#### deportes

#### Una derrota que no le crea problemas a la Argentina

El equipo de Scaloni perdió 2-1 contra Colombia, pero sigue al frente de las eliminatorias sudamericanas.



Del sopor de Barranquilla a un penal muy discutido Andrés Eliceche. Página 2

Una sensación extraña, sin revancha exprés Cristian Grosso. Página 3

# LA NACION

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Caputo avanza contra los municipios: prohíbe que cobren tasas en los servicios

POLÉMICA. Hoy se publica la resolución que incluye la luz, el gas y el agua; críticas de intendentes

El Gobierno prohibirá desde hoy a los municipios que incluyan el pago de tasas locales en las facturas de servicios públicos como la electricidad, el gas y el agua, tal como había anticipado el ministro Luis Caputo dias atrás. Caputo anunció ayer que hoy se publicará en el Boletín Oficial una re-

solución de la Secretaría de Comercio en tal sentido, "quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio", expresó en la red X.

La medida provocó inmediato rechazo en varios intendentes del conurbano: "El gobierno de Milei tiene decidido ahogar a los muni-

cipios. ¡No lo van a lograr!", expresó, por ejemplo, Mayra Mendoza, de Quilmes. Abogados expertos en federalismo la calificaron de "groseramente inconstitucional" porque vulnera el orden federal y la autonomía municipal. Prometen recurrir a la Justicia. Página 15 El domingo Milei presenta el presupuesto por cadena

Página 13

## Harris puso a Trump a la defensiva en un feroz cruce





FOTOS DE AI

*el mundo* — FILADELFIA, Pensilvania (AP).—En el primer y aparente único debate de cara a las presidenciales del 5 de noviembre próximo, la vicepresidenta norteamericana y candidata demócrata, Kamala Harris, puso ayer contra las cuerdas al aspirante republicano, Donald Trump, que por momentos en el áspero cruce apareció nervioso y descolocado. Sin alterar su libreto, Trump acusó a Harris de no tener un plan para liderar el país. Página 2

# Anticipan un verano "complicado" por posibles cortes de luz

Lo advirtió el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el Gobierno espera inversiones por US\$15.000 millones en el sector El Gobierno anticipó que espera un verano "complicado" por los posibles cortes de luz, pese aque se aguardan inversiones de cerca de US\$15.000 millones en el sector.

"Esa es otra consecuencia de hacer las cosas mal durante décadas", cuestionó ayer Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería. "Tenemos una restricción en el sector eléctrico, sobre todo en transmisión, pero también este verano vamos a te-

ner en generación, que va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica. Va a ser un verano complicado. Hay un comité trabajando en mitigación, con medidas que sean de mercado, que tengan que ver con remunerar al sector privado, que es el que sabe lo que hay que hacer. Lo estamos gestionando, pero las soluciones de fondo van a tomar tiempo", agregó el flamante funcionario. Página 18

### Caos en los aeropuertos por medidas gremiales sorpresivas

y pasajeros afectados en distintos puntos del país

En medio del conflicto gremial que impacta al sector aeronáutico desde hace semanas, trabajadores de Intercargo realizaron ayer asambleas escalonadas y sorpresivas que afectaron a los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza y Córdoba, y obligaron a la postergación de numerosos vuelos.

Fue en un día en el que el enfrentamiento entre los gremios y el Gobierno siguió escalando. Horas antes, Aerolíneas Argentinas había comunicado que denunciará a los sindicatos y que buscará expulsar a Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos, del directorio de la compañía. Página 19

### Jubilaciones: alerta por la marcha ante el Congreso

TENSIÓN. El Congreso se transformará hoy en un ámbito de fuerte tensión por la convocatoria de agrupaciones kirchneristas y de izquierda a una marcha para apoyar el intento de la oposición y de bloques aliados de insistir con el cambio de fórmula jubilatoria, que ya fue vetado por el presidente Javier Milei. El Gobierno armó un operativo especial de seguridad como respuesta. Página 11

#### Más testigos afirman que vieron a Yañez con golpes

y otro médico declararon ayer sobre la relación Página 16

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### LOS PERFILES DE LOS CANDIDATOS



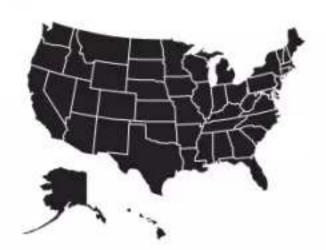

#### La carrera hacia la Casa Blanca | LA PULSEADA DE LOS CANDIDATOS



Trump y Harris, anoche, en el National Constitution Center, sede del debate organizado por la cadena ABC en Filadelfia, estado de Pensilvania

SAUL LOEB / AFP

# Harris puso a Trump a la defensiva en un feroz debate de cara a las presidenciales

Se enfrentaron por primera vez en un choque en el que buscaron convencer al gran porcentaje de indecisos en los estados que definen la elección; fuertes intercambios sobre los temas decisivos

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- En un debate durísimo, nutrido de ataques, y, por momentos, con cruces delirantes, la vicepresidenta Kamala Harris logró timonear el duelo con Donald Trump, lo puso contra las cuerdas y sacó una nítida luz de ventaja que puede resultar crítica cuando faltan ocho semanas para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y las encuestas de las elecciones más reñidas de la pelea por la Casa Blanca.

Durante un ida y vuelta que se extendió por una hora y media, Harris y Trump cruzaron ideas, críticas y propuestas sobre la economía, el aborto, la inmigración y la frontera, la política exterior de Washington, el rumbo de Estados Unidos, la defensa de la democracia y las divisiones en un país profundamente polarizado que se encamina a dirimir una

muestran un virtual empate en la historia moderna por una mínima diferencia.

> Harris arrancó nerviosa, un tanto dubitativa al responder sobre la economía, su flanco más débil. Pero cuando el debate llegó a la discusión sobre el acceso al aborto, su punto fuerte, Harris se soltó y comenzó a dominar la conversación ante un Trump molesto, descolocado, y, por momentos, errático, que además cayó una y otra vez en las trampas que

Harris le fue tendiendo para llevar la discusión hacia su terreno. Trump jamás se recuperó del todo de ese tramo, nunca se enfocó en los temas, y derrapóen ataques reiterados contra Harris y el presidente Joe Biden, ya desaparecido de la pelea.

Al final, Harris se fue con sensación de misión cumplida: dominar, diferenciarse, y mostrarse como una candidata presidencial, y la abanderada del recambio generacional.

"Tengola intención de ser una presidenta para todos los estadounidenses y centrarme en lo que podemos hacer en los próximos 10 y 20 años para reconstruir nuestro país invirtiendo ahora mismo en ustedes, el pueblo estadounidense", dijo Harris sobre el final.

Trump ofreció una mirada distópica que incluyó la amenaza de una Tercera Guerra Mundialen el futuro. dijo que Harris había sido la peor vicepresidenta de la historia, y la acusó de permitir que "millones de personas entren a nuestro país, muchos de ellos criminales, y están destruyendo nuestro pais", dijo.

"Perosolo hago una pregunta sencilla: ¿por qué no lo hizo?", le preguntó. "Somos una nación en decadencia. Somos una nación que está en serio declive. Nos están dejando en todo el mundo. En todo el mundo, nos están dejando. Conozco muy biena los líderes. Vienena verme. Me llaman. Se rien de nosotros en todo el mundo", dijo Trump.

El debate había comenzado con un ida y vuelta sobre economía en el que Trump le achacó a Harris haber generado un "desastre para la gente" con la inflación. Fue el peor momento de Harrisen el duelo, siempre incómoda a la hora de hablar sobre la economía, que además es el punto débil de los demócratas en esta elección por el pico inflacionario que dejó la pandemia, el más alto de las últimas cuatro décadas. Harris acusó a Trump de dejar la economía en jirones, y Trump dijo que Harris, a la que llamó "una marxista", no tiene un plan y solo "copió el plan de Biden".

El debate tuvo un punto de quiebre cuando los moderadores pasaron al aborto, y luego, a la inmigración. Harris dijo que Trump prefería hacerpolítica con el problema en vez de resolverlo, y luego tiró el anzuelo.

"Y voy a hacer algo realmente inusual, y los voya invitara asistira uno de los mítines de Donald Trump, porque es algo realmente interesante de ver. Verán que durante sus mítines habla de personajes ficticios como Hannibal Lecter. Habla de que los molinos deviento causan cáncer. Y lo que también notarán es que la gente empieza a irse temprano de sus mítines por cansancio y aburrimiento. Ylesdiréque de lo único de lo que no le oirán hablar es de ustedes. No le oirán hablar de sus necesidades, sus sueños, su bien y sus deseos. Y les diré que creo que los jóvenes merecen un



VS.



| 59 años                                        | EDAD         | 78 años                                                    |  |  |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| Casada                                         | ESTADO CIVIL | Casado                                                     |  |  |
| Abogada, Universidad de California,<br>Hasting | FORMACIÓN    | Lic. en Ciencias Económicas,<br>Universidad de Pensilvania |  |  |

@KamalaHarris

@realDonaldTrump

presidente que realmente los ponga a ustedes en primer lugar. Y les prometo que lo haré", afirmó.

Sacado, Trump se enredó, empezóa hablar de sus rallies de campaña -"Tenemos los rallies más grandes", insistió-y luego soltó una de las frases más delirantes del duelo cuando, al intentar girar para hablar sobre el impacto de los inmigrantes en el país, afirmó: "En Springfield, se están comiendo a los perros, la gente que vino, se está comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí". David Muir, uno de los moderadores, le dijo que no había evidencias de lo que estaba diciendo.

Harris y Trump llegaron a su debate en Filadelfia luego de un verano vertiginoso, que cambió por completo la pelea por la presidencia, virtualmente empatados en las encuestas. Un panorama que le dio una enorme envergadura al choque, y elevó los riesgos y las oportunidades para ambas campañas.

Pese a la paridad en los sondeos, Trumppisóelescenariomontadoen el National Constitution Center con el sello de favorito. Los republicanos cuentan con una ventaja territorial en el colegio electoral que elige al presidente. Trumptiene un respaldo mayor ahora que en 2016 o en 2020.

Con todo, la elección aparece muy ajustada, una pelea voto a voto en apenas siete estados del país: Nevada, Arizona, Carolina del Norte y Georgia, en el "Cinturón del Sol"; y Wisconsin, Michigan y Pensilvania, en el "Cinturón del Oxido". El camino para alcanzar los 270 votos y llegar a la presidencia parece tener una escala obligatoria: Pensilvania, sede del debate.

Harris llegó al duelo con un desafiosingular:terminardepresentarse ante una fracción del electorado que todavía la conoce poco, o esperaba más detalles de sus ideas y sus propuestas. A esta altura de la campaña, es un déficit ciertamente atípico porque los candidatos llegan al lugar de Harris luego de meses, o incluso más de un año en campaña. Harris todavía debe cerrar la brecha con los votantes, cuando faltan apenas ocho semanas para la elección. Harris llegó a Filadelfia además otro objetivo: despegarse del gobierno de Biden para instalarse como la candidata del cambio, una misión altamente compleja. Al final, Harris se fue con sensación de misión cumplida.

La lista de temas que enfrentaron Harrisy Trumplos pusieron frentea susfortalezasy debilidades. Tal como hizo en su duelo con Biden, Trump buscó siempre llevar la discusión a la economía, el talón de Aquiles de los demócratas, a la frontera, la inmigración y la inseguridad, intentando, másde una vez, atar a los extranjeros a un alza de los delitos. Pero durante la mayor parte del debate, Trump estuvo fuera de foco, descolocado y molesto. Y terminó sin ofrecer ideas nuevas, y con un ataque.

"Lo que esta gente le ha hecho a nuestro país, y quizás lo más duro de todo, es permitir que millones de personas entren a nuestro país. Muchos de ellos son criminales y están destruyendo nuestro país. El peor presidente, el peor vicepresidente en la historia de nuestro país", cerró. •

LAS FRASES Y LOS DARDOS DE UNA NOCHE AGITADA



#### Kamala Harris VICEPRESIDENTA DE EE.UU.

"Nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión, la peor epidemia de salud pública en un siglo (y) el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil, y lo que hemos hecho es limpiar el desastre de Donald Trump". "Yo lo dije: van a escuchar un montón de mentiras (...) en ningún lugar de Estados Unidos se

"Los estadounidenses no quieren volver a atrás"

permite un aborto

término"

para un embarazo a



#### Donald Trump EXPRESIDENTE DE EE UU.

"La inflación [del gobierno de Biden] es probablemente la peor en la historia de nuestra nación'

"Los demócratas son radicales. Su vicepresidenta dice que la ejecución después del parto está bien, también dice que el aborto en el noveno mes está bien"

"Tuvieron tres años y medio para cerrar la frontera, para construir puestos de trabajo, y todo lo que ya hablamos (...) ¿Por qué no lo hizo antes?"

# Una carrera hundida en empate técnico y mucha incertidumbre

**EL ANALISIS** 

Nate Cohn THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK ¬ ras un verano en Estados Unidos marcado por la agitación política, las encuestas finalmente están mostrando lo que los analistas esperaban desde un principio: un empate.

De acuerdo con un promedio de encuestas realizado por The New York Times, la actual vicepresidenta, Kamala Harris, y el ex- años, Harris o Trump podrían presidente Donald Trump están trabados en una contienda extremadamente reñida, y ninguno de ellos tiene una ventaja clara en los así llamados "estados pendulares", que serán los que seguramente decidan el resultado de las elecciones en el Colegio Electoral.

En estos tiempos de polarización, nadie se sorprende de que las encuestas muestren una carrera reñida. Pero esta vez no solo es reñida: en lo que va del siglo, nunca hubo una elección donde las encuestas mostraran un resultado tan peleado, ni en 2000, ni en 2004 ni en 2012 y mucho menos en 2016 o 2020. Así está la situación a ocho meses de las elecciones:

#### El estado de la carrera

El promedio de las encuestas a nivel nacional muestran a Harris un modesto 2% por arriba de Trump: 49% contra 47%.

Pero como bien pueden atestiguarlo Al Gore y Hillary Clinton, la presidencia no se decide por la cantidad de votos a nivel nacional: se decide en el Colegio Electoral, y donde la carrera es incluso más peleada es justamente en los cruciales estados pendulares.

En esos siete estados claves -Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada-las encuestas revelan dos puntos de diferencia entre Trumpy Harris. Para quedarse con la presidencia, cualquiera de los dos debería ganar en al menos tres de esos siete estados, y por el momento ninguno de ambos puedeadjudicarse una ventaja significativa en tantos de ellos.

Forzando un poco las cosas, podría decirse que Harris tiene una ligera ventaja: lleva un par de puntos de delantera en Michigan y Wisconsin, dos estados que la pondrían en las puertas de la presidencia. A partir de ahí, podría imponerse si gana en Pensilvania o en una combinación de otros estados en disputa, donde la carrera está básicamente empatada.

#### Los sondeos

Las encuestas tal vez sean la mejor manera de medir las posiciones de un paístan diverso, pero siguen siendo profundamente imperfectas: ya han fallado en el pasado y volverán a fallar, incluso tal vez dentro de ocho semanas.

Y como las encuestas muestran una carrera tan reñida en tantos estados claves, bastaría con un error ínfimo, típico y común error en los sondeos, para que un candidato u otro se alce con la victoria. Parailustrarlo, imaginemos lo que puede pasar si las encuestas de este año contuvieran exactamente los mismos errores que en 2020 o 2022.

Si las encuestas tuvieran los mismos errores que hace dos o cuatro proclamarse vencedores de forma bastante decisiva.

Por supuesto que no hay ninguna razón para esperar que ocurra necesariamente eso. Es simplemente un ejemplo de la magnitud de la incertidumbre que presentan estas elecciones. Aunque en las encuestas la carrera sea tan reñida, con más de 300 votos electorales para cualquiera de los candidatos sería bastante fácil proclamar una victoria decisiva.

A continuación, explicamos de manera sencilla la forma en que las encuestas actuales y sus posibles errores podrían trasladarse al Colegio Electoral:

#### ¿Qué cambió?

No hace falta decir que el resultado de las encuestas cambió mucho desde mediados de julio, cuando el presidente Joe Biden estaba muy

#### EL PROMEDIO DE **ENCUESTAS**



Kamala Harris Recuperó apoyos en

"estados pendulares", donde la candidatura de Biden estaba rezagada



#### **Donald Trump**

Pese al impulso que tomó la campaña de Harris, el expresidente no cayó en los sondeos

rezagado frente a Trump. Desde entonces, y según nuestro promedio de las encuestas, Harris ha recuperado unos 6 o 7 puntos en la mayoría de los estados pendulares, yentodo el país. Pero a pesar de que la Convención Nacional Demócrata tuvo buena recepción entrela opinión pública, en las últimas semanas el amperimetro no se ha seguido moviendo a favor de Harris. De hecho, hay algunos indicios de que desde la convención incluso ha retrocedido un poco, como muestra la encuesta más reciente de The New York Times/Siena College publicada el domingo, donde Trump lleva una leve delantera.

Si los números de Harris cayeron un poco, la explicación puede ser sencilla. Después de la oleada de cobertura mediática positiva tras la salida de Biden de la contienda, es posible que la figura de Harris haya disfrutado de sobredosis de euforia política, destinada a caer en algún momento a tierra.

#### ¿Cómo sigue?

Por supuesto que todavía hay tiempo para que la situación cambie, sobre todo después del debate de aver.

Históricamente, el candidato considerado por la mayoría como el ganador del primer debate presidencial, en los días posteriores suele subir en las encuestas. En los últimos dos procesos electorales, tanto Biden como Clinton sumaron una importante ventaja nacional después de ser vistos como ganadores del debate contra Trump, aunque en ambos casos esa ventaja se desvaneció no bien terminó la cobertura mediática de los debates. Hace unos meses, en el primer debate, fue Trump quien logró una gran ventaja sobre Biden y lo empujó a abandonar su candidatura.

¿Cuándo sabremos si el primer debateTrump-Harristendráalgún impacto en el electorado? No bien termine el debate, algunos encuestadores intentarán realizar las así llamadas "encuestas relámpago" para averiguar quién "ganó". Esas encuestas no necesariamente reflejan al electorado en general-no todos los votantes ven el debate-. pero serán las que den forma a la cobertura mediática de los próximos días. Poco después, las encuestas de los panelistas online medirán al electorado en general, pero las encuestas de este tipo tienden a mostrar menos oscilaciones que otras, ya que de ellas suelen participar votantes muy politizados que disfrutan de responder a las encuestas.

Recién para el fin de semana tendremos los resultados de la primera ronda de encuestas de mayor calidad. Y la semana que viene veremos qué nos dicen. •

Traducción de Jaime Arrambide

# En medio de una marcha, el reconocimiento a González divide a España

PRESIÓN. Unos 3000 venezolanos se movilizaron en Madrid mientras se debatía una declaración para que el gobierno acepte el triunfo



Opositores venezolanos exiliados marcharon ayer frente al Parlamento español

#### Iván Ruiz

PARA LA NACION

MADRID.- El exilio de Edmundo González Urrutia agitó ayer el debate en España sobre los resultados de las elecciones de Venezuela. Mientras el Congreso de los Diputados debatía una declaración no vinculante para que el gobierno socialista lo reconozca oficialmente como presidente electo, afuera unos 3000 venezolanos se manifestaban para presionar a Pedro Sánchez, que tendrá en sus manos la posibilidad de ser el primer presidente europeo en fijar posición sobre el fraude electoral de Nicolás Maduro.

"Es una alegría que Edmundo esté vivo, pero es un poco agridulce que nuestro presidente electo haya tenido que huir", reconoce Arturo Revilla, venezolano de 24 años, que desde hace 15 está fuera de su país. Como Arturo, todos los venezolanos consultados por LA NACION expresaron el sinsabor que sienten en los últimos días; su candidato a presidente está a salvo, pero lejos de Caracas.

"Todavía tengo esperanzas porque Corina (Machado) es quien mueve las cuerdas. Es fundamental que ella esté allí. La lucha no ha terminado", asegura.

Banderas, gorras tricolor con las tradicionales siete estrellas y camisetas de la Vinotinto, la selección de fútbol, invadieron durante dos horas la Plaza de las Cortes, un acto organizado por Comando ConVzla, la campaña de la líder opositora María Corina Machado. González Urrutia no participó del evento, a la espera -por protocolo- de una reunión con Sánchez, que está de gira por China, antes de reaparecer públicamente.

#### Otros perseguidos

Sí estuvieron el excandidato presidencial Leopoldo López; el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, y Carolina González, la hija de González Urrutia, que leyó unas palabras de su padre, "Hago un lla-

mado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y la haremos respetar. María Corina y y o les aseguramos que esta lucha continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos, hasta el final".

Katerina, 29 años, seguía por su teléfono celular el debate en el Congreso. "Que Edmundo esté aquí en Madrid no era el plan. Fue triste y sorpresivo cuando nos enteramos, pero lo entiendo porque la dictadura es capaz de lo peor. Ahora, después de unos días, volvemos a tener ánimo para seguir", admite. De fondo, se escucha el himno de Venezuela y, luego, el grito de "libertad, libertad, libertad".

Pero el debate había comenzado en el Congreso desde temprano en la mañana. La oposición liderada por el Partido Popular (PP) consiguió los votos para aprobar -se votará hoy- una declaración no vinculante que sugiere al gobierno de España reconocer a González Urrutia como presidente de Venezuela, una postura que todavía no adoptó la Unión Europea, pero que ya tomaron otros países como la Argentina y Estados Unidos.

España es, dentro del bloque regional, quien suele tener la primera palabra en asuntos hispánicos como este. La postura ha sido no reconocer la victoria de Maduro en las últimas elecciones, pero tampoco dar por hecho el triunfo opositor hasta tanto se presenten las pruebas ante el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el chavismo.

Desde La Moncloa entienden de que este tema debe ser revisado por la Unión Europea como bloque, publicó el diario El País de fuentes cercanas al presidente español.

Por eso, el Partido Socialista (PSOE) redactó una enmienda a la iniciativa opositora, donde condena la represión del gobierno de Maduro y apela a "trabajar en el seno de la Unión Europea para una posición común de reconocimiento de González Urrutia que permita una solución negociada en beneficio del pueblo venezolano".

El debate fue seguido en el mismo recinto por Carolina González, la hija del candidato presidencial, que está instalada desde hace una década en esta ciudad.

#### Cruces en España

La llegada de González Urrutia encendió batallas internas dentro de la política española. La oposición acusó al gobierno por las estrechas relaciones que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene con funcionarios chavistas, quien, según la prensa local, habría sido clave para asegurarle al venezolano una salida que lo dejara a salvo en Madrid.

Eldiputado Iñigo Errejón, aliado del PSOE, fue irónico sobre la postura opositora. "Se van huyendo de una dictadura y se vienen a un país que está, según sus propios socios (el Partido Popular), en vías de convertirse en una dictadura bolivariana. Un poco raro, ¿no? Porque si fuera por la libertad se irían a la Argentina de (Javier) Milei. Pero no se van a la Argentina de Milei, vienen a esta España", dijo durante el debate en el Congreso.

Puertas afuera, Arturo quiere que esas rencillas internas se terminen y que, de una vez, España reconozca a González Urrutia como presidente.

"Cada punto cuenta, cada paso hacia adelante es importante. Quizás el reconocimiento de España sea el primer paso para que la Unión Europea y luego una ola de países le pongan más presión a Maduro , razona.

A su lado, Félix Boya, venezolano, 63 años, es el más optimista. "Ojo, porque Edmundo fuera de Venezuela también puede hacer mucho daño. Ya ves cómo se ha puesto este tema en el Congreso. Ahora tenemos que moverlo por toda Europa: que se condenen las atrocidades que ha hecho el régimen. ¡Los necesitamos!". •

# El Senado mexicano pospone la reforma judicial tras el ingreso de manifestantes

POLÉMICA. Al oficialismo le faltaría un solo voto para aprobar la elección popular de magistrados



Los opositores a la reforma tomaron ayer el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.-El debate de la polémica reforma del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección popular de jueces y magistrados, fue suspendido ayer en el Senado luego de la irrupción de manifestantes en el recinto.

Cientos de manifestantes invadieron la sede luego de permanecer varias horas en los alrededores del edificio legislativo en rechazo al proyecto, criticado por funcionarios judiciales, juristas y Estados Unidos, principal socio comercial del país.

"Decreto receso indefinido, se levanta la sesión", dijo poco después Gerardo Fernández Noroña, jefe del Senado, controlado por el oficialismo de izquierda.

En el lugar había escasa presencia policial, por lo que los detractores de la iniciativa ingresaron sin mayores obstáculos y permanecían dentro del edificio.

Entre esas personas se hallaban funcionarios judiciales en huelga y estudiantes universitarios, que coreaban cánticos como "¡Deñor senador, detén al dictador [en referencia a López Obrador]!" o "¡El Poder Judicial no va a caer!", agitando una enorme bandera de México.

La iniciativa fue aprobada la semana pasada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, que sesionó en un polideportivo, pues su sede fue bloqueada.

A última hora de ayer, Noroña convocó nuevamente a la sesión en la antigua sede del cuerpo: "Habrá reforma al Poder Judicial", señaló en X.

López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1º de octubre, asegura que la elección de jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, es urgente porque el Poder Judicial está "podrido de corrupción".

En vísperas del debate, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, equiparó la enmienda con un intento de "demolición

del Poder Judicial", lo que fue rechazado por el presidente, que mantiene un duro enfrentamiento con el máximo tribunal tras bloquearle reformas claves en los sectores energético y de seguridad.

La oposición, Estados Unidos, expertos de las Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch aseguran que el voto directo socavará la independencia judicial y dejará a los jueces a expensas del narcotráfico.

La enmienda colocaría a México "en una posición única en términos del método de elección de jueces", señaló Margaret Satterthwaite, relatora de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

El trámite en el Senado está marcado por el suspenso, ya que al oficialismo le faltaría un solo voto para completar los 86 (dos tercios) necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder del Senado sostiene que 85 serían suficientes.

Con un pasado de deserciones y escándalos, el opositor PRI concentró a sus senadores en un hotel tras denunciar amenazas del crimen organizado.

"Al güey que vote en contra [de lo acordado por la oposición], que lo linchen al pendejo", instóa su vez la senadora del conservador PAN, María de Jesús Díaz.

Estados Unidos y Canadá advierten de un daño a la democracia y al acuerdo de libre comercio T-MEC en caso de litigios, en momentos en que México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte.

López Obrador, que rechaza esas expresiones como "injerencistas", insiste en que el voto directo acercará la Justicia a la gente en este país donde diariamente se registran unos 80 homicidios y la impunidad supera el 90%, según varias ONG. •

Agencias AFP, DPA y AP

# Ucrania lanzó su mayor ataque contra Moscú con drones: un muerto

GUERRA. Más de 140 dispositivos cayeron en suburbios de la capital rusa; el gobierno desvió 48 vuelos; hubo al menos tres heridos

MOSCÚ. – Por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, la muerte también llegó a la región de Moscú: una mujer de 46 años perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas anteanoche, cuando una lluvia de drones ucranianos atacó dos altos edificios residenciales en la localidad de Ramenskoye, unos cincuenta kilómetros al sudeste de la capital.

La reacción del Kremlin no se hizo esperar, al afirmar que los ataques confirman la necesidad de Rusia de continuar la llamada "operación militar especial" para "protegerse".

Los drones alcanzaron dos edificios residenciales de varias plantas en Ramenskoye y provocaron incendios, dijo el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov. Cinco edificios de departamentos cercanos a uno de los dañados fueron desalojados por la caída de restos de los dispositivos no tripulados, indicó Vorobyov.

La ofensiva ucraniana, con un total de más de 140 drones, llevó a las te mes.

autoridades a cerrar temporalmente tres aeropuertos en las afueras
de Moscú: Vnukovo, Domodedovo
y Zhukovsky. Un total de 48 vuelos
fueron desviados a otros aeropuertos, de acuerdo con la autoridad de
aviación civil rusa, Rosaviatsia. Los
aeródromos de Vnukovo y Domodedovo reanudaron su actividad ayer
por la mañana, pero el tercero seguía cerrado por la tarde mientras
se retiraban los restos de los drones,
dijo la agencia noticiosa Interfax.

"Los ataques nocturnos contra zonas residenciales no pueden vincularse con necesidades militares", sino que "muestran la verdadera esencia del régimen de Kiev", aseveró Dimitri Peskov, vocero del presidente ruso, Vladimir Putin.

"La operación militar especial -añadió Peskov, en referencia a la invasión rusa- por el momento, a falta de otras alternativas, es la úni ca manera posible de alcanzar nues tros objetivos. Así continuará".

Este fue el segundo gran ataque de Kiev con drones sobre Rusia este mes.



Uno de los edificios golpeado por drones ucranianos en Ramenskoye, en las afueras de Moscú

El 1º de septiembre, el Ejército ruso dijo que interceptó 158 aviones no tripulados ucranianos sobre una decena de provincias, en lo que los medios locales calificaron como la mayor ofensiva ucraniana de este tipo desde el inicio de la guerra. El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de una investigación criminal sobre lo que describió como un ataque terrorista.

Rusia, por su parte, ha bombardeado Ucrania con misiles, bombas planeadoras y sus propios drones en ofensivas que se han cobrado la vida de más de 10.000 civiles, según las Naciones Unidas.

Ucrania invirtió mucho esfuerzo en desarrollar la producción nacional de aviones no tripulados, ampliando su alcance, carga útil y usos. Cada vez más, recurre a ofensivas con drones para ralentizar la maquinaria bélica rusa, inquietar a la población y provocar al Kremlin.

#### Avance en Ucrania

En tanto, continuaba el avance de las tropas rusas en el este de Ucrania, que conquistaron tres pueblos y la localidad de Krasnogorivka, en la región de Donetsk, en apenas 24 horas, según el Ministerio de Defensa.

Krasnogorivka, que contaba con 16.000 habitantes antes del inicio del conflicto, está situada a unos 20 kilómetros al oeste de la capital, Donetsk. Por la tarde de ayer, los blogueros militares rusos hablaron del inicio de una contraofensiva por parte de las fuerzas de Moscú también en la región de Kursk, invadida por los ucranianos desde el pasado 6 de agosto. La noticia, sin embargo, no tuvo confirmación oficial.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, está pidiendo insistentemente a los países de la OTAN, principalmente a Estados Unidos, que les concedan permiso para utilizar los misiles que les han suministrado para poder atacar en territorio ruso. •

Agencias ANSA y AP









revistalivingarg



Revista Living



espacioliving



UNIVERSIDAD DE BELGRANO

# CELEBRAMOS NUESTROS PRIMEROS 60 AÑOS

Agradecemos a quienes contribuyeron a alcanzar los más altos valores de prestigio y reconocimiento de nuestra Universidad, construídos a través de todos los graduados profesionales que nos representan en los más relevantes cargos de la sociedad Argentina y del mundo.

www.ub.edu.ar

# La Justicia de la UE les da un doble golpe a Apple y Google

FALLO. El fabricante del iPhone deberá pagar 13.000 millones de euros a Irlanda; el buscador fue castigado con una multa de 2400 millones de euros por sostener una "posición dominante"



Margrethe Vestager explica los alcances del fallo en la sede de la Comisión Europea

BRUSELAS.— La Justicia europea les dio ayer un golpe histórico a dos de las compañías tecnológicas más fuertes del mundo y símbolos del poderío norteamericano en el mercado digital al fallar en contra de Apple, por un acuerdo impositivo, y de Google, por prácticas monopólicas.

Margrethe Vestager, comisaria de Competencia de la Unión Europea, se anotó dos importantes victorias cuando el máximo tribunal europeo respaldó su ofensiva contra el acuerdofiscal irlandés de Appley las prácticas anticompetitivas de Google en dos casos históricos. Vestager se ha hecho famosa por su persecución de los acuerdos fiscales de las grandes tecnológicas con algunos países de la UE y los intentos de estas de ahogar a los competidores más pequeños. Las victorias judiciales podrían animara su sucesora adoptar un enfoque similar.

La responsable antimonopolio de la UE celebró las sentencias. "Hoyes

una gran victoria para los ciudadanos europeos y la justicia fiscal", dijo en la red social X sobre la sentencia de Apple, elogiando también la sentencia de Google como una gran victoria para la equidad digital.

#### Apple: 13.000 millones de euros

La Comisión Europea condenó en 2016 a Apple a pagar 13.000 millones deeuros (14.400 millones de dólares) en impuestos atrasados a Irlanda, al considerar que el fabricante del iPhone se benefició durante más de dos décadas de dos resoluciones fiscales irlandesas que redujeron artificialmentesu carga fiscal hasta un 0,005% en 2014. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, dio la razón a Vestager. "El Tribunal de Justicia dicta sentencia firmeen la materia y confirma la decisión de 2016 de la Comisión Europea: Irlanda concedió a Apple una ayuda ilegal que Irlanda está obligada a recuperar", han declarado los jueces.

Dijeron que las dos unidades de Apple constituidas en Irlanda disfrutaron de un trato fiscal favorable en comparación con las empresas residentes que tributan en Irlanday que no pueden beneficiarse de tales resoluciones anticipadas de las autoridades fiscales irlandesas. Apple, que dijo que pagó 577 millones de dólares en impuestos, el 12,5% de los beneficios generados en el país, de acuerdo con las leyes fiscales en Irlanda en el período 2003-2014 cubierto en la investigación de la UE, afirmó que estaba decepcionada con el fallo.

La Justicia europea desestimó sendas apelaciones de Apple y Google sobre multas recibidas en 2016 y 2017, respectivamente; en total deberán pagar más de 15.000 millones de euros.

"La Comisión Europea está tratando de cambiar retroactivamente las reglas e ignorar que, como exige la legislación fiscal internacional, nuestros ingresos ya estaban sujetos a impuestos en Estados Unidos", dijo Apple.

Irlanda, cuyas bajas tasas impositivas la ayudaron a atraer a las grandes tecnológicas para establecer sus sedes europeas, también había impugnado la sentencia de la UE, alegando que su tratamiento fiscal de las transacciones de propiedad intelectual está en consonancia con el de otros países de la OCDE. Aun así, ha cooperado en una revisión de las normas mundiales del impuesto de sociedades y ha hecho lo que antes era impensable al abandonar su oposición a renunciar a su preciada tasa impositiva del 12,5%. Sin embargo, su recaudación fiscal de las empresas multinacionales ha aumentado desde entonces.

#### Google: 2420 millones de euros

El tribunal también desestimó el recurso de la unidad de Alphabet, Google, contra una multa de 2420 millones de euros impuesta por Vestager hace siete años, la primera de un trío de cuantiosas multas a la empresa por diversas prácticas contrarias a la competencia.

"A la luz de las características del mercado y de las circunstancias específicas del caso, la conducta de Google era discriminatoria y no entraba en el ámbito de la competencia en cuanto al fondo", dijeron los jueces.

Google expresó su decepción por la sentencia. "Esta sentencia se refiere a un conjunto muy específico de hechos. Ya hicimos cambios en 2017 para cumplir con la decisión de la Comisión Europea", dijo un vocero. La Comisión multó al buscador de internet más popular del mundo en 2017 por utilizar su propio servicio de comparación de precios de compras para obtener una ventaja sobre rivales europeos más pequeños.

Google ha acumulado 8250 millones de euros en multas antimonopolio de la UE en la última década. Impugnó dos sentencias relacionadas con su sistema operativo para móviles Android y su servicio de publicidad AdSense, yahora está a la espera de las sentencias. También está luchando contra los cargos antimonopolio de la UE emitidos el año pasado, que podrían obligarla a vender parte de su lucrativo negocio de tecnología publicitaria después de que los reguladores la acusaron de favorecer sus propios servicios publicitarios.

Ambas sentencias son firmes e inapelables.

La decisión se suma a la que tomó el viernes pasado el regulador antimonopolio británico, que determinó provisionalmente que Google abusó de su posición dominante en la publicidad digital para restringir la competencia. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) dijo que creía que Google estaba utilizando prácticas anticompetitivas en la tecnología de anuncios de visualización abierta a través de la preferencia de su propio mercado de anuncios, lo que podría estar perjudicando a miles de editores y anunciantes británicos.

"Hemos constatado provisionalmente que Google está utilizando su poder de mercado para obstaculizar la competencia en lo que respecta a los anuncios que los usuarios ven en las páginas web", dijo Juliette Enser, directora ejecutiva interina de aplicación de la CMA.

Google dijo que no estaba de acuerdo con la opinión de la CMA y que respondería en consecuencia. "Nuestras herramientas de tecnología publicitaria ayudan a páginas web y aplicaciones a financiar su contenido, y permiten a empresas de todos los tamaños llegar a nuevos clientes de forma eficaz", dijo Dan Taylor, vicepresidente de Anuncios Globales de Google. •

# Guillermo, tras la recuperación de Kate: "Son buenas noticias"

GRAN BRETAÑA. El príncipe de Gales apareció en público después de que la princesa concluyera su tratamiento de quimioterapia

LONDRES.— El príncipe de Gales apareció ayer en público por primera vez desde que su esposa compartió un video personal donde indicaba las novedades sobre su tratamiento contra el cáncer. En la publicación del Palacio de Kensington, Kate Middleton anunció el fin de sus sesiones de quimioterapia y Guillermo se mostró esperanzado pero cauteloso.

"Son buenas noticias, pero aún queda un largo camino por recorrer", le dijo Guillermo a una persona que se encontraba allí sobre el pronóstico de Kate.

El heredero del trono británico viajó a Carmarthenshire, un día después de que la princesa Kate publicara un video anunciando el fin

de su tratamiento de quimioterapia. Su visita en solitario, para celebrar el deporte y la cultura galeses, comenzó en una escuela.

El príncipe Guillermo también fue recibido por una multitud afuera de la escuela, donde varias personas ofrecieron sus buenos deseos a la princesa de Gales luego de su anuncio.

Un fan incluso le entregó al príncipe una tarjeta con un sobre dirigido a "Nuestra bella princesa de Gales". Guillermo lució elegante con un traje azul, una camisa con botones y una corbata granate durante el animado encuentro.

Entre ellos se encontraba Ruby, de 10 años, una estudiante que participó de las celebraciones. "Es un

hombre encantador y es un honor conocerlo. Es una experiencia que atesoraré y guardaré para siempre. Conversamos un poco sobre todo y le di un abrazo. También le regalé un libro y unas pulseras que hice para Kate y Carlota", afirmó la niña.

#### El anuncio de Kate

Apenas unas horas antes, Middleton, también de 42 años, publicó un mensaje en video en las redes sociales anunciando que había completado la quimioterapia. "Los últimos nueve meses han sido increíblemente difíciles para nosotros como familia", dijo en un comunicado el lunes.

"La vida tal como la conocemos puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar por aguas tormentosas y caminos desconocidos", afirmó.

La princesa compartió que su batalla contra el cáncer ha sido "compleja, aterradora e impredecible" y que hará todo lo posible para "mantenerse libre de cáncer".

"Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir afrontando cada día como viene", añadió. Middleton también reveló que volverá a realizar deberes reales en persona en los próximos meses.

"Guillermo y yo estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido y hemos obtenido una gran

fortaleza de todos aquellos que nos están ayudando en este momento", dijo la princesa. "La amabilidad, la empatia y la compasión de todos han sido verdaderamente reconfortantes", afirmó.

Middleton continuó con sus deberes reales desde casa mientras luchaba contra la enfermedad.

Reapareció en el balcón del Palacio de Buckingham junto a su familia y el rey Carlos III, que también lucha contra el cáncer, durante la celebración Trooping the Colour en junio. Un mes después, sorprendió a los asistentes cuando apareció en el campeonato de tenis de Wimbledon de 2024. •

Agencias Reuters y AFP

# Por problemas de salud, el "monstruo de Francia" faltó al juicio y podrían suspenderlo

PROCESO. Dominique Pélicot está acusado de drogar y permitir la violación de su esposa, de la que participaron más de 50 hombres

AVIÑÓN.- Dominique Pélicot, el principal acusado en el juicio por drogar a su esposa para que la violaran desconocidos, sigue mal de salud y ayer no declaró como estaba previsto, anunció el presidente del tribunal de Aviñón, en el sur de Francia, que lo juzga.

El magistrado que preside el juicio, Roger Arata, agregó que, con el acuerdo de las partes civiles, estaba considerando por tanto una "suspensión del juicio", que podría durar varios días mientras mejoraba su estado de salud.

"La señora Pélicot y sus hijos no desean declarar sin que él esté presente", confirmó uno de sus abogados, Stéphane Babonneau. "Es absolutamente necesario que el señor Pélicot reciba tratamiento médico y pueda asistir al proceso".

La decisión sobre la suspensión dependerá del informe médico que reclamó el tribunal. "Se le tomaron muestras para ser analizadas. El cuerpo médico aún no disponía de los resultados. El señor Pélicot seguiría enfermo", agregó Arata.

El principal acusado se ausentó de la audiencia de anteayer sobre su personalidad debido a dolores intestinales. Parecía muy débil cuando se sentó en el banquillo



Gisele Pélicot, ayer, en los tribunales de Aviñón

C. SIMON/AFP

de los acusados, apoyado en su bastón.

#### Investigación

A la espera de una eventual suspensión, el juicio se reanudó con la declaración de Stéphan Gal, el segundo director de la investigación de este caso con 51 acusados en total, de entre 26 y 74 años. Uno de ellos es el propio Pélicot y el resto, los hombres que violaron a Gisele Pélicot mientras estaba inconsciente.

Dominique Pélicot está acusado de dormir a su mujer administrándole medicamentos contra su voluntad para que la violaran decenas de desconocidos entre 2011 y 2020, primero en la región de París y luego en su domicilio de Mazan, en el sur de Francia.

Pélicot y 51 hombres de entre 26 y 74 años -una lista integrada por

un bombero, artesano, enfermero, funcionario de prisiones, periodista, electricista, entre otros-, se enfrentan a hasta 20 años de prisión por violación con agravantes en este caso que conmocionó Francia y dio la vuelta al mundo.

Hasta el momento, 18 del total están cumpliendo prisión preven-

El caso se inició cuando Dominique fue arrestado en 2020 por estar sacando fotos bajo las polleras de mujeres en un supermercado en Carpentras, Francia.

Su arresto llevó a una investigación más profunda, durante la cual la policía revisó su celular y su computadora.

Al analizar el material, encontraron miles de fotos y videos en los que su esposa aparecía inconsciente, capturada mientras era sometida a abusos sexuales por varios hombres.

Según la investigación, entre 2011 y 2020, Pélicot habría administrado medicamentos a su esposa sin su consentimiento para dejarla inconsciente y permitir los abusos. Utilizaba una red social de chat (coco.fr) para contactar a los hombres que participarían en estos abusos.

Les proporcionaba instrucciones detalladas para que ingresaran a su casa sin hacer ruido, se desvistieran en la cocina y tomaran medidas para no despertar a su esposa, como no usar perfumes o calentar sus manos en un radiador.

casa del principal acusado en la localidad de Mazan. Diez fueron en varias ocasiones, hasta seis noches en algunos casos. El hombre no les pedía dinero a cambio.

Lavíctima, Gisele Pélicot se enteró a los 68 años de lo que le ocurrió,

luego de que las violaciones salieron a la luz cuando la policía revisó el celular de su marido.

El juicio ahora podría prolongarse debido a la suspensión temporal decretada por el tribunal hasta que su salud lo permita. Los cargos incluyen violación con agravantes y manipulación.

#### Carácter "colérico"

Anteayer declararon psiquiatras y psicólogos que ahondaron en la personalidad del acusado. La primera en declarar ante el tribunal fue la psicóloga Marianne Douteau, que destacó el carácter "colérico" de Dominique Pélicot, que inspiraba "miedo", "la mentira y el secreto".

Según la experta, estos rasgos serían parecidos a los de su padre, al que odiaba. Sus padres regentaban un hotel y restaurante, y él había trabajado en la industria nuclear antes de dedicarse al sector inmobiliario, con poco éxito.

"La sexualidad del señor Pélicot parece calcada de su personalidad: ordinaria en público, pero dentro de su pareja tiene una sexualidad tenaz", explicó Douteau, ante el tribunal de Aviñón.

Además, varios exámenes psiquiátricos realizados durante la investigación declararon que el acusado no padece "ninguna patología o anomalía mental", sino una "desviación sexual o parafilia de tipo voyerista".

Los informes lo describen como La mayoría fue solo una vez a la un "manipulador" con una personalidad "perversa", que utilizaba a su entonces esposa como "cebo". Dominique Pélicot habría caído además en una "dinámica de adicción sexual". •

Agencias AP y AFP



# En Timor Oriental, el Papa pidió estar atentos a los que quieren cambiar la cultura

ALERTA. Exhortó a más de 600.000 fieles a no descuidarse de "esos cocodrilos" que buscan transformar las costumbres

#### Elisabetta Piqué

ENVIADA ESPECIAL

DILL-Algunos arrojaban al suelo el "tais", como llaman a la tradicional y colorida chalina local, símbolo de Timor Oriental, para que el papamóvil lo pisara. Otros, con rosario al cuello, remeras con su rostro y niños y bebes en brazos, se contentaban con verlo de lejos. Ya eso era una bendición, una buena señal. La mayoría lloraba de la emoción.

En su segunda y última jornada en Timor Oriental, pequeño y muy pobre país del sudeste asiático, el papa Francisco hizo ayer historia al presidir una misa al aire libre ante 600.000 personas -casi la mitad de la población de este país-, en la explanada de Taci Tolu, donde logró conectarse y electrizar a los fieles.

Alli, en medio de un parque rodeado de áridas colinas muy cercanas a una playa de arena blanca, donde ya habia celebrado misa Juan Pablo portuguesa aún estaba bajo el yula alfombra de paraguas amarillos y blancos, los colores del Vaticano, bajo la que una multitud se protegía de un sol abrasador. Aunque todos habían caminado horas, incluso habían pasado la noche allí, a la intemperie, y soportado largas horas bajo una sensación térmica inaguantable, superior a los 30 grados, debido a una humedad altísima, nadie se quejaba. Lo importante era estar y las sonrisas eran el denominador común.

"Estamos felices, el Papa es el representante de Cristo y vino a Timor Oriental y es muy importante para nosotros, es una bendición para nuestro pueblo, para nuestra nación, para la paz y para nuestro desarrollo", dijo a la nacion Filomeno Cardoso, alcalde de una localidad del interior vestido de traje tradicional que se encontraba junto a su esposa en la parte vip, sentado en una silla blanca y bajo un paraguas que le hacía sombra. La gran mayoría de fieles, en cambio, estaba hacinada en zonas valladas, de pie, abanicándose. La hermana salesiana Luisa Fernández, maestra en una escuela primaria, se acordaba de haber estado en ese mismo lugar cuando vino Juan Pablo II en 1989 y celebró misa ante 100.000 personas. "Tenía 13 años, recuerdo haber venido con mi parroquia y esto es mucho más grande", destacó. "Pero también es muy distinto el momento: en esa época todavía estábamos bajo ocupación de Indonesia, había tensión y la gente tenía miedo", apuntó, al destacar la independencia lograda en 2002.

Cuando el Papa llegó a la explanada pasadas las 16 locales, la multitud estalló en júbilo. "¡Viva el santo padre Francisco! ¡Viva! ¡Viva!", comenzó a corear, mientras la marea humana agitaba banderitas del Vaticanoy de l'imor, negras y rojas. Lo primero que hizo al Papa -que fue agasajado por indígenas en trajes tradicionales que danzaron- fue saludar a un grupo de enfermos, a quienes acarició, besó y abrazó, provocando gritos de aprobación entre quienes seguían sus movimientos en pantallas gigantes.

En una misa en portugués -idioma oficial de Timor Oriental, que,



II en 1989 -cuando esta excolonia El Papa deja la Explanada de Tasitolu, en Dili

go de Indonesia-, era interminable en verdad, pocos conocen-, durante el sermón, pesea las 600.000 personas presentes, reinaba un silencio impactante. Muchos estaban con los ojos cerrados, concentrados, abanicándose. "Pidamos juntos, en esta Eucaristía, como hombres y mujeres, como Iglesia y como sociedad, saber reflejar en el mundo la luz potente y tierna del amor, de ese Dios que, como rezamos en el salmo responsorial, levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles", exhortó.

#### Grandes preparativos

En una capital revolucionada por una visita de 48 horas para la que el gobierno gastó 12 millones de dólares-algo que generó grandes polémicas-, también hubo multitudes en las calles cada vez que el Papa se desplazó de una cita a la otra.

Tal como preveía la agenda, Francisco, de 87 años y evidentemente energizado por un clima de gran acogida, comenzó la jornada visitando un hogar de monjas que atienden a chicos con discapacidades físicas y mentales.

"Ellos nos enseñan a nosotros cómo debemos dejarnos cuidar por Diosynoportantas ideas, o planes o caprichos. Ellos son nuestros maestros", dijo, tomándole la mano a un niño llamado Silvano, postrado en una silla de ruedas.

En un encuentro muy emotivo, también acarició y jugó con varios otros chicos con inmensa ternura, provocando, otra vez, gritos de sorpresa y alegría antes quienes seguían la visita en pantallas gigantes.

También acarició y besó enfermos, algunos en camillas, que lo esperaron a la salida de la catedral de la Inmaculada Concepción, donde tuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, diaconos, monjas, seminaristas y catequistas. Allí, tras llegar a este templo rodeado de miles de personas que lo esperaban para verlo, agradeció el trabajo de los religiosos de Timor Oriental, un país "en los confines del mundo".

"Si la Iglesia está en el centro y no sale hacia los confines, es una Iglesia enferma", advirtió. "Ustedes son el perfume del Evangelio", dijo

también, al llamarlos a servir a los pobres. "El ejemplo debe ser el cura pobre. Amen a la pobreza como a su esposa", les recomendó.

La mejor parte del día llegó al atardecer, cuando ya era menos demoledor el clima, al terminar la misa.

Entonces, el Papa, como si se tratara de una estrella de rock, se despidió del mar de gente dando varias vueltas en la inmensa explanada en papamóvil. "Viva il papa Francesco! Viva il papa Francesco!", era el grito de la gente, que grababa ese momento con sus celulares.

Antes, al improvisar unas palabras, elogió al pueblo timorense. "Estuve pensando mucho qué es lo mejor que tiene Timor: ¿el sándalo o la pesca? No, no es lo mejor. Lo mejor es su pueblo", dijo, desatando gritos de aprobación entre la masa. "No puedo olvidar ese pueblo al costado del camino, con los niños, ¡cuántos chicos tiene este pueblo!", exclamó, aún asombrado por el fervor visto en estos días. "Lo mejor que tiene este pueblo es la sonrisa de los niños. Un pueblo que enseña a sonreír a sus niños es un pueblo con futuro", agregó, evidentemente

encantado. "Pero estén atentos, porque me dijeron que en algunas playas vienen los cocodrilos. Los cocodrilos que vienen nadando y tienen la mordida más fuerte de lo que manejamos", advirtió, hablando en español y descolocando con esas palabras al sacerdote que le estaba haciendo de intérprete. Aludió así, a las fuerzas europeas colonialistas e imperialistas que marcaron la historia de esta parte del mundo y a la colonización ideológica que suele denunciar. Aunque también, a la corrupción reinante en estas latitudes, vinculada también a la explotación de los recursos por parte de las multinacionales.

"Estén atentos... estén atentos a esos cocodrilos que quieren cambiarles la cultura, la historia. Y no se acerquen a esos cocodrilos porque muerden, ymuerden mucho", aconsejó, desatando más aplausos.

"Les deseo la paz. Les deseo que sigan teniendo muchos niños, que la sonrisa de este pueblo siga siendo los niños", concluyó Francisco.

# "Mucha gente cree que ver a Francisco es ver a Jesús"

La hermana María Cecilia Andereggen es una porteña que en 2017 se radicó en Timor Oriental para trabajar con la población carenciada

DILI, Timor Oriental (De una enviada especial).- La única argentina que vive en Timor Oriental se llama María Cecilia Andereggen. Porteña de 37 años, con apellido de origen suizo, fue al colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, ubicadoen Palermo, algo que la marcó a fuego.

A los 19 años, entró a la congregación Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en la que, luego de estudios y misiones, se hizo monja. Y desde 2017 vive en Bazartete, uno de los confines remotos de este país del sudeste asiático, en plena montaña. Allí, se ha vuelto famosa por andar en moto por diversas aldeas para llevar el Evangelio a niños, familias yancianos de esta excolonia portuguesa, mayoritariamente católica.

"Tuve que aprender a andar en moto porque donde yo estoy es una comunidad que está en la montaña, aunque es selva también, porque esto es clima tropical. Ahí nosotras nos dedicamos sobre todo a la educación: acompañamos una escuela primaria que es una escuela rural y un jardín de infantes que está al lado de nuestra casa. Después, en otra aldea que está a media hora, también tenemos otro jardín de infantes", dijo a LA NACION esta misionera argentina que suele enseñar matemáticas a los chicos y que aprendió a hablar tetum, el idioma local.

"Antes era una chica urbana viviendo en Buenos Aires, y ahora estoy en un área rural muy pobre, donde se da una economía de subsistencia: la gente vive de lo que cultiva, y para conseguir dinero va al mercado que hay una vez por semana y vende lo cosechado", contó, al destacar el cambio enorme que huboen suvida. "Perome siento en casa", aseguró, muy serena y, como todos en este país, de fiesta por la visita de Francisco.

"El Papa iba a venir ya hace unos años, pero después con la pandemia se canceló la visita, y la verdad es que no nos esperábamos que viniera realmente ahora, fue increíble cuando se confirmó la visita", comentó.

Abordo de su moto-que no suele traer a Dili porque es más caótico-, la misionera argentina suele hacer acompañamiento pastoral en diversas aldeas. "Llevo la comunión a los enfermos y hago celebraciones de la palabra cuando los curas no pueden ir", dijo. Contenta de poder estar hablando en castellano con una compatriota, María Cecilia subrayó que, más allá de la pobreza-que afecta a la mitad de la población, junto a la altísima

desocupación-, el principal desafío de Timor Oriental es la educación. "Faltan recursos, faltan maestros, faltan libros", lamentó.

Para explicar la euforia de los timorenses ante la visita del papa Francisco, por otro lado, recordó la que hizo Juan Pablo II en 1989. "Entonces estaba todavía la ocupación indonesia, fue una cosa muy importante para los timorenses. Este es un país muy nuevo, independiente desde 2002, y que haya venido ahora el Papa de nuevo, peroya en independencia, es interpelante y la gente lo vive con mucha alegría", explicó.

"Hay mucha gente todavía sobreviviente de la guerra, que ha luchado mucho por la independencia. Y la Iglesia Católica apoyó mucho la resistencia. Sin contar que la gente es muy muy católica. Es como que dice 'ay, el Papa viene a Timor, que es un país tan pequeño, pero sabe que la mayoría somos católicos' y se siente muy muy feliz", ahondó.

Como todos en Timor Oriental, María Cecilia se levantó al alba y "bajó" a Dili desde la montaña para estar primero por la mañana en la catedral en el encuentro que el Papa tuvo con religiosos, y por la tarde, en la misa multitudinaria que hubo en la explanada de Taci Tolu, a la que fueron 4000 fieles de su parroquia. "Fue impresionante, cuando bajábamos de la montaña se veían decenas de camiones repletos de gente, todos yendo hacia Dili para ver al Papa", describió.

¿Qué significa su visita? "Para mí es la presencia de la Iglesia que quiere ser pobre y para los pobres, en un pueblo que es pobre. Para mí es como volver al Jesús pobrey humilde que nos invita a reconocerlo en el pueblo. Y a volver a la esencia del Evangelio", dijo.

Al comentar la impactante recepción, los miles de personas emocionadas, llorando, que sevolcaron a las calles, explicó que, más allá de que en este pequeño país estuvieron meses preparando esta visita, "mucha gente cree que ver al Papa es ver a Jesús", y hay personas que hasta esperan milagros.

Al respecto, contó que circula una versión de una niña que no hablaba a quien el Papa abrazó en Indonesia, en la primera etapa de lagira, y que ahora habla. Y mostró cómo se hicieron virales las imágenes de tres palomas blancas que revolotearon debajo de su asiento ayer, cuando el Papa saludaba a la multitud desde una camioneta blanca después de haber aterrizado. "¡Todos dicen que es el Espíritu Santo!", dijo, sonriente. •



María Cecilia Andereggen

ELISABETTA PIQUÉ



# +INFORMACIÓN A LA MAÑANA



+MAÑANA CON ANTONIO LAJE



10:00 LUNES A VIERNES

BUEN DÍA NACIÓN CON LUIS NOVARESIO



13:00 LUNES A VIERNES

+NOTICIAS CON MARÍA LAURA SANTILLÁN



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LA FOTOGRAFÍA DE LOS VOTOS, EN LA VÍSPERA DE LA SESIÓN

Los diputados que quieren insistir con la ley de movilidad jubilatoria son mayoría, pero no llegarían a los dos tercios

#### Los que votan con el oficialismo

37 La Libertad Avanza

37 Pro

UCR.

MID

CREO

Innovación Federal

Independencia

Tensión entre poderes | PULSEADA EN EL CONGRESO

# La oposición teme una derrota por las jubilaciones y evalúa alternativas

La confluencia de legisladores para insistir con la ley y derribar el veto de Javier Milei perdió fuerza en la Cámara de Diputados; ante el riesgo de no conseguir los dos tercios, comenzaron a analizarse otras estrategias

#### Laura Serra

La foto que retrató a cinco diputados del radicalismo junto al presidente Javier Milei en la Casa Rosada tuvo el efecto de una bomba expansiva sobre los bloques de la oposición que convocaron a una

sesión especial para hoy en la Cámara de Diputados, con el objetivo de rebatir el veto presidencial so-

bre la lev jubilatoria.

Ante el riesgo cierto de no conseguir los dos tercios de los votos para insistir en la norma, los opositores evalúan distintas alternativas para evitar una derrota en manos del oficialismo y sus aliados, entre los que se incluye al menos una media docena de radicales.

En las vísperas de la sesión, convocada para las 11, la Cámara de Diputados era ayer un virtual hervidero.

Tras haber metido una cuña en el bloque de la UCR, los libertarios exudan confianza y descuentan que, con el apoyo de Pro y de los bloques que orbitan alrededor del oficialismo alcanzarán las 86 voluntades que conforman el tercio del cuerpo para bloquear el intento opositor. Se trata de toda una demostración de fuerza que el Gobierno pretende exhibir como un trofeo de caza frente a sus adversarios en el Congreso.

En las filas opositoras el ánimo oscilaba entre la resignación y la esperanza de sacar de la galera algún artilugio de último momento que les evite una derrota en el recinto.

Hasta anoche, sin embargo, no había acuerdo entre los bloques sobre qué alternativa adoptar si los números seguian esquivos.

En estas horas febriles, desde Encuentro Federal y también desde la UCR surgió la idea de una "retirada táctica" antes de la votación: mocionar que el tema pase a las comisiones de Previsión y de Presupuesto para ganar tiempo y esperar un momento más propicio para insistir con la ley.

Esta estrategia exige presteza y coordinación entre los opositores para no dar pasos en falso, admiten sus ideólogos. Cuando el secretario parlamentario someta a votación la insistencia de la ley (para lo cual se necesitan los dos tercios de los votos) algún diputado opositor podría proponer que se trate artículo por artículo. Si el oficialismo acepta, es factible que se alcancen los dos tercios para salvar alguno de los artículos vetados.



Milei recibió ayer a un grupo de diputados de la UCR

comisión. "Evitaríamos una derrota en el recinto y patearíamos para adelante la insistencia de la ley. Hoy no tenemos los votos: si perdemos ahora, los jubilados se quedan sin nada porque la Constitución nos impide volver a insistir en lo que queda del año parlamentario", esgrimen los promotores de esta "retirada táctica".

#### Plan B: insistencia parcial

Desde las usinas radicales, en tanto, se insistía con la propuesta de una insistencia parcial al veto total; una salida sui generis que, sostienen, cosecharía los dos tercios de los votos pues se sumaría un abanico más amplio de diputados hoy dudosos.

Esta estrategia, sin embargo, tiene dos inconvenientes. Uno de ellos es que solo hay un antecedente parlamentario de una insisten-Si el oficialismo no acepta, en- cia parcial a un veto total, lo cual tonces se caería todo y volvería a es pasible de ser rebatido jurídica-

"Es una chantada", (des)calificó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Aquí está el segundo inconveniente: sin los votos del kirchnerismo, esta propuesta no tiene posibilidades de prosperar.

Esta solución intermedia que pregonan los radicales se basa en insistir solo en dos artículos: aquel que establece la recomposición del 8,1% de los haberes jubilatorios por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno y el que ratifica la actualización de los haberes por inflación, tal como dispuso el presidente Milei por decreto.

Sería una réplica del dictamen que el propio oficialismo promovió en el Senado, aunque no pros-

Los radicales proponen mantener, en cambio, el veto en el resto de la normativa que, según denunció el Gobierno, atenta contra el equi-

librio fiscal. Uno de los artículos más resistidos es el que propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Indice de Precios al Consumidor (IPC). También el que prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas. Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso equivale a 1,2% del PBI en 2025. Con estos números en la mano, Milei impuso el veto total.

El radicalismo pretende salvar, al menos, la recomposición del 8,1% de los haberes, lo que implicaría un tercio de ese esfuerzo fiscal. el 0,4% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Esta idea, si bien resistida en Unión por la Patria -el bloque más numeroso de la Cámara de Diputa-

dos, con 99 miembros-, al menos permitía unir filas anoche en el radicalismo tras el garrotazo que sufrió por la deserción de cinco diputados radicales que anticiparon que jugarán con el oficialismo para mantener el veto presidencial. Ellos son Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi, aunque a ellos se sumarían al menos otros cinco legisladores que, por convicción o conveniencia electoral, no están dispuestos a ir al choque contra el Gobierno (ver página 12). 'En cambio, si se avanzara en una insistencia parcial, estaríamos dispuestos a considerarlo", admitían anoche.

Por de pronto, lo único seguro es que hoy habrá quorum en el recinto. Todo lo demás queda librado a las negociaciones de último momento. El suspenso se estirará incluso una vez iniciada la sesión. Todo puede suceder. •

#### Los que votan contra el Gobierno

99

Unión por la Patria

27 UCR

16 Encuentro Federal Coalición Cívica

Frente de Izquierda

Izquierda Socialista

Partido Obrero

# Con las negociaciones de último momento, la Casa Rosada pudo recuperar el optimismo

El Presidente analizó junto con sus ministros el panorama que mostraban los votos del Congreso

#### Jaime Rosemberg LA NACION

Minutos antes de las 8.30 de ayer, Javier Milei llegó a su despacho, en la Casa Rosada. Un rato después, v reunido con su mesa chica, con la única excepción de Guillermo Francos por su recuperación en su domicilio de un cuadro gastrointestinal agudo, el Presidente se abocó de lleno a un tema que desvela por estas horas al Gobierno: conseguir los votos suficientes en la Cámara de Diputados para frenar, en la sesión prevista para el mediodía de hoy, la embestida opositora contra el veto presidencial a la ley que actualiza las jubilaciones.

Karina Milei se sumó a la reunión después del inicio.

La información que le llegó al Presidente en esa y otras reuniones permitió dar lugar al optimismo. "Con nuestro bloque, Pro, los que fueron nuestros y algunos radicales llegamos a 90; y es imposible que a ellos no les falte alguno", afirmaron altas fuentes oficiales en relación con la correlación de fuerzas para la sesión de mañana.

"Llegamos bien. Y es imposible que a ellos no les falte ninguno", aseguran en el oficialismo con relación a la oposición

"Siempre somos optimistas, aunque es un tema del Congreso", dijo el portavoz Manuel Adorni

A la presencia de diputados de Pro y Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que el lunes se reunieron con Karina Milei, se sumaron ayer los cinco diputados nacionales de la UCR, que, a partir de las 10.30, fueron recibidos por el propio Presidente en su despacho, y que según fuentes del Gobierno aseguraron que apoyarán al oficialismo, aun contra la postura de la mayoría del bloque radical en Diputados, que tiene 34 miembros.

Desde el Gobierno se mostraron optimistas en poder sostener ese bloque (que reúne principalmente a los 37 diputados libertarios, otros 37 de Pro, 3 del MID, 3 que responden

al gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y exmiembros del bloque libertario como Lourdes Arrieta) en próximas votaciones.

"Los necesitamos ahora, y los vamos a necesitar también más adelante", afirmaron cerca de uno de los negociadores del oficialismo, en relación con eventuales nuevos vetos del Presidente, como el que él mismo adelantara en torno al proyecto de financiamiento universitario, que está previsto tratarse este jueves en el Senado.

"Son reuniones habituales", afirmó el portavoz Manuel Adorni, en un intento de bajarle el tono al encuentro del Presidente con los diputados radicales. "Siempre somos optimistas, aunque es un tema del Congreso", sostuvo el portavoz, en relación con la posibilidad de conseguir el número suficiente para que el veto presidencial al aumento de las jubilaciones continúe vigente.

#### Violencia

El propio portavoz aclaró que, "según fuentes abiertas a las que accede el Ministerio de Seguridad", el Gobierno dio por cierto que distintos sectores sindicales y políticos "están planificando actos de violencia para la movilización de mañana (por hoy) frente al Congreso", y sostuvo que "se va a proceder a realizar un operativo de seguridad especial" para prevenir incidentes, aplicando el denominado protocolo antipiquetes en los alrededores del Parlamento, un operativo del que también participará el gobierno porteño. Adorni apeló, además, "a la responsabilidad de todos los sectores para que mañana esto no ocurra", porque "atacar al Congreso es atacar la democracia", advirtió.

Fuera de micrófono, en el Gobierno señalaron al camionero Pablo Moyano, dirigentes de ATE y las dos CTA, más agrupaciones de izquierda que convocaron a movilizarse hoy, como quienes "van a intentar pudrirla" en las inmediaciones del Congreso. "Van a hacer lo de siempre, los tirapiedras, van a provocar y a cometer delitos; y la policía va a actuar", advirtieron las fuentes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada final del operativo, participó de la reunión de la mesa chica a primera hora y también compartió el diálogo de Milei con los legisladores radicales, donde también estuvieron el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el ministro de Defensa, Luis Petri, deorigeny trayectoria radical aunque hoy volcado de lleno al oficialismo.

# El Gobierno desplegó un plan frente a la hipótesis de incidentes

No descarta que haya provocaciones para que se levante la sesión

#### Cecilia Devanna

LA NACION

El gobierno nacional maneja información de posibles desmanes, hoy, en las inmediaciones del Congreso, donde se debatirá el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La manifestación, convocada por distintas organizaciones, está prevista para las 12, pero las estimaciones ubican a las 13 como el momento de mayor afluencia, cuando se espera que haya unas 10.000 personas. "Va a participar Camioneros y aportará un grueso de gente", pronosticaron fuentes al tanto del tema.

Los hechos se dan una semana después de los incidentes de la última concentración, también por reclamos en el tema previsional, con más de 30 heridos y dos detenidos.

En el operativo especial diseñado para hoy por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, estarán las fuerzas federales en pleno: la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También se sumará a la prevención la Policía de la Ciudad. El número de efectivos es reservado, por razones de seguridad, y se aplicará el protocolo antipiquetes. También habrá un comando unificado y se habilitarán dos unidades en el Departamento Central de Policía para posibles traslados de detenidos.

El gobierno porteño, por su parte, supervisará que en la zona no haya escombros y quitará las bicicletas del sistema de la Ciudad, que tiene base en la Plaza del Congreso. También removerá los contenedores de basura de la zona, para evitar que sean usados por los manifestantes en caso de desmanes.

Las fuerzas de seguridad tendrán una dificultad extra: la cantidad y disparidad de puntos de concentración de los sindicatos, organizaciones, movimientos sociales y colectivos que se movilizarán. Los puntos

Participarán efectivos de las 5 fuerzas y se espera que marchen a las 13 horas unas 10.000 personas Puntos de concentración de los manifestantes Ayacucho Valla de seguridad Riobamba C. de los Pozos Av. Callao Av. E. Rios R. Peña Solis Av. Belgrano Montevideo Virrey Cevallos Luis Saenz Peña Paraná Área de impacto San José Uruguay de la de Mayo marcha Talcahuano S. del Estero Libertad Salta Cerrito Av. 9 de Julio Fuente: Ministerio de Seguridad de la Ciudad/ LA NACION

El operativo alrededor del Congreso

de convocatoria son Rivadavia y la idea de prevenir incidentes. El Rodríguez Peña: Alsina 1223; Avenida de Mayo y Lima; Callao al 200; Hipólito Yrigoyeny Solís; San Juany Entre Ríos, y el propio Congreso.

De acuerdo con la información que maneja el Gobierno, esperan provocaciones a las fuerzas "con el objetivo de encontrar una excusa y lograr que se levante la sesión". Las estimaciones más audaces arriesgan que los sectores más radicalizados "llevarán elementos incendiarios e instigarán a la violencia". Sobre ese panorama trabajan en el ministerio a cargo de Bullrich, con

Gobierno da por seguro que sectores sindicales y políticos "están planificando actos de violencia para la movilización frente al Congreso". Entre quienes convocan a la manifestación está Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa(CCC); el colectivo Ni Una Menos; Argentina Humana (por una patria justay soberana). El Gobierno también espera se movilice el "sindicalismo combativo", con la CGT y las dos CTA. Se prevé, incluso, la participación de gobernadores n, con Axel Kicillof a la cabeza. •

### Peligra la sesión del Senado por la ausencia de cuatro kirchneristas

Estaba prevista para mañana, con temas contrarios al Gobierno

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

De manera inesperada comenzó a tomar cuerpo la posibilidad de que se frustre la sesión del Senado prevista para mañana, lo que le permitiria al Gobierno esquivar, por segunda semana consecutiva, el duro golpe político que implicaría la sanción de la ley que actualiza el financiamiento de las universidades nacionales y el rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que amplió el presupuesto de gastos reservados de la SIDE en \$100.000 millones.

Todavía es un rumor, ya que no hay confirmación oficial, pero fuentes legislativas de diversas extracciones coincidieron en señalar que al kirchnerismo le estarian taltando varios senadores esta semana y que eso impediría que los sectores críticos de la administración de Milei alcancen la mayoría en el recinto para imponer su posición.

Serían al menos cuatro las bajas del bloque que conduce José Mayans (Formosa). Dos por enfermedad, la rionegrina Silvina García Larraburu y el chaqueño José

Rodas, y otros dos que estarían de viaje en el exterior, Lucía Corpacci (Catamarca) y Gerardo Montenegro (Santiago del Estero).

Por otro lado, el oficialismo seguía todavía sin asegurarse los votos para poder aprobar, aunque con cambios, el proyecto de ley de boleta única de papel. De esta manera, a ninguno de los dos sectores en pugna le convendría bajar al recinto de la Cámara alta para fracasar en su intento de ganar la pulseada legislativa.

#### ¿Acuerdo?

Una de las versiones que circulaban ayer por el Senado habla de un supuesto acuerdo de Unión por la Patria con la Casa Rosada para bloquear el rechazo del DNU a cambio de demorar la aprobación del provecto de boleta única, iniciativa que impulsa Victoria Villarruel junto con la oposición dialoguista y que es resistida por el peronismo.

Si la iniciativa no se aprueba en las próximas semanas, al Gobierno no le darían los tiempos para poner en marcha el cronograma que permita implementar la boleta única en las elecciones de mitad de mandato del año próximo, en la que se renuevan la mitad de la Cámara baja y un tercio, correspondiente a ocho provincias, del Senado.

La demora en la sanción de la norma que eliminaría la papeleta partidaria se potencia por el hecho de que el Senado le iba a introducir cambios al proyecto que aprobó Diputados en 2022, por lo que debería volver en segunda revisión a una Cámara baja cuya agenda quedará eclipsada en los próximos días por la discusión del presupuesto 2025.

La de la previsión de gastos y el cálculo de recursos que gastará la administración pública el año próximo será la próxima gran batalla legislativa en la que el Poder Ejecutivo centrará todos sus estuerzos políticos. A tal punto es así que el proyecto será presentado por el presidente Milei y no por el ministro de Economía, como suele ser costumbre. La cita será el próximo domingo en la Cámara de Diputados. Aunque inédito, el 15 de septiembre es el día establecido para la presentación ante el Congreso del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo.

#### Tensión entre poderes | CONFLICTO EN EL RADICALISMO

# Las autoridades de la UCR amenazan con sanciones

Luego de que un grupo de diputados se reunieron con Milei y mostraron sus diferencias con la postura de insistir con la ley, la Convención Nacional respondió con advertencias

La Convención Nacional de la UCR advirtió ayer que podría haber sanciones para siete diputados del bloque radical de la Cámara baja si hoy apoyan la postura del oficialismo y no insisten con la ley que aumentó las jubilaciones sin acuerdo con el Gobierno.

"En caso de un eventual incumplimiento a lo resuelto por la mesa directiva de la Convención, se dará inmediato traslado de lo acontecido al Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical", sostuvo el organismo en un comunicado, con la firma de Gastón Manes y Hernán Rossi.

Ayer, un día antes de la sesión especial donde la oposición buscará insistir con la ley de movilidad jubilatoria, cinco legisladores se juntaron con Javier Milei y exhibieron su apoyo al veto presidencial. Graficaron así su giro en torno a esta medida, que acompañaron en junio y hoy rechazarán, en alianza con la Casa Rosada.

Setrata de Pablo Cervi (Neuquén), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Mariano Campero (Tucumán) y José Federico Tournier (Corrientes). La cumbre junto al primer mandatario no solo escenifica la crisis que vive la UCR, impulsor



hoy rechazarán, en alianza con la Rodrigo de Loredo, titular del bloque de diputados radicales

de la iniciativa, sino que produce un quiebre dentro del bloque liderado por el cordobés Rodrigo de Loredo, cruzado por la incomodidad, los intereses regionales y las especulaciones políticas personales.

"Me comunicaron su intención Del encuentro también participa-

de reunirse con el Presidente y les dije que no me parecía prudente una foto", confió De Loredo a LA NAcion. Destacó, además, que trabajará "a brazo partido" para insistir con la ley de reforma previsional.

ron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y

ARCHIVO

el subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa, Martín Matzkin.

Según pudo saber LA NACION, fueron invitados otros referentes de la UCR, pero solo cinco confirmaron su asistencia. Tras la crisis en los bloques libertarios y la sucesión de derrotas legislativas, el Presidente decidió involucrarse personalmente en las cuestiones políticas, de las que eligió mantenerse al margen durante el primer tramo de su Gobierno. Esta reunión se da un día después de que la secretaria general de la Presidencia encabezara una cumbre con legisladores de la Libertad Avanza y sus aliados de Pro y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) para sostener el veto presidencial y evitar nuevos reveses en el Congreso.

Estuvo presente Catalán, en reemplazo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ayer fue dado de alta tras sufrir un cuadro gastrointestinal.

El sector que rodea al titular de la UCR, Martín Lousteau, impulsó la amenaza de las sanciones. Sin embargo, por la noche, los miembros de la bancada se reunieron en la Cámara de Diputados y la sangre no llegó al río.

Hubo un fuerte reproche de De Loredo por las amenazas de la Convención. "Fue extemporánea", exclamó.

Desde el sector más crítico del bloque, enrolado detrás de Facundo Manes, también hubo fuertes críticas. "Quien quiera ser oficialista que se vaya", aguijonearon. Campero respondió que él no estaba dispuesto a que las posiciones del bloque estén condicionadas por lo que imponga Lousteau en alianza con el kirchnerismo. •

#### QUIÉNES SON LOS RADICALES QUE SE DESPEGARON DEL BLOQUE Y NO INSISTEN CON LA LEY

Son siete legisladores de la UCR que cambiarían su voto para evitar contradecir el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria



Juan Federico Tournier
DIPUTADO

Es un dirigente liberal oriundo de Goya, Corrientes. Asumió en julio en reemplazo de Alfredo Vallejos, que pasó a ser ministro de Seguridad del gobernador de su provincia, Gustavo Valdés, tras la desaparición de Loan Peña. Es parte del espacio Encuentro Liberal de Corrientes (ELI), una rama del Partido Liberal provincial aliada a la UCR. No responde políticamente a Valdés.



Mariano Campero

Es un abogado tucumano que fue intendente de Yerba Buena entre 2015 y 2023. Ingresó en la Cámara baja en diciembre del año pasado por la lista de la excandidata presidencial y actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Fue la funcionaria quien acercó a Campero a Milei. Es un radical que se siente más cómodo con las ideas libertarias que con la oposición que pregona el presidente del partido, Martín Lousteau.



Luis Picat

Es un productor agropecuario cordobés y dirigente cercano al excandidato a gobernador de su provincia Oscar Aguad. Fue intendente de Jesús María y presidente de la Sociedad Rural local. Asumió como diputado el año pasado como parte de la boleta de Juntos por el Cambio, apadrinado por Patricia Bullrich. "El Poder Legislativo también debe dar certidumbre a un esquema fiscal dado", escribió en X.



Francisco Monti

Es un abogado catamarqueño que el año pasado peleó la intendencia de su ciudad, San Fernando del Valle de Catamarca, pero perdió la pulseada frente al peronista Gustavo Saadi. Es cercano al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que también mantiene buena sintonía con la Casa Rosada. No participó de la cumbre con Milei, pero estuvo invitado. Aún no definió su voto. Podría apoyar la insistencia parcial que motoriza un sector de la UCR.



Pablo Cervi

Es un empresario frutícola neuquino que el año pasado fue candidato a gobernador por su provincia y apoyó como precandidato presidencial a Horacio Rodríguez Larreta. Dentro del radicalismo, integró el espacio Evolución, por el que ingresó en 2021 a la Cámara baja, que es la rama interna del partido centenario que maneja el actual presidente del partido, Martín Lousteau.



Roxana Reyes
DIPUTADA

Es una dirigente radical santacruceña que el año pasado peleó la gobernación de su provincia y perdió esa pulseada frente al actual mandatario provincial, Claudio Vidal. Integra el Consejo de la Magistratura. No participó de la reunión en la Casa Rosada, pero podría cambiar su voto y acompañar el veto presidencial. Su mandato vence el próximo año y, según trascendió, está en tratativas con los libertarios para forjar una alianza en Santa Cruz.



Martín Arjol
DIPUTADO

En 2023 apoyó la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y fue candidato a gobernador de Misiones por Juntos por el Cambio, pero sacó solo 26,5% de los votos y perdió frente a Hugo Passalaqua, el actual mandatario provincial, que logró el 64% de las adhesiones. Actualmente, se muestra cercano al exbinomio presidencial Patricia Bullrich y Luis Petri.

POLÍTICA | 13 LA NACION | MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# El Presidente presentará el presupuesto el domingo por cadena

PARLAMENTO. La decisión rompe la tradición de dejar el mensaje en manos del ministro de Economía y lleva a abrir el Congreso durante el fin de semana

El presidente Javier Milei desembarcará en el Congreso el domingo 15 por la noche, a las 21, para presentar el presupuesto 2025, el primero confeccionado por su gestión, ya que para este año no hubo y se prorrogó el anterior.

Se transmitirá por cadena nacional.

LA NACION había adelantado dos semanas atrás la intención de Javier Milei de presentarse en persona en el Congreso y asumir el protagonismo de un anuncio que del ministro de Economía.

El mandatario ya habia adelantado que se presentaría en el Palacio Legislativo para dar a conocer el presupuesto bajo su lema principal de déficit cero.

Ayer se confirmó que será el domingo, cuando vence el plazo que fijalaley. Laaperturadel Congreso durante el fin de semana también aparece como un acontecimiento inusual.

El mes pasado, en el Consejo de las Américas, Milei había adelantado su intención de cambiar la forma de elaborar el presupuesto. "Les quiero adelantar algo de lo que vamos a hacer en el presupuesto: vamos a rediseñar la forma en la que se escribe. El presupuesto se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos y de ahí deriva el resultado primario, sale el financiamiento. Nosotros decidimos que no vamos a utilizar esa metodología. La metodología se va a llamar 'déficit cero'. Implica que el resultado financiero es cero, por lo tanto no necesito estar tomando nueva deuda", desglosó sobre esta modalidad.

En aquella oportunidad también ratificó que "la Argentina dejará de tomar nueva deuda".

La presentación de Milei será después de una semana cargada

en el Congreso.

Hoy, la Cámara de Diputados tratará el veto que el jefe del Estado aplicó a la nueva fórmula jubilatoria y de recomposición.

El oficialismo tiene buenas expectativas de que la oposición no conseguirá los dos tercios necesarios para ir contra la decisión de la Casa Rosada. La atención también se volcará en la calle, donde el kirchnerismo y la izquierda convocaron a una movilización.

En tanto, mañana los focos estatradicionalmente queda en manos rán puestos en el Senado. Allí los libertarios quieren avanzar con el provecto de boleta única, mientras que la oposición va con dos cuestiones que irritan en Balcarce 50: el financiamiento universitario y la anulación del DNU de fondos reservados para la SIDE.

Viernes y sábado serán días de descansoy el domingo cerrará con esta presentación de Milei. La Casa Rosada busca dar un golpe de efecto en un horario central para la televisión, como fue cuando el Presidente hizo la apertura de sesiones. Aquel 1º de marzo, el Ejecutivo trasladó a la noche una actividad que suele hacerse por la mañana y fue el discurso en que Milei presentó el Pacto de Mayo, una idea del asesor Santiago Caputo. Para este domingo se espera una férrea defensa del déficit cero. El libertario ya tildó de "degenerados fiscales" a los legisladores en reiteradas oportunidades, sobre todo cuando avanzaron con proyectos que fueron en contra -según la visión del Presidente- de los planes del Ministerio de Economía.

En el Congreso lo esperarán la vice Victoria Villarruel, titular del Senado, con quien la relación está enfriada, y el presidente de Diputados, Martín Menem, un alfil mileísta que para los socios de Pro debería ser reemplazado por Cristian Ritondo. •

LA CORTE CITÓ A CAPUTO Y MACRI

La Corte Suprema citó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a una nueva audiencia a realizarse en los tribunales para que se pongan de acuerdo sobre la manera en que la Nación le va a devolver a la Ciudad los fondos coparticipables que le había quitado el expresidente el dinero de la coparticipación. Alberto Fernández.

Por indicación de los jueces de la Corte, Alejandro Rodríguez, secretario encargado de juicios originarios -los que tramitan directamente ante el máximo tribunal-citó a Caputo y a Macri para el miércoles 18 de septiembre próximo, a las 11 de

la mañana. Los ministros de la Corte no van a estar presentes, dijeron fuentes de los tribunales a LA NACION. Ya habian convocado a una audiencia anterior el 22 de agosto, que fracasó. La Nación presentó comprobantes ante la Corte, en los que se menciona que estaba pagando Pero el gobierno porteño se quejó porque el pago no era un goteo diario como indica la sentencia, sino semanal. El dato no es menor cuando se trata de \$4000 millones diarios, contra 20.000 millones semanales. Hay una fortuna de intereses de diferencia.



Los gobernadores, ayer, en la sede del CFI, con Ignacio Lamothe en el centro

INSTAGRAM

# El peronismo retuvo el CFI, un ente de presupuesto millonario que nuclea a los gobernadores

ASAMBLEA. Lamothe, cercano a De Pedro, seguirá al frente del organismo; Juntos por el Cambio consiguió un cargo y hubo una advertencia para Milei

#### Javier Fuego Simondet

Los gobernadores peronistas y de Juntos por el Cambio resolvieron ayer que el dirigente justicialista Ignacio Lamothe continúe como secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo público interestadual integrado por todas las provincias y que gestiona un presupuesto de alrededor de \$90.000 millones. El dinero que administra proviene de un porcentaje de lo que recibe cada distrito en concepto de coparticipación y sirve para financiar provectos de desarrollo.

El CFI. históricamente controlado por el PJ, es conducido por Lamothe desde octubre de 2020, cuando reemplazó a Juan José Ciácera, quien estuvo 33 años en el cargo. A Lamothe se lo vincula con el senador kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro. Su renovación en el puesto fue unánime, según informarona LANACION fuentes al tanto de la asamblea de gobernadores.

Se especulaba con que el exdiputado Sebastián García de Luca (que acompañó en campaña a Patricia Bullrich y fue secretario de Articulación Federal en el Ministerio de Seguridad hasta fines de febrero, cuando renunció tras choques del Gobierno con los gobernadores) concentraría apoyo suficiente para disputar con Lamothe, pero según indicaron fuentes de Juntos por el Cambio, no lo respaldaron gobernadores patagónicos como Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén, que no estuvo presente, aunque la provincia tuvo representación), que se inclinaron por la continuidad del jefe actual.

En un conteo previo a la definición, Juntos por el Cambio reunía 10 votos, contra 12 que apostaban por Lamothe. En ese escenario, la pelea voto a voto se interrumpió y se definió hacer una elección unánime que ungiera nuevamente en el cargo al actual titular, explicaron las mismas fuentes.

La asamblea del CFI, en su sede de la calle San Martín 871, de la Capital Federal, contó con la participación de 17 gobernadores y representantes de las otras cinco jurisdicciones que integran el ente. Estuvieron Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis, que acordó incorporarse al CFI), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Axel Kicillof (Buenos Aires), Weretilneck (Río Negro), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).

A pesar de no poder alzarse con la presidencia, García de Luca tendrá un lugar en la estructura del CFI. Producto de la negociación,

#### KICILLOF **FINALMENTE** MOSTRÓ SU RIGI

El Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas de la provincia de Buenos Aires finalmente ingresó ayer a la Legislatura: llovieron criticas al proyecto del gobernador, Axel Kicillof, que perdió una inversión multimillonaria de una planta de licuefacción de gas natural en Bahía Blanca por cuestionar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Javier Milei. La presentación la realizó el ministro de Producción, Augusto Costa.

quedará en un cargo de director, detalle que valoraban como un éxito en Juntos por el Cambio.

Al salir de la reunión, Pullaro destacó que "se acordó la continuidad" de Lamothe, y Melella subrayó que "fue por unanimidad". El gobernador de Tierra del Fuego, añadió: "Hubo ruido en medios de Buenos Aires, pero Lamothe venía trabajando con todos. Esta es la casa de las provincias". El fueguino y Pullaro fueron de los pocos gobernadores que formularon declaraciones al salir de la asamblea. Algunos, como Cornejo, se fueron del lugara pie, sin detenerse, mientras otros salieron a bordo de sus autos oficiales.

#### Reclamos a Milei

La reunión del CFI dejó, además de la definición de sus autoridades, una serie de reclamos planteados por los gobernadores a la administración nacional. En un documento que difundieron tras el encuentro, pidieron que el presidente Javier Milei "cumpla con los compromisos respecto de la financiación y ejecución de la obra pública en los territorios provinciales".

Los gobernadores plantearon también su postura sobre el presupuesto 2025, que Milei presentará el domingo en el Congreso, con ellos como invitados. Exigieron "una distribución más equitativa entre la Nación y las provincias de los recursos coparticipables".

"Solicitaron al Gobierno el cumplimiento de las transferencias corrientes y de las deudas correspondientes a los recursos de las cajas no transferidas. Asimismo, exigieron la distribución del Fondo Compensador al Transporte Público, que se financia específicamente a través del impuesto a los combustibles, pero en el último tiempo se ha interrumpido la asignación de los recursos", indicaron los gobernadores en su comunicado conjunto.

# Milei separó de su cargo al funcionario acusado de pedir coimas en Río Turbio

DESPIDO. Thierry Decoud está sospechado de solicitar una comisión a cambio de acelerar operaciones con una empresa israelí



Thierry Decoud, el funcionario que echó Milei por un caso de presunta corrupción

El presidente Javier Milei despidió al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, por su posible relación con un presunto "pedido de coimas". Así lo informó ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión siempre va a hacer a un lado al responsable, no porque sea efectivamente responsable, sino porque quiere que todo se lleve con transparencia. Mientras se aclaren los hechos, Milei tomó la decisión de despedir al interventor", dijo el portavoz, que también

adelantó que en las próximas horas habrá "alguna novedad" acerca de cómo seguirá la administración de la empresa.

Decoud, de 42 años, había sido designado por Milei el 26 de diciembre de 2023 al frente del complejo que comprende la mina subterránea, una planta depuradora, la Central Termoeléctrica Río Turbio, el ramal ferroportuario y el puerto en Punta Loyola.

En las últimas horas, representantes de la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, se comunicaron con Decoud para comunicar le la decisión de co-

rrerlo del puesto para "descomprimir la situación" ante el creciente revuelo por la denuncia de un supuesto pedido de sobornos, relataron fuentes al tanto de las conversaciones.

Decoud, un especialista en temas energéticos y ambientales con una extensa trayectoria como funcionario en distintas gestiones de Pro, el partido que lidera Mauricio Macri, había llegado al gobierno de Milei a través de sus contactos con los equipos de Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía, y allegados al exjefe de Gabinete Nicolás Posse.

En el entorno de Decoud niegan

que haya estado involucrado en el presunto pedido de coimas. "Hay documentación que demuestra que se desestimaron las propuestas; el carbón quedó en el puerto", sostienen. El funcionario eyectado quedó en la mira por su vínculo personal con el intermediario Andrés Gross, quien reclamó un supuesto soborno para cerrar un negocio con la minera.

La tarea de Decoud a cargo de la provincia patagónica. YCRT era monitoreada por el área de Energía y por Diego Chaher, el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, uno de los controllers de confianza de Santiago Caputo en la gestión nacional. En 2023 YCRT había tenido un déficit operativo de 140 millones de dólares.

Desde que arribó a la empresa estatal, Decoud se jactó de haber bajado el gasto y de haber avanzado con recortes. Ese plan de reestructuración le provocó conflictos internos, según relatan fuentes cercanas al funcionario. Por caso, tuvo roces con Omar Zeidán, exinterventor de YCRT durante la gestión de Macri. "Es una empresa que está cruzada por muchos intereses, lo subestimó", dicen cerca de Decoud.

En Pro aclaran que Decoud no fue recomendado por el exmandatario. "Nunca lo quisieron en YCRT, lo querían sacar", dice un referente del partido que conoce al funcionario desplazado.

#### Coletazos de la denuncia

Apenas Adorni confirmó el YCRT, la legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública) presentó una denuncia penal contra Decoud y los intermediarios Andrés Gross y Alejando Salemme por "la presunta comisión del delito de cohecho y tráfico de influencias".

En paralelo, la diputada nacional Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) presentó ante la Cámara baja un proyecto para que el Gobierno brinde toda la información sobre la frustrada venta de carbón a la empresa TEGI Limited por un "presunto tráfico de influencias". Reclamó que el Ejecutivo revele detalles sobre "el estado de la venta, los montos y ofertas presentadas, los criterios para contratar a TEGI Limited, y la relación de Gross con YCRT".

También pidió aclaraciones sobre "posibles acciones judiciales o administrativas iniciadas, así como el stock actual de carbón disponible para exportación y las propuestas

recibidas para la compra del producto".

La denuncia surgió de parte del gobierno de Santa Cruz, que encabeza Claudio Vidal, tras un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa TEGI Limited que habría terminado con una operación de compra de carbón que podría haber generado ingresos para el Estado nacional y

Según una publicación del diario Clarin, la empresa-con sede central en Dubái, según su página web, y de supuestos capitales israelíestenía muy avanzada la compra de carbón de baja calidad a la minera, unas 30.000 toneladas a un precio de US\$2,1 millones. Esta operación se habría frustrado cuando dos brokers, Gross v Alejandro Salemme, exigieron una "comisión" para acelerar la operación.

Gross y Salemme reconocieron las gestiones, aunque negaron haber cometido delito. "Soy un cuatro de copas que quiso que no lo puentearan", dijo Gross a Clarín. Desde la embajada de Israel en Buenos Aires, en tanto, afirmaron a LA NACION que desconocían el caso y que no les consta que la empresa sea israelí.

Desde YCRT -que aparece en la Ley Bases como candidata a ser privatizada-afirmaron que se rechazó la oferta de TEGI "por no cumplir con valor, condiciones de pago y otras contractuales como daños liquidados, competencia en caso de controversias, costos y gastos, penaapartamiento del exinterventor de lidades, condiciones de transportey determinación de cantidades".

> Y en referencia a un audio de una reunión privada que tiene como protagonistas a los dos brokers, expresaron que "ninguno de los protagonistas de ese encuentro tiene vínculo ni contrato" con la minera estatal. En la grabación, los intermediarios se presentan como vinculados a la minera, no a TEGI. Por otro lado, desde YCRT plantearon dudas por la difusión de esas conversaciones, "que tienen una clara intención de entorpecer el proceso de venta de carbón que continúa abierto", pero sin dar nombres ni señalar culpables de esa presunta maniobra.

El gobierno de Santa Cruz afirmó en un comunicado que la producción de carbón se "está recuperando" y pidió al Gobierno que "actúe con la mayor firmeza sobre los funcionarios y las personas involucradas". •

# Un técnico que acompañó la gestión del macrismo

EL PERFIL

■ I gobierno de Javier Milei tiene su primer echado por sospechas de corrupción. Se trata de Thierry Decoud, hasta ayer interventor de Yacimientos Carboniferos Río Turbio (YCRT). Ingeniero, de 42 años, es especialista en temas energéticos y ambientales, y antes de ocupar este cargo fue funcionario del macrismo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la Nación y en la gestión bonaerense.

Decoud, ingeniero industrial formado en Estados Unidos, alternó la función pública con el trabajo privado como consultor. El gobierno de Milei advirtió ayer que no tiene pruebas para sostener que haya estado ligado a un hecho de corrupción, pero el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que habían decidido removerlo "mientras se aclaren los hechos", que están vinculados con un supuesto pedido de coimas de dos personas que se habrían presentado como interme-

diarios entre YCRT y una empresa privada que iba a comprarle carbón a la compañía estatal.

LA NACION se comunicó ayer con Decoud, que dijo que por el momento prefería no hacer declaraciones. En su entorno negaron que haya tenido relación con el supuesto pedido de sobornos.

El primer trabajo público de Decoud, según su CV publicado en LinkedIn, fue en 2013, como director general de Tratamiento y Nuevas Tecnologías dentro de la Subsecretaría de Higiene Urbana que conducía Edgardo Cenzón.

Después pasó a la provincia de Buenos Aires. Fue en 2015. Cenzón era por entonces ministro de Infraestructura y Servicios Públicos en la gestión de María Eugenia Vidal. Decoud fue presidente y CEO de Centrales de la Costa Atlántica SA.

Luego fue nombrado en el gobierno nacional, dentro de la estructura que dirigía el rabino Sergio Bergman como ministro de Ambiente del gobierno de Mauricio Macri. Decoud tuvo a su cargo la Secretaría de Control Ambiental desde junio de

2017 hasta diciembre de 2019, cuando terminó la gestión macrista.

Después, volvió a la actividad privada como "consultor senior" en EHS, una consultora especializada en seguridad, higiene y medio ambiente que, según su página web, brinda "soluciones integrales a la compleja problemática de los riesgos laborales y ambientales".

Decoud ya había trabajado en esta consultora antes de ser funcionario público.

"En donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión siempre va a hacer a un lado al responsable, no porque sea efectivamente responsable, sino porque quiere que todo se lleve con transparencia. Mientras se aclaren los hechos, Milei tomó la decisión dedespediral interventor", anunció Adorni, el portavoz presidencial, en su conferencia de prensa de esta mañana.

Decoud se recibió de ingeniero industrial en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Después, hizo un máster en Administración de Empresas

en la Escuela Europea de Negocios, en Madrid. Según LinkedIn, en esos tiempos trabajó en distintas empresas de ingeniería civil.

En su cuenta de X tiene fotos y videos de actos de cuando era funcionario de Pro y retuits de actividades políticas de Macri, Vidal, Alex Campbell (actual senador bonaerense de Pro) y otros funcionarios macristas.

Si bien Cenzón apadrinó su ingreso a la gestión pública en 2013, en Pro sostienen que Decoud es un cuadro técnico y no tiene una participación activa en el partido fundado por Macri. Tampoco cuenta con un promotor político dentro de la estructura orgánica, relatan. De hecho, llegó al gobierno de Milei por sus contactos con los equipos de Luis "Toto" Caputo y el exjefe de Gabinete Nicolás Posse.

"Lo convocaron por una cuestión técnica", cuentan allegados a Decoud, quien fue designado en diciembre como interventor en YCRT. En ese momento, llamó a Macri para contarle sobre el ofrecimiento y que había decidido regresar a la función pública.

Desde que asumió al frente de la empresa, que tenía un déficit de 140 millones de dólares en 2023, Decoud había puesto en marcha un plan de reestructuración para reducir los costos operativos, según comentan sus allegados en Pro. "Dio de baja muchas cosas, eso no es gratis", afirman. Hace unas semanas que el funcionario había dejado trascender que sufría el desgaste por el clima interno en la compañía estatal y los intereses cruzados en el sector energético. Entre sus apuntados está Omar Zeidán, exinterventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio durante la gestión nacional de Macri. En las últimas horas, funcionarios del área de Energía se comunicaron con él para notificarle la decisión de desplazarlo del puesto.

Ayer, la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) presentó una denuncia judicial contra Decoudy los intermediarios Andrés Grossy Alejando Salemme por "la presunta comisión del delito de cohecho y tráfico de influencias". •

# El Gobierno prohibirá a los municipios cobrar tasas en los servicios públicos

confirmación. El ministro Caputo anunció ayer que se publicará hoy una resolución de la Secretaría de Comercio; "es groseramente inconstitucional", calificó un abogado experto en federalismo; críticas de intendentes y provincias

#### Ignacio Grimaldi y Gabriela Origlia LA NACION

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó aver que el Gobierno prohibirá a los municipios incluir el cobro de tasas locales en las boletas de los servicios de agua, gas y electricidad. Una fuente oficial que trabaja a las órdenes del jefe del Palacio de Hacienda dijo que la medida busca que los intendentes "se hagan cargo" de los impuestos que cobran. La medida, que ya había provocado críticas de parte de algunos intendentes, promete más polémica, al verse concretada en una resolución oficial que se mete de lleno en la discusión por los recursos entre las distintas

jurisdicciones. En su cuenta de la red social X, Caputo posteó: "Las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio".

Y mostró un ejemplo. Adjuntó una foto de una factura de luz de un municipio bonaerense. Allí se ven dos listas de ítems con sus respectivos precios. Una de ellas contiene el detalle del gasto de luz, la cobertura de subsidios e impuestos nacionales, como el IVA. La sumatoria de esa columna asciende a \$12.838,19.

En una segunda columna, se incluyen servicios públicos tales como "obras sanitarias", tasa de seguridad e higiene, un cobro derivado de ordenanzas municipales, aportes a una cooperativa del Hospital de Mar de Ajó y a bomberos voluntarios. Es decir, son pagos que no están vinculados al servicio eléctrico. Todos esos ítems suman \$11,109,14.

Sumando las dos columnas, la factura que mostró Caputo tenía un preciototal de \$23.947,33. El ministro remarcó en la imagen esta segunda lista para mostrar que esos serían los pagos que, a partir de la decisión del Gobierno, ya no podrán incluirse en las boletas de servicios. Esto es, en la factura aludida solo deberían aparecer los \$12.838,19 relacionados con el servicio específico correspondiente.

La medida será establecida me-





MINISTRO DE

ECONOMÍA

nistro Luis Caputo incluyó una factura del servicio eléctrico en un municipio de la costa bonaerense. Allí destacó los rubros que quedaría prohibido incluir a partir de la resolución de la Secretaría de Comercio, lo que reduciría la factura a poco más de la mitad del monto total.

En su cuenta de la red social X, el mi-

diante la resolución 2024-267 de la Secretaría de Comercio-que dirige Pablo Lavigne-, que, afirmó el ministro, saldrá publicada hoy en el Boletín Oficial. Esto ya había sido anticipado por Caputo la semana pasada, cuando a través de sus redes sociales había arremetido contra los intendentes, con énfasis en los mandatarios del conurbano bonaerense.

El ministro criticó el aumento de tasas en los municipios de la provincia. "Lo hacen no solamente con fines recaudatorios, sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno", había señalado en la red X. "Lo peor: cobardemente las municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios", indicó.

Una de las intendentas que reaccionaron cuando Caputo adelantó esta medida fue Mayra Mendoza, de Quilmes. "Ministro Luis Caputo, no le mienta más a la gente", respondió Mendoza. "Los ciudadanos pierden por las consecuencias que producen las políticas económicas que usted y Javier Milei están llevando adelante", sentenció.

El debate se intensificó ante las quejas que habían manifestado distintos sectores por el aumento de las tasas. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) expresó su "preocupación y alarma por el incremento que a nivel de tributos provinciales y municipales se está dando en los últimos meses", lo que, a su juicio, termina impactando en los precios que pagan los consumidores.

En igual sentido opinó la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam). "Los aumentos de tasas municipales generarán más inflación", señaló la entidad en un comunicado, en el que advirtió que esa medida podría profundizar la caída de las ventas.

Según la página web MenosImpuestos, que tiene información relevada por el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, los distritos que más carga impositiva les agregan a los productos de hipermercadosson Lanús y Hurlingham; en el sector industria, La Matanza, Morón y San Martín encabezan el ranking de mayor presión impositiva, entre otros rubros.

#### Reparos

El planteo de Caputo podría ser de aplicación "parcial" en prácticamente todo el país, porque son las provincias las que regulan las prestaciones de servicios como luz yagua, aunque en el caso del gas natural dependen del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Además, muchas de esas empresas son de propiedad provincial.

Al respecto, el constitucionalista Antonio María Hernández, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, plantea que la decisión anunciada por el ministro Caputo es "groseramente inconstitucional". Explica que la Argentina tiene un or-

den federal, después de la reforma constitucional de 1994, que incluye el Estado federal, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Airesy municipios autónomos. "El artículo 123 de la Constitución consagra la autonomía en cinco aspectos: uno es el financiero, lo que significa la posibilidad de percibir tasas y contribuciones o lo que técnicamente se denominan impuestos -precisa Hernández-. Por eso la afirmación del ministro implica lisa y llanamente desconocer la Constitución en ese artículo y concordantes".

Plantea que los municipios cobran tasas sobre los servicios públicos porque llegan a "acuerdos" con las provincias. Advierte que hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de que las tasas municipales deben conllevar la "contraprestación de un servicio". Hernández admite que hay "excesos" y que, en esos casos, se debe acudir a la Justicia.

Consultados por LA NACION Sobre la resolución anunciada por Caputo, funcionarios de tres provincias coincidieron en que habrá que ver primero los detalles de esa resolución, pero ratificaron que la regulación de los servicios de electricidad y agua está a cargo de las provincias o de los municipios, por lo que la Nación "no tiene injerencia" en las decisiones.

En el caso de Santa Fe, por ejemplo, ni siquiera adhirió plenamente a la ley del marco regulatorio eléctrico nacional. "A lo sumo, el ministro podría sugerir que se adhieran a lo dispuesto en la resolución, pero no por esa vía modificar leyes provinciales u ordenanzas", sostuvo el titular de un ente regulador provincial.

"Elasunto es complicado-expresó a la nacion el vicepresidente de Cadam, Armando Farina-, porque el presidente Menem les dio autonomía a los municipios, pero por ahí se puede evitar que recauden a través de una factura de servicios".

Federico Sturzenegger admitió el viernes pasado, al disertar en el IAEF, que la idea de cederles a los municipios la potestad de cobrar las tasas ahora cuestionadas había sido instrumentada por Domingo Cavalloen los 90, siguiendo una idea del actual ministro de Desregulación. •

### La respuesta: "Quieren ahogarnos"

Algunos minimizaron el impacto. Otros afirmaron que es un golpe duro sobre las arcas municipales. Peroningún intendente del conurbano consultado por LA NACION se mostró sorprendido por el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, que ayer prometió prohibirles a los municipios que cobren tasas en las facturas de servicios.

'El gobierno de Milei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr! La decisión de Caputo no perjudica a los intendentes, sino a los vecinos de cada distrito", reaccionó Mayra Mendoza (Quilmes) en la red social X.

"Ya nos sacaron las obras. nos cortaron los fondos, casi no tenemos 'los palitos' [el

cobro a prestadores de cable e internet] y amenazan con los registros del automotor", enumeraron desde un municipio del norte del conurbano, para graficar la seguidilla de malas noticias del gobierno libertario.

Un intendente estimó un "apagón" de \$5000 millones en su presupuesto si el anuncio de Caputo prospera. Otros dos proyectaron un impacto de entre el 3 y el 7% de sus ingresos. Claro está, si la resolución supera el filtro judicial: los gobernadores e intendentes podrán plantear la inconstitucionalidad de una medida que, dicen, vulnera el orden federal y la autonomía municipal.

Pero a los intendentes les intendentes de Pro. •

preocupa el "mientras tanto", porque la mayor virtud de las tasas que se cobran con las boletas de luz, agua o gas es, precisamente, que se cobran. A diferencia de las boletas municipales, que, en tiempos de crisis, son las primeras que dejan de pagar los vecinos.

"No nos afecta porque no tenemos tasas en los servicios. Al revés, estamos liberando por 10 años el pago a las nuevas empresas", contrastó Fernando Gray (PJ), de Esteban Echeverría.

Una situación similar plantearon cerca de Soledad Martínez (Vicente López) y Diego Valenzuela (Tresde Febrero). Pero el anuncio igual generó nerviosismo en el chat de los



### Violencia de género | LA DENUNCIA CONTRA EL EXPRESIDENTE

# Una hermana de la ex primera dama viaja desde España para declarar

El testimonio de Tamara Yañez fue solicitado por Fabiola; Sofía Pacchi pidió otra vez postergar su presentación

#### Camila Dolabjian

Hubo cambios en los llamados a prestar declaración testimonial en la causa en la que se investigan presuntos hechos de violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez. Por un lado, podría quedar suspendida la citación a Sofía Pacchi, otrora amiga de la ex primera dama, que estaba prevista para mañana. Por el otro, se sumaría a la ronda de testigos Tamara Yañez, hermana de Fabiola, que estaría dispuesta a declarar el viernes, cuando regrese de España.

Estaba previsto que Pacchi sería la última testigo del caso en esta primera etapa, pero según fuentes del Poder Judicial hubo comunicaciones de abogados que la representan que indicaron que se encontraba con malestares de salud. Si bien todavía no se concretó una postergación, se estima que deberá citársela más adelante.

La hermana de Yañez, designada en el Ente Binacional Yacyretá durante la gestión de Fernández, es una de las testigos propuestas por la querella. Ella es quien viajó a España junto con su madre y su sobrino, Francisco, y estaría por regresar pasado mañana a la madrugada, por loque se espera citarla para ese mismo día a la fiscalía a declarar.

Mientras tanto, el fiscal Ramiro González prepara el exhorto para la declaración de la madre de la ex primera dama, Miriam Yañez Verdugo. Por ahora, las tres mujeres son las únicas confirmadas para declarar.

Los cuatro testigos "de identidad reservada" propuestos por la defensa de Alberto Fernández, en cambio, todavía no serán citados.

Ayer, el expresidente propuso un nuevo testigo: al igual que los anteriores, se trata de una persona que trabajó en la residencia oficial de Olivos y que contó su versión de los hechos ante escribano público, que solamente certificó las respuestas. La validez de los dichos de estos testigos dependerá de que se integren al proceso con un llamado del fiscal y ratifiquen lo que dijeron.

El último testigo propuesto, en este caso, de manera voluntaria, es Emanuel López. Fue el secretario privado de Yañez, amigo de ella durante décadas, relación que se interrumpió en agosto de 2021. Si bien no está claro el motivo del distanciamiento, ocurrió alrededor de las fechas de la difusión de las imágenes de la fiesta de Olivos, cuando Yañez, Fernández yun grupo de amigos y allegados a la entonces primera dama festejaron su cumpleaños en la residencia presidencial cuando en todo el país regía el aislamiento estricto decretado por el expresidente.

López, que reside en México, envió un correo electrónico a la fiscalía y aseguró que contaba con abundante información sobre hechos incluso previos a la presidencia de Alberto Fernández, como el aborto que Yañez se realizó en 2016, según manifestó, por presión de Fernández. Por ahora, López no será llamado a declarar por el fiscal González.

Cuando terminen de declarar las tres mujeres (Sofía Pacchi, la hermana y la madre de Fabiola), se espera una "evaluación" de las pruebas reunidas hasta el momento. Todavía no está definida la citación de nuevas personas.

Las testimoniales de ayer abordaron datos ya integrados a la causa. Por una parte, el médico Federico Alem ratificó lo que dijo el extitular de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra en cuanto al encuentro que mantuvieron el 30 de junio de 2021, en el que ambos vieron el moretón en un ojo de Fabiola.

Al igual que su exjefe, Alem dijo que el hematoma estaba verde amarillento, describió la misma escena de cordialidad en la pareja durante esa mañana y tampocorecordó quién díjo que había sido un golpe involuntario en la cama.

La esteticista Florencia Aguirre fue más allá y contó que, desde su percepción, no le creyó a Yañez la explicación sobre el golpe en el ojo. La ex primera dama, a quien ella atendía habitualmente, le dijo que "fue Alberto sin querer", pero a ella, de acuerdo con lo que declaró ayer, le pareció falso. •



Tamara Yañez

FACEBOOK



La esteticista María Florencia Aguirre, ayer, tras declarar

# Más testigos confirman que Fabiola Yañez tenía moretones por golpes

Su esteticista dijo que la entonces primera dama le comentó que había sido como consecuencia de una reacción "involuntaria" de Fernández, pero ella no le creyó; un médico también lo vio

#### Federico González del Solar LA NACION

La cosmetóloga María Florencia Aguirre, esteticista de Fabiola Yañez, dijo ante la Justicia que vio que la ex primera dama tenía un moretón en un ojo y señaló que ella le comentó que era producto de un "golpe involuntario" que le propinó Alberto Fernández. Asimismo, rechazó ante la Justicia que el moretón estuviera relacionado con uno de sus tratamientos estéticos, versión sostenida desde el entorno de Fernández y por una de las testigos que el expresidente presentó en la

"Mis tratamientos no dejan moretones", afirmó Aguirre, quien también sostuvo que no creyó en la explicación que le brindó Yañez sobre elgolpe "involuntario" de Fernández. "Fue Alberto sin querer", afirmó Aguirre que la propia Yañez le dijo el 29 de junio de 2021.

causa.

"El 19 de junio de 2021 ingresé a la quinta presidencial. La atendí, le hice una limpieza de cutis y le hice un masaje. Luego me retiré, no le hice ningún otro tratamiento. Vuelvo a Olivos el 29 de junio y me la encontré con un hematoma en el ojo. Le pregunté qué le pasó y me dijo que fue Alberto sin querer. La verdad que la miré y no le creí", recordó, y sostuvo que "por la forma que tenía el hematoma no parecía sin querer".

Según su testimonio, Fabiola le habría detallado que el golpe ocurrió cuando estaba en la cama. De esta manera, su declaración testimonial y la del médico presidencial Leandro Federico Alem, que siguió después de la de ella, ratificaron lo dicho por el jefe de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra en su declaración de la semana pasada y debilitaron la hipótesis que deslizó el entorno de Fernández, según la cual el hematoma en un ojo de la ex primera dama habría sido producto de uno de los tratamientos estéticos de Aguirre.

"Mis tratamientos no dejan moretones", insistió Aguirre al salir de los tribunales de Comodoro Py, luego de su declaración ante el fiscal Ramiro González.

Aguirre brindó detalles por fuera del golpe que ocasionó el moretón. A lo largo de su declaración, la esteticista indicó que Fernández "le hablaba a los gritos" a Yañez y que ella, luego de que se difundió la foto de su cumpleaños en Olivos, se encontraba profundamente "triste".

A eso se sumaba la "angustia" que le ocasionaba que muchos en el Gobierno vieran en el episodio de la fiesta de cumpleaños en Olivos, durante la cuarentena, la explicación a la derrota del gobierno de Fernández en las elecciones legislativas de 2021. Siempre según la versión que Aguirre dio frente al fiscal, Yañez, además, sabía que en el teléfono de Francisco, el hijo de ambos, habían encontrado fotos y videos de otras mujeres. "Eso la tenía muy angustiada", añadió Aguirre.

En otro tramo de su testimonio, Aguirre aseguró que no todas las

visitas que realizaba a la quinta de Olivos quedaban registradas y que Yañez le dijo sentirse "presa" allí adentro. Según declaró, Aguirre no le creyó a la ex primera dama cuando le confió que el hematoma respondía a un golpe involuntario de Fernández. Por la forma del hematoma, Aguirre sostuvo que no podía ser producto de un golpe involuntario. "No le creí", dijo ante el fiscal.

Según dijeron a LA NACION fuentes con llegada a la causa, los dichos de la cosmetóloga armonizaron con los hechos y las fechas que Saavedra volcó en su declaración. El 19 de junio de 2021, Aguirre visitó a Yañez en la quinta de Olivos, según consta en los registros oficiales. Fue 11 días antes de que lo hiciera Saavedra, jefe por ese entonces de la Unidad Médica Presidencial. Ayer, sin embargo, la cosmetóloga reveló que el 29 de junio, un día antes de la visita médica, vio el golpe en el ojo de Fabiola. También aseguró haber visto el hematoma en un brazo.

El testimonio de Aguirre fue solicitado por la abogada de Yañez, Mariana Gallego, y complica al exmandatario, que buscaría estabilizar su situación judicial con la inclusión de un nuevo testigo.

Por su parte, el excoordinador de la Unidad Médica de Fernández Leandro Federico Alem declaró después de Aguirre por poco menos de una hora y ratificó lo dicho la semana pasada por Saavedra, su jefe por aquel entonces. Si bien no agregó mayores detalles a la vi-

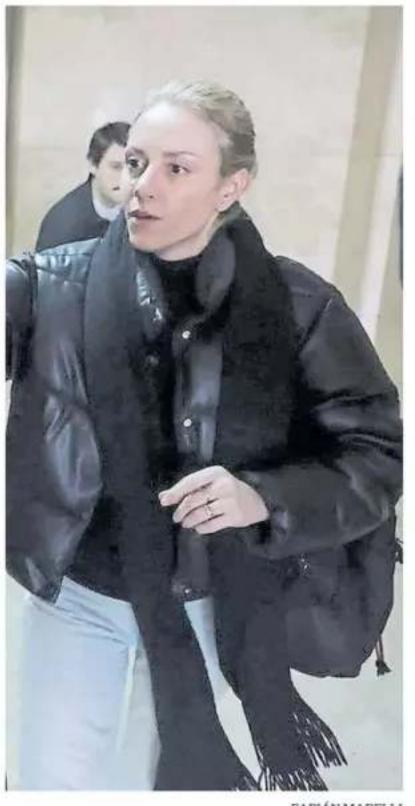

FABIÁN MARELLI

sita que ambos realizaron el 30 de junio de 2021 a la quinta de Olivos para asistir a la ex primera dama, Alem refrendó que uno de los dos al igual que Saavedra no recuerda si Fernández o Yañez-, estando el otro presente, afirmó que el moretón era producto de un "golpe involuntario". Alem fue el profesional que firmó la receta de los glóbulos de árnica y la heparina para tratar los hematomas de Yañez.

"Tenía la equimosis a nivel de los párpados, como dijo el doctor Saavedra", sostuvo el médico.

El 19 de junio de 2021, la cosmetóloga Aguirre visitó a Yañez en Olivos, según consta en los registros oficiales. Es decir, 11 días antes de que lo hiciera Saavedra, jefe por ese entonces de la Unidad Médica Presidencial. Ayer, sin embargo, la cosmetóloga dio a conocer que el 29 de junio, un día antes de la visita médica, vio el moretón en uno de los ojos de Fabiola. Aseguró, también, haber visto el hematoma en un brazo.

#### Testigos

En esta causa ya declararon otros cuatro testigos. La periodista Alicia Barrios, quien compartió actividades con Yañez cuando era primera dama, fue la primera testigo en la causa que investiga el fiscal González. Barrios aludió a episodios de "maltrato emocional", pero no confirmó ninguna agresión física.

La siguió María Cantero ese mismo día. La exsecretaria de Alberto Fernández y pareja del bróker Héctor Martínez Sosa confirmó la veracidad de los chats en los que Yañez le contaba a ella que Fernández la golpeaba. Afirmó también haber recibido en su celular las fotos con los moretones.

Luego fue el turno de Daniel Rodríguez, exsuperintendente de la quinta de Olivos. El policía sostuvo que solo fue testigo de ciertas agresiones verbales en la pareja y dijo que el 11 de agosto de 2021 fue el punto de quiebre definitivo en la relación entre Fernández y Yañez. Por aquellos días se hacía público el festejo del cumpleaños de ella, un año antes, en la quinta presidencial en plena cuarentena. Desde agosto de 2021, según Rodríguez, la ex primera dama pasaba más tiempo en el chalet de huéspedes. •

# Fernández ofreció otro testimonio secreto para enfrentar la denuncia

Es una persona que trabajó en la quinta de Olivos; insistió con que la ex primera dama tomaba alcohol en el embarazo

#### Cecilia Devanna y Hernán Cappiello

En plena declaración de testigos presentados por Fabiola Yañez para sostener su acusación de violencia de género contra Alberto Fernández, el expresidente uno suyo: se trata de otro testigo secreto, identificado como "F", que supuestamente afirmará que no vio golpes ni advirtió moretones y que afirma que la vio tomando alcohol estando embarazada.

"Caminaba tambaleándose, y cuando iba a los tumbos si bien en mi presencia no se cayó, sí se golpeaba con las cosas y las paredes", afirmó la testigo, una señora que trabajaba en la quinta de Olivos.

La presentación de esta testigo, exempleada de la quinta de Olivos, fue realizada por la abogada Silvina Carreira en la fiscalía de Ramiro González, en Comodoro PY 2002, en un sobre cerrado con su identidad, y un acta notarial, que registra su paso por una escribanía donde contestó las preguntas que le hizo la letrada.

Ahora, el fiscal decidirá si la convoca como testigo y si ante él declara bajo juramento decir la verdad y con la posibilidad de que la abogada querellante, Mariana Gallegos, patrocinante de Fabiola Yañez, le haga preguntas.

La estrategia del expresidente es contraatacar en los medios con una versión que lo favorezca, al mismo tiempo que esta mañana en los tribunales declaraban testigos que ponen en crisis su defensa, como la esteticista Florencia Aguirre y el médico Federico Alem.

Esta testigo propuesta ahora por el expresidente dijo ante el escribano que comenzó a trabajar en el domicilio de Puerto Madero en 2018. Cree que en julio de ese año. Dijo que iba de lunes a viernes de 7 a 14 y en ese momento Fernández vivía solo. Relató que Fabiola Yañez comenzó a estar de manera más frecuente para la época de la campaña electoral, en momentos en que actuaba en una obra de teatro.

Tras la victoria de Alberto Fernández, la señora fue trasladada a la quinta de Olivos, para trabajar allí. Hacía tareas de servicio doméstico, con acceso a todo el inmueble. Su horario era desde las 7 hasta terminar, de lunes a domingo con una semana de descanso. Y los domingos por la tarde era el cambio de guardia.

Fabiola Yañez y el expresidente era "normal". Y añadió, ante el escribano: "Alberto bajaba a desayunar, él solía arrancar muchos más temprano, de vez en cuando desayunaban juntos en el cuarto. Aunque ella solía levantarse cerca del mediodía, tarde, y solía quedarse en el primer piso, bajaba cuando venían sus amistades, iban a la pileta".



Alberto Fernández

ARCHIVO

La abogada Carreira le preguntó si vio alguna escena de violencia física en la pareja y la mujer contestó que "jamás", aunque mencionó que "vio discusiones normales y propias de una pareja" a nível verbal. "El jamás la siguió para increparla, una vez que ella terminaba la discusión se iba", dijo.

"¿Alguna vez usted la vio con algún moretón como los que se vieron en la televisión?", preguntó la abogada, a lo que la mujer dijo que no recordaba. "La dicente manifiesta que ella la veía en ropa interior a la Sra. Yañez porque la ayudaba a cambiarse y nunca le vio el moretón de abajo del brazo ni ningún otro moretón en su cuerpo", declaró.

En cuanto al consumo de alcohol, dijo: "[Fabiola] tenía temporadas en las que no tomaba una gota de alcohol y otras temporadas altas que era terrible, día por medio, en general una o dos botellas de vino ode champagne. Siempre tomaba cuando no estaba el señor Fernández; si estaba el señor solo tomaba su media copa de vino en alguna cena, no más de eso en su presencia".

Y agregó: "Cuando tomaba alcohol la señora Yañez caminaba tambaleándose, y cuando iba a los tumbos si bien en mi presencia no se cayó, sí se golpeaba con las cosasylas paredes". Mencionó que le pedía el alcohol al personal, pero cuando quedó embarazada, Fernández dio la orden de que no se le diera más.

"A pesar de ello, continuó tomando alcohol durante el emba-La mujer dijo que el trato entre razo, el alcohol se lo ingresaban su madre y sus amigos", afirmo la testigo F.

Relató la mujer que tras la difusión de la foto de la fiesta de Olivos durante la pandemia, "la señora Yañez entró en crisis por los ataques periodísticos".

Al igual que ocurrió con los testigo A, Dy Gahora el fiscal resolverá si llama a declarar a esta mujer propuesta por el expresidente. •

# Corcho Rodríguez logró anular pruebas en su contra en Brasil

**ODEBRECHT.** El presidente del Supremo Tribunal dijo que no se garantizó la "cadena de custodia"

Hugo Alconada Mon LA NACION

Por un error de procedimiento en Brasil, la Justicia de ese país bloqueó el uso en la Argentina de evidencias incriminatorias en al menos dos investigaciones locales. Son las pruebas que complican a Jorge "Corcho" Rodríguez en las coimas millonarias que Odebrecht admitió que pagó a funcionarios argentinos para quedarse con dos contratos de obra pública durante el kirchnerismo: el soterramiento del tren Sarmiento y la construcción para AySA de una planta potabilizadora en Paraná de las Palmas.

La decisión de la Justicia brasileña llegó a los tribunales federales de Comodoro Py la semana pasada, vía exhorto diplomático, y de inmediato desató una ola de especulaciones entre los investigadores y las defensas de los acusados sobre cuál será el futuro de ambos expedientes, que ahora afrontarán múltiples pedidos de nulidad, comomínimo, y podrían nes-. Total: US\$2,256 millones. desembocar a mediano plazo en el sobreseimiento de Corcho Rodríguez y otros acusados.

El presidente del Supremo Tribunal Federal brasileño, José Antonio Dias Toffoli, estimó que las evidencias que incriminan a Rodríguez son inadmisibles por haber sido extraídas de dos sistemas operativos internos de Odebrecht cuya "falta de fiabilidad" ya fue declarada por otro ministro de ese tribunal, Ricardo Lewandowslki, "debido a la grave violación de la cadena de custodia". Es decir, que no se puede garantizar que el material que aparece en ambos sistemas sea el original.

Identificados como Drousys y MyWebDay, ambos sistemas almacenan su información en Estados Unidos y su autenticidad fue reconocida por Odebrecht -que sedeclaró culpable en Brasil y Estados Unidos-ypor sus ejecutivos que confirmaron los datos allí vertidos-, pero la Justicia brasileñaconcluyó que la forma en que el Ministerio Público Fiscal compartió ese material, por ejemplo, con las autoridades estadounidenses, fue "al margen de la ley" y que, por tanto, era inadmisible.

El Drousys, cabe aclarar, era un sistema informático creado para almacenar archivos y facilitar la comunicación entre los miembros del Departamento de Operaciones Estructuradas –el área que Odebrecht creó para coordinar los pagos de sobornos en Brasil, la Argentina y otra decena de países-, como también entre los miembros de ese departamento, lobistas, operadores y "cueveros" a cargo de mover y pagar los sobornos.

MyWebDay consistía, en tanto, en un sistema de contabilidad interno de Odebrecht usado para generar las hojas de cálculo que se utilizaban para organizar y controlar esos pagos de sobornos por cientos de millones de dólares en efectivo y a través de cuentas bancarias controladas por sociedades offshore en paraísos fiscales, coimasa los que aludían dentro de la multinacional con el eufemismo de "ventajas indebidas".

Gracias a los datos extraídos deambos sistemas y las confesiones de varios arrepentidos -entre

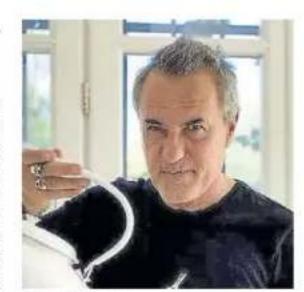

Jorge Rodríguez

ARCHIVO

ellos, el otrora vicepresidente de Odebrecht para América Latina, Luiz Antonio Mameri-, la Justicia argentina reconstruyó que el gigante brasileño y las empresas locales asociadas se quedaron gracias a los sobornos con tres grandes proyectos en la Argentina: el soterramiento del tren Sarmiento -con un presupuesto estimado en US\$1500 millones-, la planta potabilizadora de agua para AySA -US\$320 millones-y la extensión de las redes troncales de gasoductos-US\$436 millo-

Con ese volumen de negocios en danza, Odebrecht confesó en Estados Unidos que las coimas que desembolsó en la Argentina ascendieron a por lo menos US\$35 millones, lo que implicaría un retorno apenas superior al 1,5% del total de los contratos, aunque evidencias adicionales permiten sospechar que los pagos indebidos fueron muchos más.

En el proyecto para soterrar el tren Sarmiento, por ejemplo, "Jorge Rodríguez propuso que, con cada pago liberado de una factura, el consorcio pagase valores indebidos en cuentas por él indicadas, y que esta era la única forma de priorizar los pagos al consorcio por los servicios ya prestados", confesó Mameri ante los investigadores brasileños, para luego añadir que cuando autorizó "ese ajuste indebido, los pagos se retomaron".

Ahora, sin embargo, la Justicia brasileña consideró "ilegítima" esa confesión de Mameri y las comunicaciones internas y los registros contables extraídos de los sistemas Drousys y MyWebDay, como también toda alusión a las claves Pribont, Sarmiento y Sabrimol, en alusión a la sociedad uruguaya Sabrimol Trading, que dos ejecutivos uruguayos adjudicaron a Corcho Rodríguez.

La resolución de Dias Toffoli registra antecedentes similares en otras investigaciones. Por ejemplo, cuando la Cámara Federal porteña ratificó en mayo de 2012 una decisión del entonces juez federal Norberto Oyarbide de anular la validez de miles de correos electrónicos que comprometían al otrora secretario de Transporte, Ricardo Jaime, tras concluir que no se había garantizado la "cadena de custodia".

Ahora, los fiscales buscarán sostener con otras pruebas la acusación contra los ejecutivos de Odebrechty AvSA, exfuncionarios como Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y Jaime, empresarios locales y un puñado de intermediarios, pese a las impugnaciones y nulidades que se descuenta que plantearán las defensas de los acusados, que también incluyen a Carlos Ben, Aldo Benito Roggio, Tito Biagini y Carlos Wagner. •

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DOLAR     |           |                    |          |           |                                        |
|-----------|-----------|--------------------|----------|-----------|----------------------------------------|
| Minorista | \$994,23  | ▲ (ANT:\$993,34)   | Euro     | \$1055,81 | ▼ (ANT:\$1058,56)                      |
| CCL       | \$1249,13 | ▲(ANT: \$1245,65)  | Real     | \$169,32  | ▼ (ANT:\$171,61)                       |
| Mayorista | \$958,00  | = (ANT: \$958,00)  | Reservas |           | ▼ (ANT: 27.399)<br>en millones de US\$ |
| Paralelo  | \$1280,00 | ▲ (ANT: \$1270,00) |          |           |                                        |
| Turista   | \$1564,80 | ▲(ANT: \$1563,20)  |          |           |                                        |

DOT AD

# El Gobierno dice que espera un verano "complicado" por los posibles cortes de luz

ELECTRICIDAD. Lo aseguró el viceministro coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en un evento de Shell; Rodríguez Chirillo espera inversiones por US\$15.000 millones

#### Sofía Diamante

LA NACION

Si bien todavía no fue formalizado en el cargo, hace ya varios meses que Daniel González ocupa el rol de viceministro coordinador de Energía y Minería. En la práctica, lleva el seguimiento de los números que quiere saber el ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de los subsidios energéticos y la demanda de divisas por comercio. Y al menos en este punto a partir de este año el Gobierno recibe buenas noticias. La Argentina logró reducir el gasto en subsidios de 3,5% del PBI a menos del 2% y, por primera vez en décadas, habrá un superávit comercial energético de entre US\$4000 millones y US\$5000 millones. Además, para 2025 se espera que el sector duplique el superávit comercial, con un excedente de más de US\$8000 millones.

"Esto es importante. Sin disciplina fiscal, no hay una macro sostenible, y sin macro sostenible, no hay inversiones", dijo González, en su primera disertación pública desde que comenzó a trabajar en el gobiernode Javier Milei, en el evento por el festejo de los 110 años de presencia de Shell en la Argentina.

"Gran parte del problema fiscal tiene que ver con los subsidios a la energía. Es muy impresionante cómo la gente lo viene apoyando. Es un cambio cultural que va a tomar mucho tiempo, pues son décadas de acostumbrarse a no pagar por la



Daniel González, quien ocupa el rol de viceministro coordinador de Energía y Minería

FABIÁN MARELLI

energía, pero también por los servicios, por lo que las cosas cuestan", agregó, entrevistado por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

anticipó que, a fin de año, la tarifa de electricidad va a estar cubriendo entre el 85% y el 90% del costo de generación. "Eso es en función del costo de la energía en el período estival. El año que viene, el punto de arranque es mucho mejor, pero todavía tenemos el desafío de que la tarifa cubra el costo de cuando la

energía sube. En gas pasa algo similar, en verano se cubre el costo, pero en invierno, cuando es más caro, todavía no", señaló.

Al ser consultado sobre cómo se El exdirector ejecutivo de IDEA está preparando el Gobierno para evitar cortes de luz en el verano por la mayor demanda de electricidad, González dijo que se creó un comité para mitigar la situación. "Esa es otra consecuencia de hacer las cosas mal durante décadas. Tenemos una restricción en el sector eléctrico, sobre todo en transmisión, pero también este verano vamos a tener

en generación, que va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica. Va a ser un verano complicado. Hay un comité trabajando en mitigación, con medidas que sean de mercado, que tengan que ver con remunerar al sector privado, que es el que sabe lo que hay que hacer. Lo estamos gestionando, pero las soluciones de fondo van a tomar tiempo", admitió.

Luego se refirió al cepo cambiario: "La principal destrucción del sector energético ha sido la macro y el cepo, claramente, pero creo que

el Gobierno está intentando solucionar los problemas de fondo y no vender espejitos de colores de dar privilegios cuando no hay dólares. Soy optimista acerca de que se está trabajando sobre las medidas de fondo y vamos a poder lograr el potencial completo de Vaca Muerta".

Con relación al sistema de infraestructura en el sector, si bien dijo que se solucionó el cuello de botella en gas y petróleo, admitió que todavía hay dificultades en el sistema eléctrico. "Hay limitaciones muy serias. Es algo que a uno le preocupa, porque, si a la Argentina le va bien, si volvemos a una senda de crecimiento plurianual, la infraestructura eléctrica hoy es un cuello de botella. Eso no se soluciona en un año. El sector privado tiene mucho que hacer, y lo que no haga el sector privado lo tendrá que pagar la demanda, porque está claro que el Estado no va a tener más ese rol de financiar la obra pública", indicó.

#### "Hablen con Julio"

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipó ayer que para el próximo año se esperan inversiones en el sector energético por US\$15.000 millones, de los cuales alrededorde US\$2500 millones llegarán a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para 2026, los desembolsos ascenderán a US\$16.500 millones, anunció el funcionario, quien hizo referencia al cambio en las reglas de juego con foco en la certidumbre al largo plazo.

"Ya no hay más un 'hablá con Julio", dijo el secretario de Energía, en referencia a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal durante los gobiernos Néstory Cristina Kirchner. El entonces poderoso funcionario se hizo reconocido por negociar las inversiones que las empresas hacían en energía, infraestructura y servicios públicos. "Antes se hablaba del 'riesgo teléfono'; hoy estamos hablando de lo que es el 'riesgo energético' con las reglas que el Estado ha definido para cubrir la necesidad de los vulnerables", dijo Rodríguez Chirillo, en el evento por el festejo de los 110 años de presencia de Shell en la Argentina, y entrevistado por Del Rio. •

# El presidente de Shell pidió eliminar el cepo "cuanto antes"

Germán Burmeister dijo que las restricciones no dan libertad a los empresarios ni a la gente para crear valor

Pocas empresas internacionales pueden festejar que están hace 110 años en la Argentina. La petrolera Shell es una de ellas. De hecho, llegó al país antes de que se fundara YPF, 100 años atrás. Es por eso que la compañía realizó un evento para festejar su permanencia aquí y no se privó de hacer comparaciones: "El cepo no existe en ningún lugar del mundo; cuanto antes lo elimine el Gobierno. mejor", dijo el presidente de la filial local, Germán Burmeister.

La petrolera angloholandesa invierte cada año entre US\$500 millones y US\$600 millones en la

Argentina, aunque esa cifra podría ser mayor si no hubiese controles de cambio. De hecho, en 2018, tomó la decisión de vender su refinería de Dock Sud y la red de estaciones de servicio a la brasileña Raizen (de la cual Shell es accionista), aunque todavía se mantiene la marca.

"El cepo es una de las medidas que cuanto más rápido el Gobierno elimine, mejor. El cepo no existe en ningun lugar del mundo, o hay muy pocos lugares donde eso existe. Es otra distorsión más de la economía argentina que cuanto más rápido salgamos, mejor", enfatizó el flamante presidente de Shell en la Argentina, en conferencia de prensa, luego de finalizar el evento.

Si bien se le preguntó si el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podría reemplazar la qui-

ta del cepo, Burmeister dijo que hay "otras inversiones que no caen dentro del régimen", como los desembolsos en producción de gas y petróleo.

"El RIGIes lo que tendría que ser. El RIGI no tendría que existir, pero existe en la Argentina por la historia, por la falta de credibilidad, entonces es una manera de atraer las inversiones que si no de otra manera no llegarían", dijo.

Creo que la Argentina tiene que salir del cepo. La Argentina quiere regular lo irregulable y eso no da libertad para los empresarios, para la gente, para las empresas, para crear valor. Cualquier restricción o cualquier acción que libere a la industria para desarrollar su máximo potencial es bienvenida. Cuando hablan con toda la gente que trabaja en la industria, que estuvo aquí

en el evento de hoy [por ayer], cadena de valor, pymes y demás, están esperando que todas estas distorsiones se eliminen lo antes posible para que cada uno de ellos pueda seguir contribuyendo al desarrollo del país", agregó.

Shell produce en el país 50.000 barriles por día y el objetivo es llegar a 70.000 para fines del año próximo. Además, está evaluando ingresar en el proyecto que lidera YPF de construir un oleoducto que comunique Vaca Muerta con el puerto de Punta Colorada, en Río Negro. para ampliar las exportaciones de petróleo. "Estamos esperando que firmen", dijo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Al respecto, Burmeister respondió: "Estamos trabajando, viendo opciones y queremos crecer. Ob-

viamente, el RIGI y la salida del cepo van a ayudar a incrementar probablemente esa inversión, pero hoy nosotros ya somos grandes inversores en la Argentina".

La petrolera es también la segunda mayor operadora de gas natural licuado (GNL) del mundo, luego de QatarEnergy. "La Argentina es una opción más que vamos a tratar de explorar. Si hay oportunidad para nosotros, veremos,", dijo Burmeister.

En el festejo, además, la compañía recibió el permiso ambiental para hacer la sísmica offshore en el mar argentino para explorar la búsqueda de petróleo. "La mejor noticia de hoy [por ayer] fue la presencia de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambientey Deportes, entregándonos en vivo el permiso para hacer la sísmica offshore", anunció. • Sofía Diamante

# Hubo caos en los aeropuertos por nuevas medidas gremiales

**CONFLICTO.** Los aeronáuticos hicieron asambleas sorpresivas en forma escalonada en parte del país y hubo afectación de vuelos; Aerolíneas informó que expulsará a Biró del directorio

En medio del conflicto gremial que impacta en el sector aeronáutico desde hace varias semanas, trabajadores de Intercargo realizaron ayer una serie de asambleas escalonadas y sorpresivas que afectaron a los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza y Córdoba, y obligaron a la postergación de numerosos vuelos.

Fue en una jornada en que el enfrentamiento entre los gremios y el Gobierno siguió escalando, ya que, más temprano, Aerolíneas Argentinas había comunicado que denunciará a los sindicatos y a sus autoridades a causa de "los perjuicios ocasionados, principalmente por el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados". Asimismo, indicó que iniciará acciones legales para expulsar a Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), del directorio de la compañía aérea.

"Por sus manifestaciones públicas v su accionar directo en contra de los intereses de la empresa, Biró actuó en forma desleal en contra de la propia empresa y es responsable, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión, de acuerdo al artículo 59 de la ley general de sociedades", se indicó. "Por esta razón, por pedido de la Secretaría de Transporte, accionista principal de la compañía, se tomarán las acciones necesarias para comenzar el proceso de expulsión de dicho órgano", se agregó de manera oficial.

En medio de este clima de tensión, llegó la primera medida de fuerza, que comenzó ayer, pasadas las 18, en el Aeroparque y afectó al menos a 12 vuelos que debieron ser cancelados o reprogramados.

LANACION pudo reconstruir que las medidas de fuerza fueron impulsadas por el gremio del personal de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), conducido por Edgardo Llano, y ejecutadas por los trabajadores de la empresa Intercargo, que desarrollan el servicio de rampa.

Si bien desde Aerolíneas Argentinas indicaron que, a priori, no afec-



Otra jornada complicada ayer, en el Aeroparque, por las medidas gremiales

TADEO BOURBON

taría a los vuelos de la empresa, ya que cuenta con servicio de rampa propio, admitieron que la medida de fuerza podría impactar indirectamente.

En cambio, la asamblea interna afectó principalmente el cronograma de vuelos de las aerolíneas Flybondiy JetSmart, porque Intercargo presta servicios de rampa para ambas low cost. Desde las dos empresas informaron a LA NACION que la asamblea del Aeroparque provocó la afectación de al menos 12 vuelos.

Minutos después de iniciada la asamblea en el Aeroparque, desde JetSmart indicaron a LA NACION que habían resultado afectados cuatro vuelos. Si bien la empresa logró adelantar el horario de tres ellos, el cuarto vuelo sufrió demoras.

Por su parte, Flybondi informó por medio de un comunicado que cuatros vuelos fueron cancelados y otros cuatro presentaron demoras en la salida desde el Aeroparque, lo que afectó a más de 1300 pasajeros, al tiempo que advirtieron que no se descartaban mayores afectaciones de otros vuelos. "Susvuelos cancelados fueron: Buenos Aires-Mendoza, Mendoza-Buenos Aires, Buenos Aires-Jujuy y Jujuy-Buenos Aires. En cuanto a los vuelos demorados son Buenos Aires-Salta, Salta-Buenos Aires, Buenos Aires-Puerto Iguazúy Puerto Iguazú-Buenos Aires", precisaron al respecto.

Previamente, la compañía low costhabia difundido otro comunicado en el que advertía sobre las consecuencias que tendría "la medida de fuerza sorpresiva" y anticipaba que los vuelos podrían "presentar demoras en la salida desde el Aeroparque y en la entrega de equipaje de los vuelos que aterrizan".

En el caso de Ezeiza, los trabajadores de Intercargo realizaron una asamblea interna desde las 20, en tanto en los aeropuertos de Mendozay Córdoba la medida de fuerza comenzaba a regir desde las 23 hasta la 1 de la madrugada de hoy.

"Las asambleas de esta tarde son una medida sorpresiva e intempestiva del sindicato APA (Asociación de Personal Aeronáutico) que a las 16 comunicó la realización de estos paros extorsivos camuflados como 'asambleas''', señalaron desde la Secretaría de Transporte, que comanda Franco Mogetta.

"Elsindicato pretende usar a la gente de rehén cuando las autoridades
gubernamentales fueron claras en la
pauta salarial ofrecida", apuntaron
desde la cartera que conduce Mogetta
al referirse al conflicto gremial, que
lleva semanas sin resolverse. Por otro
lado, las autoridades a clararon que se
avanzará en un pedido de sanciones
a los gremios. Y tras ello advirtieron:
"Se harán los descuentos correspondientes a los trabajadores que impidan la operación aérea en tres de los
principales aeropuertos del país".

#### Testimonios

"Estoy acá acompañándola a mi señora, que tenía que viajar a Salta en el vuelo de las 15", relató a LA NACION Guillermo, junto a una pila de 100 maletas aglutinadas y cercadas por cintas frente a las ventanillas de embarque de Flybondi, a la altura del bar de Florida Garden. "Después, lo postergaron a las 18.55, pero al rato nos avisaron que había una asamblea de Intercargo. A esta

altura, no sabemos la hora de salida", agregó.

Matías, de 32 años, en tanto, tenía vuelo con destino a Bariloche para las 20.40, pero le notificaron que había sido reprogramado para las 22.40. Y se lamentó: "Aunque no se sabe si a esa hora va a salir, porque nadie termina de confirmar nada". Ese mismo avión era el que tenía que tomar Ximena, de 23 años, oriunda de Costa Rica, que desde hace unos días se encuentra de vacaciones en la Argentina con su familia. "No nos dan noticias. Si solo lo van a demorar o directamente cancelar todo el vuelo", comentó con resignación.

En su primera vez en el país, Ximena lo describe como "un lugar precioso", pero explica que hasta ahora su experiencia ha sido "accidentada" debido al conflicto que atraviesan las aerolíneas por el recrudecimiento de los reclamos de los sindicatos del sector. Es la segunda vez en la semana que tanto ella como su familia se vieron perjudicados. "Ayer [por anteayer] tuvimos que hacer una compra de un vuelo adicional desde Iguazú porque también nos atrasaron un vuelo que nos era imposible tomar para poderllegarhoy[porayer]aBuenos Aires, donde teníamos y a reservado este avión a Bariloche".

Cinthia González, de 33 años, y su marido gastaron 600.000 pesos hace dos meses para los vuelos ida y vuelta que ayer tenían destino a partir de las 19.40 a Bariloche, donde ambosviven. Llegaron a la ciudad de Buenos Aires el fin de semana para asistir a una exposición en la Rural donde se realizó un encuentro nacional de manicuristas. "Hace un rato alguien en la fila nos dijo que el vuelo se reprogramó para mañana [por hoy] a las 7. Es lo único que sabemos porque nadie de la empresa nos termina de decir. Ya dejamos el hospedaje al mediodía y no tenemos dónde pasar la noche", comentó.

Por su parte, Juan Pablo Brey, secretariogeneral de Aeronavegantes, señaló en la red X: "Hoy participé de una importante reunión entre el Consejo Directivo de la CGT y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa)".

"Dada la relevancia del conflicto que afecta a nuestro sector, el Consejo Directivo de la CGT y los gobernadores expresaron su pleno apoyo a los #sindicatos aeronáuticos en nuestra lucha por una justa recomposición salarialy en defensa de Aerolíneas Argentinas, nuestra aerolínea de bandera, fundamental para el desarrollo de nuestro país y la interconectividad de sus pueblos". •

# "Hay compañías interesadas en comprar Aerolíneas Argentinas"

Lo afirmó el presidente de la línea de bandera, Fabián Lombardo; en el sector hablan de cuatro candidatos

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, volvió a apuntar ayer contra los gremios que provocaron demoras y cancelaciones en los vuelos en las últimas semanas, y aseguró que hay "compañías internacionales" interesadas en comprar la línea aérea estatal. Sus declaraciones coinciden con la insistencia del gobierno de Javier Milei de privatizar la compañía, a pesar de que fue quitada de la lista de la Ley Bases que enumera las empresas a seguir esos pasos.

"Proyectamos una privatización en base a lo que sucedió en el pasado. Hoy la industria evolucionó muchísimo. Quienes se interesan en Aerolíneas Argentinas son grupos de la aeronavegación comer-

cial. Hay compañías internacionales que están interesadas y eso me consta a mí porque me llamaron y me lo dijeron: están interesados en saber cómo sigue la privatización", dijo Lombardo en Radio La Red.

"El mercado doméstico argentino es muy interesante. Después dirá el Congreso, pero trabajamos en esa dirección", dijo el titular de la línea de bandera poco después de conocerse la noticia de que la firma denunciará a los gremios por los paros y pedirá la expulsión de Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y uno de los líderes de las medidas, del directorio (ver aparte).

En ese marco, sumó que "el camino es la privatización" y agregó: "La posición del Gobierno es clarísima. No entró en la Ley Bases. Pero Aerolíneas tiene que reducir sus costos. Tenemos que trabajar para tener una compañía ordenada para quien quiera venir a comprarla".

Según pudo saber LA NACION, Lombardo mantiene conversaciones con grupos aerocomerciales del Cono Sur. De hecho, cuatro grupos habrían preguntado por la continuidad del proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas y uno de ellos habría manifestado más interés que los otros tres.

En tanto, una fuente de la industria les puso nombres propios a los supuestos interesados: Avianca, Latam, Germán Efromovich (ex Avianca) y un grupo nacional que incluye agencia de viajes, hoteles y transporte con un socio de Europa. También Azul Líneas Aéreas podría sumarse a la lista de interesados. Algunas de las firmas desmintieron ser parte de esas conversaciones y otras no tienen información al respecto.

Respecto del pedido de expulsión de Biró, el funcionario de la línea aérea indicó cómo será el proceso: "Él es director por parte de los trabajadores. Es una acción a pedido de la Secretaría de Transporte [conducida por Franco Mogetta], que es el accionista principal de la compañía. Se define en una asamblea de la empresa. Es dificil tener a alguien que hace estos actos que perjudican a la empresa tomando decisiones con el resto de los directores. Hay una parte que no funciona".

Luego, indicó: "Siempre apelamos a la reflexión y a la racionalidad en este contexto donde la compañía hace un esfuerzo enorme para no pedirle plata al Estado. Es un problema de paritarias. De los cinco sindicatos que tenemos, uno firmó. El salario va a ir mejorando en la medida en que la economía crezca".

En otro tramo de la entrevista, tal como dijo la semana pasada, ahondó en los beneficios que reciben los pilotos de la empresa estatal. "No existen en otras compañías aéreas a nivel mundial. Hablan de un restablecimiento del salario, pero tienen que tener en cuenta los beneficios. Tienen pasajes en clase ejecutiva confirmados. Los beneficios de los pilotos forman parte del salario. Hay unos 5000 lugares bloqueados en clase ejecutiva durante todo el año por los pasajes garantizados a los pilotos", insistió.

Al ser consultado sobre si el Gobierno considera quitarles a los pilotos los pasajes para aumentarles el salario –en línea con el reclamo de aumento–, Lombardo sostuvo que "es parte de una negociación amplia y productiva que hay que tener".

Para cerrar, sostuvo que "es fundamental" reglamentar la esencialidad del servicio aeronáutico, tal como estableció el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, el viernes pasado. "Evitaría una parte importante de los problemas que tuvimos", dijo Lombardo.

# Por el blanqueo, suben US\$150 millones por día los depósitos en dólares

**DIVISAS.** Presentan un fuerte impulso desde comienzos de mes; duplicaron el ritmo de suba que mostraban en las semanas previas

Los depósitos privados en dólares crecieron a razón de US\$152 millones por día en los primeras jornadas de septiembre, una progresión que seguramente llevó a su stock a superar los US\$20.000 millones antes de cerrarse la primera semana del mes.

De esta manera, se ubican en su mayor nivel en casi cuatro años y once meses.

Según datos oficiales, en apenas diez días duplicaron el ritmo de crecimiento que venían mostrando en las últimas semanas de agosto, cuando se empezó a notar que ganaban dinamismo.

Y ya crecen en torno a US\$6000 millones, desde que asumió la administración Milei, lo que predispuso a los bancos a su vez a volver a asistir con préstamos a las empresas exportadoras, algo que se refleja en el aumento del 107% que registran en el año esos créditos.

gado con los ingresos a las cuentas atesoran unos US\$100.000 milloespeciales de regularización de activos (CERA), el vehículo que todo interesado en tomar parte del blanqueo de capitales debe usar para exteriorizar sus tenencias hasta ahora no declaradas en el país o traer fondos del exterior, la mayor parte de ellas abiertas en bancos.

"Ya llevan 23.000 cuentas abiertas", detectó Adcap Grupo Financiero en un relevamiento, tras lo cual recordó que esta moratoria y convocatoria a una regularización está enfocada a los pequeños y medianos inversores, tratando de estimular que vuelvan al sistema financiero buena parte de los millones que se fueron tras los resultados de las PASO 2019.

En aquel entonces, los bancos habían tenido bajo administración depósitos privados en moneda extranjera por más de US\$32.000 millones, es decir, 60% más que la cifra actual.

En ese informe, desde Adcap es-

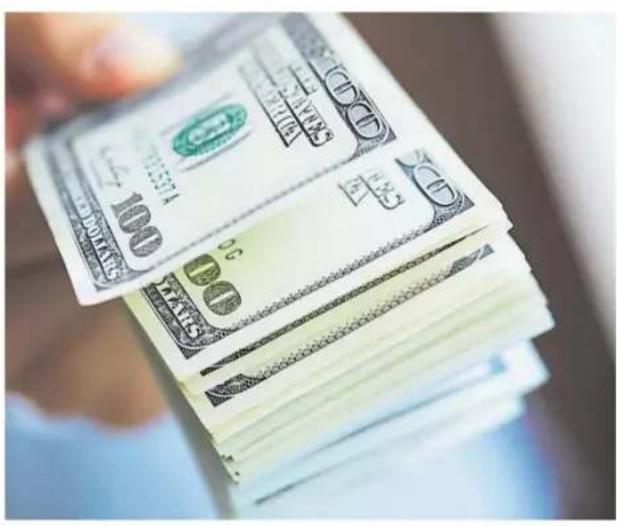

En la era Milei, los depósitos crecieron unos US\$6000 millones ARCHIVO

nes que estarían repartidos en las 850.000 cajas de seguridad activas en el país. A su vez, advierten que se trata de un cálculo "conservador".

En los bancos y otros intermediarios financieros actuantes no se sorprenden por el incremento, dado que es la progresión natural que suelen mostrar estos movimientos una vez transitadas las primeras semanas del blanqueo y cuando se acerca el primer plazo de vencimiento, fijado para el 30 del actual, es decir, cuando caduca el beneficio de sincerar a costo cero hasta US\$100.000.

#### Poco impacto en las reservas

El beneficio hasta ahora para las reservas del BCRA, por vía del incremento de los encajes prudenciales, aún es acotado: aportaban US\$10.200 millones hasta fin de julio y poco más de US\$10.600 millones hasta el último viernes, aunque

El aumento está directamente li- timan además que los residentes así implican casi 39% de una tenencia bruta que estaba en esa fecha en torno a los US\$27.400 millones.

> Es algo sobre lo que había planteado sus reparos en un informe la Consultora 1816. "El blanqueo está tomando impulso. Pero como solamente la multa aporta reservas netas y las CERA son tan atractivas, si el blanqueo terminara con una aceptación importante, le daría algo de oxígeno por el lado de las reservas brutas (por la disponibilidad de divisas de los encajes), pero hay que ver hasta dónde puede estirar la cuerda del siga-siga en materia cambiaria", explicaban.

> "Lo que sí daría es mayor flexibilidadal Banco Central para ir hacia reservas netas más negativas, si es que los objetivos de política económica lo demandan, aunque es de imaginar que existe un nivel de reservas netas por debajo del cual el mercado (y/o el tenedor local dedólares) estaría incómodoypodría desatarse una dinámica inestable", a la vez advertían.

# El BCRA vendió casi US\$200 millones de sus reservas en dos días

La entidad dejó ayer US\$31 millones; el lunes ya había aportado US\$165 millones al mercado

Javier Blanco

LA NACION

El Banco Central (BCRA) tuvo que volver a vender reservas ayer al verse obligado a aportar US\$31 millones de su tenencia a la plaza para que se concretaran las operaciones pactadas.

Así registró el quinto saldo en rojo por sus intervenciones sobre el mercado en lo que va del mesy acumuló un saldo negativo de US\$53 millones, básicamente provocado por los US\$196 millones sacrificados en las últimas 48 horas.

La entidad no pudo sacar provecho del recorte del 54% que mostró elvolumen de negocios respecto del registrado anteayer, al llegar hasta los US\$212,5 millones solo para evitar otra pérdida por esta vía en una rueda en la que su tenencia bruta de reservas, afectada por la venta de US\$165 millones hecha anteayer, cayó hasta los US\$27.245 millones.

De este modo, parece destinada a volver a testear nuevamente ese "piso", como ya sucedió otras veces, tras registrar una baja de US\$154 millones, aunque ahora se da en una etapa en la que estacionalmente suele ser más complicada por la menor oferta de divisas.

La venta llegó en una jornada poco favorable para el riesgo argentinoen general, contrariamente a lo que venía sucediendo en las últimas ruedas, pero se inclina a confirmar la tendencia que el propio mercado y las autoridades esperaban para este mes.

Esasituación puede poner a prueba el optimismo que venía ganando en las últimas semanas al mercado ante un cambio en el clima financiero global por la proyectada baja en las tasas de interés en los Estados Unidos y el positivo de sempeño que comienzan a mostrar el blanqueoy el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

"Sin duda estas ventas siguen marcando el desafío que implica una demanda de divisas muy só-

lida a lo largo de este mes para el BCRA por el acortamiento de los plazos de pago de importaciones", señalaron al respecto desde Delphos Investment.

"Será interesante intentar determinar en las próximas ruedas cuál es el nuevo nivel de demanda de divisas en el mercado oficial producto de la baja del impuesto PAISylasúltimasflexibilizaciones en los plazos de acceso, y qué tan persistente es, si lo hubo, el impacto de las operaciones que se retrasaron en agosto", opinaron a su vez desde la consultora Outlier.

Hay que recordar además que en una reciente presentación pú-

Los analistas estimaron que las ventas siguen marcando el desafío que implica una demanda muy sólida este mes por el acortamiento de pago de importaciones

blica el vicepresidente del BCRA. Vladimir Werning, reveló mediante un gráfico que a la entidad le faltan unos US\$1500 millones para alcanzar la meta de reservas comprometida en el acuerdo con el FMI para este trimestre.

En el mercado por lo pronto comenzaron a preguntarse si la tendencia al rebote que mostraron ayer los dólares financieros, la toma de ganancias que afectó a las acciones argentinas y el recorte de las mejoras que sufrieron los bonos en la parte final de la rueda no estarán vinculados con las ventas por US\$196 millones que debió realizar la entidad en apenas 48 horas.

"Esunodelosdatosqueayudaron a acercar nubarrones al veranito cambiario y financiero que estábamos viviendo", dijo un operador. •

### Remates

**Judiciales** 

Para publicar 4318-8888

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. Nº39, a cargo de la Dra. María Victoria Pereira, Secretaría Única a cargo del Dr. Gabriel Pablo Pérez Portela, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, piso 5to., comunica por dos días en autos "SAME WAY SA C/ SENABRE GRACIELA CRISTINA S/EJECUCION HIPOTECARIA", Expte 34802/2013, que el martillero ANTONIO ERNESTO PIERRI subastara el día 25 de Septiembre de 2024 a las 10:15hs. en Jean Jaures 545, Capital Federal, lo siguiente: Un inmueble ubicado en la ciudad de Mar del Plata, Partido de Gral. Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, con frente a la calle San Salvador 5144, entre calles Fleming y Av. Los Plátanos, Barrio "Las Avenidas\*, unidad funcional 7, nomenclatura catastral: Circ. VI, Sec.L, Manz. 31, Parc. 5, matricula 165168 UF/C: siete (045).- Superficie total 87,22 m2.- El acceso general al inmueble cuenta con reja metálica con capacidad de acceso para vehículos, cuenta con espacio para estacionar vehículos. Se desarrollan varias unidades independientes sobre el lateral izquierdo, y otra en la planta superior al frente. La Unidad Funcional Nº 7 ejecutada en estos autos, se ubica hacía el final del lote, abarcando el mismo en todo su ancho con portón de madera.- Ocupado por Sheila Anahi Ruiz Martínez, junto a su núcleo familiar, en carácter de cuidadores.- Todo en regular estado de uso y conservación.- Subastándose en el estado que se encuentra en exhibición pudiendo visitarse libremente los días 23 y 24 de septiembre próximos de 10 a 12hs Seña 30%.- Comisión 3% mas IVA.- Base: U\$S 14.000.- El comprador deberá constituir domicilio en Capital Federal.- Queda prohibida la compra en comisión, como así también la ulterior cesión del boleto de compraventa (art. 598 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial, su doctrina y argumento). Asimismo se deja constancia que deberá anunciarse a viva voz el nombre del poderdante en caso de invocar un poder.- Se encontrara asimismo a cargo del adquirente abonar el veinticinco centésimos por ciento (0,25 %) del precio final obtenido en subasta, correspondiente a arancel de remate, conforme Acordada Nro. 24/00.- No corresponde que el adquirente en subasta afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto enido en la subasta no alcance para solventarios, no cabe una solución análoga respecto de las expensas cor para el caso que el inmueble se halle sujeto al régimen de la ley 13512 ("Servicios Eficientes S.A. c/Yabra, Roberto Isaac s/Ejec.").- Deudas: Arba por \$12.428,90 al 27/07/23; en Obras Sanitarias MGP por \$ 97.280,01, al 28/07/23; Municipalidad de Gral. Pueyrredon por \$ 150.845,55, a Julio de 2024. - Deudas sujetas a reajuste de práctica. - No abona suma alguna en concepto de expensas, atento no existir consorcio de propietarios. - Subasta sujeta a aprobación del Juzgado. En caso de que el adquirente invocare un poder deberá anunciarse a viva voz el nombre del poderdante, de lo que dejará constancia en el boleto. Asimismo, el comprador deberá constituir domicilio en la jurisdicción del Juzgado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 41 y 517 del Código Procesal y depositar dentro del quinto día de aprobado el remate el saldo de precio en el Banco de la Nación Argentina, Suc. Tribunales, en la cuenta de autos y a la orden del Juzgado bajo apercibimiento de los dispuesto en el Art. 580 C.P.C.C. Se hace saber que para concurrir a los remates el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal www.csjn.gov.ar or al Link Oficina de subastas - Trâmites: Turno registro y deberá presentarse el día y hora asignado en JEAN JAURES 545 PB de CABA, por intermedio del Martillero ANTONIO ERNESTO PIERRI, Publiquese por dos días en el Boletin Oficial de la República Argentina.- Buenos Aires, a los días del mes de septiembre del año 2024- Maria Victoria Pereira Juez - Gabriel Pablo Perez Portela Secretario



# clasificados Legales

www.lanacion.com.ar PARA PUBLICAR: 4318 8888

CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Convocatorias

#### Convocatoria

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AI-RES. Convocatoria Evaluación de Idoneidad para Postulantes a Adscripción. En cumplimiento de los arts. 34 y 46 de la Ley 404, y arts. 9 y 10 del Decr. Reglamentario 1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires llama a evaluación de idoneidad para postulantes a adscripción, que se realizará el 31/10/2024 a las 08:00 hs. en Av. Chorroarin 751, CA-BA. Preinscripción e inscripción desde el 9/9/2024 hasta el 21/10/2024. Informes e inscripción www.colegio-escribanos. orgar MARIA MAGDALENA TATO COLEGIO DE ESCRIBA-NOS SECRETARIA

Convocatoria SOCIEDAD RURAL ARGENTI-NA, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTI-NA, EL JUEVES 26 DE SEP-TIEMBRE DE 2024. Distinguido asociado: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestro local social, luncal 4450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jueves 26 de septiembre de 2024, a las 15.30 horas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Homenaje a los socios fallecidos. 2. Designación de escrutadores para el acto eleccionario. 3. a) Elección de un Presidente y un Vicepresidente, catorce Vocales Generales Titulares y dos Vocales Generales Suplentes por el periodo 2024-2026, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Presidente Nicolás Franco Pino; Vicepresidente Marcos Pereda; Vocales Generales Titulares señores Jorge Born (h); Juan Martin Barrantes Mantilla: Andrés Rubén Costamagna; Raúl Etchebehere; Eloisa Frederking, Abel Francisco Guerrieri, Pablo Lloveras Lambrechts; Ricardo Mathó Meabe; Carlos Gregorio Odriozola; Angel Luis Rossi; Martín Salgado; Santiago Tapía; Carlos Alberto Antonio Vera y Daniel Werthein; y Vocales Generales Suplentes, señores Federico Argüelles; Juan Manuel Bautista y Fernando Hernández, quienes terminan su mandato. b) Elección por distrito de catorce Vocales Titulares, por el período 2024-2026, en reemplazo de los que terminan su mandato, señores Marcos Maria Mathé:Juan Bautista Nogués Miguens: Adela Nores Bodereau: Albina Capellán Aulet, Juan Fraser Botting: Soledad Diez de Tejada Cossio; Juan Diego Etchevehere; Gabriel Alberto Montiel; Alberto Enrique Dansey; Luis Marcelo Torino Solá; Marco Aurelio Padilla; Alfredo L. Vila Santander, Ernesto Nicolás Ayling: y Marcelino Francisco Diaz. c) Elección de un Vocal Suplente, por cada uno de los catorce distritos, por el periodo 2024-2026, en reemplazo de los que terminan su mandato, señores Guillermo Patricio Puras; Lucas Lagrange; Luis Leandro Harrington; Francisco Becerra: Tomás Steverlynck: Carlos Fuchs Facht: Beltrán Benedit; Victor Manuel López, Pedro Manuel Doval; Agustín Arias: Alberto Colombres Garmendia; Pablo Antonio Della Lucia: Jenny Marina F. Facht; y

María Cecilia Fernández Gotti.

#### Convocatorias

d) Elección de un Vocal Titular

y un Vocal Suplente por los So-

cios Adherentes, por el período

2024-2026, en reemplazo de los señores Martin Facundo Lizaso; Matias Fernando Louge e Ignacio Luís Méndez Cunill, respectivamente. e) Cese de los mandatos de dos Vocales Titulares por el Consejo Federal, señores Alberto Ruete Güernes y Estuardo Victor Navajas. f) Cese del mandato de un Vocal Suplente por el Consejo Federal, señor Juan Pablo Lattanti Murguia. 4. Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como Socios Vitalicios. 5. Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad. 6. Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta Entidad y entrega de medallas. 7. Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias, Memoria. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1º de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024. 8. Autorizar la venta del terreno sito en el Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, del lote diez de la manzana seis, facultando a la Comisión Directiva y al Presidente y Secretario de la Entidad, a realizar todas las gestiones, transacciones y suscripción de documentos que fueran necesarios para tal fin. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2024-2025 integrada por tres socios activos o vitalicios. 10. Nombramiento de tres socios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. En los términos dispuestos en el artículo 36º de los Estatutos Sociales y en el Art. 8º del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias (RGDA) se informa que, para la elección de autoridades de la Asamblea General Ordinaria que se convoca en esta oportunidad, los socios activos, vitalicios y adherentes podrán votar en forma personal en la sede social (articulo 9º RGDA) y por medios electrónicos (artículo 24º RGDA). Buenos Aires, junio de 2024. ELOI-SA FREDERKING, CARLOS G. ODRIOZOLA, SECRETARIOS. A) DELAS ASAMBLEAS, ES-TATUTOS SOCIALES 1 Las Asambleas se considerarán en quórum a la hora fijada en la citación, con la presencia de la mitad más uno de los socios activos y vitalicios. Si transcurrida una hora no se hubiese logrado ese quórum, la Asamblea quedarà válidamente constituida con el número de socios presentes y podrá deliberar legalmente. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos con la salvedad que establece el Art. 45º para la modificación de los Estatutos. (Art. 35° de los Estatutos Sociales). 2. Para la elección de autoridades los socios activos, vitalicios y adherentes votarán personalmente y/o por medios electrónicos, en las condiciones que la Comisión Directiva lo reglamente. (Art. 36º de los Estatutos Sociales). 3. Para poder participar en las Asambleas los socios deberán estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles, tener un año de antigüedad y estar al día con sus cuotas sociales. (Art. 37º de los Estatutos Sociales). B) NOTAS. 1. Para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere ser persona fisica y reunir además los siguientes requisitos: a) tener una antigüedad minima, ininterrumpida e inmediata de 3 años como socio activo o vitalicio de la entidad, o bien, ser socio de la en-

#### Convocatorias

antigüedad minima, ininterrumpida e inmediata de al menos tres años como representante legal de personas jurídicas que sean socias de la entidad y cuenten con una antigüedad mínima, ininterrumpida e inmediata de tres años como socias de la entidad. b) estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles, y c) estar al día con sus cuotas sociales. 2. Las listas de candidatos para integrar la Comisión Directiva deberán ser avaladas por escrito por más de cincuenta socios activos y/o vitalicios que reunan las condiciones necesarias para votar en las Asambleas y no figuren como integrantes de listas que avalan. Tales listas deberan proponer candidatos que cubran la totalidad de cargos a elegir y hayan aceptado por escrito su postulación. Las listas deberán ser presentadas junto con las correspondientes aceptaciones de los candidatos y los avales respectivos para su oficialización por la Comisión Directiva con una antelación no inferior a cincuenta (50) días corridos a la fecha de la Asamblea. (Art. 6° del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias aprobado por Res. IGJ Nº 1002/23). C) INS-TRUCCIONES PARA LA ELEC-CIÓN DE AUTORIDADES Y LA VOTACION. Se aplicarán al procedimiento de elección de autoridades y al acto asambleario las normas estatutarias y reglamentarias vigentes en la Entidad, debiendo seguirse las siguientes instrucciones a fin de evitar inconvenientes en el desarrollo del acto. 1. Antigüedad: No tienen antigüedad para votar en esta Asamblea los socios activos y adherentes cuya fecha de ingreso sea posterior al 26 de septiembre de 2023. 2. Cuotas sociales: Se entiende que un socio está al día en el pago de las cuotas cuando no adeuda más de dos cuotas bimestrales a la fecha de la Asamblea. 3. Documentación. Consulta: Se pondrà a disposición de los asociados, en la Sede Social, copia de la documentación a que se refiere el punto 7 del Orden del Dia, con quince días de anticipación a la fecha de la Asamblea (Art. 34º de los Estatutos Sociales). 4. Padrones y lista de candidatos. Consulta: Los socios podrán consultar personalmente o por medio de terceros autorizados, en la sede social de la Institución, sita en Juncal 4450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los padrones de electores con 70 días corridos de antelación al acto eleccionario, y las listas de candidatos presentadas, una vez que hubieran sido oficializadas, 5. Sustitución de candidatos: En el acto eleccionario, el votante no podrá sustituir a los candidatos de una lista por los de otra oficializada, ni tachar los candidatos de la/s lista/s.(art. 13° RGDA). 6. Voto en la sede social el dia de la Asamblea (art. 9° y ssgtes. RGDA): (i) El voto para la elección de autoridades será personal y secreto, y podrá emitirse a través de terminales digitales (art. 9° RGDA); (ii) La concurrencia del socio el día de la Asamblea, se asentará en el registro de asistencia confeccionado al efecto, el cual quedará habilitado el día de la Asamblea, con tres horas de anticipación (12.30 hs. del 26/09/24) a la hora en que aquélla haya sido citada en primera convocatoria (art. 9º RGDA); (iii) En el acto de la firma del registro de asistencia se verificará la identidad del socio votante y cumplido ello, se lo habilitará para que pueda emitir el voto en las terminales digitales que se dispongan a tales efectos en la sede social (art. 100 inc. b RGDA); (iv) Las terminales digitales se mantendrán habilitadas desde la apertura de los registros de asistencia y hasta dos (2) horas después de

haberse constituido la Asam-

plazo mayor o menor (art.

blea salvo que ésta disponga un

#### Convocatorias

14°RGDA). 7. Voto por medios electrónicos. (art. 249 y ssgtes. RGDA): El voto por medios electrónicos será secreto, y podrá emitirse a través de medios y plataformas digitales (art. 24°RGDA): (i) La plataforma digital Evoting: La plataforma digital para emitir el voto por medios electrónicos, se mantendrá habilitada desde la fecha de publicación del primer edicto en el Boletin Oficial y hasta las 18 hs. del miércoles 25/09/24 (art. 25° RGDA). A tal fin, se le enviarà a los socios habilitados el mismo dia de la fecha de publicación del primer edicto y por email y WhatsApp los códigos de acceso al sistema para la votación de autoridades. Los socios que adeuden cuotas sociales les será enviado el código de acceso para la votación una vez regularizada su situación. (ii) Asimismo, el martes 24/09/24 a las 12 hs. se habilitará un dispositivo con la plataforma digital Evoting en la sede social de la entidad, para aquellos socios que prefieran acceder al sistema desde alli. Dicho dispositivo estará habílitado desde el 24/09/24 a las 12hs. hasta las 18 horas del 25/09/24. (iii) El socio que hubiera votado a través de medios electrónicos, podrá asistir a la Asamblea a los efectos del quórum, pero no podrá votar autoridades en las terminales digitales que se dispongan para el voto personal el día de la Asamblea en los términos del Art. 10<sup>o</sup> inc. b) RGDA), 8. Socio adherente: Los Socios Adherentes podrán concurrir a la Asamblea al sólo efecto de votar por sus candidatos (Art. 12º de los Estatutos Sociales). 9. Carácter personal del voto. Representantes de personas jurídicas: Conforme al carácter personal del voto establecido para la elección de autoridades por el art. 36º de los Estatutos Sociales y el art. 9º de este Reglamento, no se admitirá el voto por poder. Las personas jurídicas votarán a través de sus representantes legales que tengan acreditada su personería y registradas sus firmas en la Entidad con 7 días corridos de anticipación como minimo a la fecha de la Asamblea (19/09/24, a las 18 horas). Si hubiere más de un representante legal en tal situación, sólo serà vàlido el primer voto registrado. (art. 15º RGDA) 10. Representación. Decisiones asamblearias en general: En principio, la concurrencia y el voto de los socios en las Asambleas es personal. No obstante, para las votaciones que no tengan por objeto la elección de autoridades, los socios podrán designar un representante que los sustituya, con sujeción a las siguientes reglas: (a) Deberán hacerlo por Carta Poder con la firma legalizada ante Escribano Público o institución bancaria, instrumento que debe presentarse en el Departamento de Socios con al menos 7 días corridos de anticipación al día de la Asamblea (19/09/24, a las 18 horas); (b) Los representantes designados deberán ser personas físicas socias de la SRA y que reúnan las condiciones necesarias para votar por si en la decisión de que se trate; (c) Los representantes designados por las personas físicas o jurídicas o bien los representantes naturales de éstas últimas deberán tener registradas sus firmas como tales en el Departamento de Socios con al menos 7 dias corridos de anticipación al día de la Asamblea (19/09/24, a las 18 horas): (d) Ningún socio podrá representar a más de 5 personas por acto asambleario sin incluir en dicho límite, su actuación a título personal y/o en su calidad de representante legal de personas jurídicas; y (e) No se admitirà en la Asamblea la presencia de más de un concu-

#### Convocatorias

rio de personas fisicas o jurídicas. (Art. 31º del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias aprobado por Res. IGJN 1002/23).

#### Edictos Judiciales

Edicto El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaría Nº 10 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 100 de Capital Federal, hace saber que Denis EFIMOV, DNI Nº 96.365.801 de nacionalidad Rusa y de ocupación Programador, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadania Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Buenos Aires, 27 de agosto de 2024. Priscila S. Ferrari. Secretaria

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 26, a cargo del Dr. Hernán Diego Papa, Secretaria-No 51, a mi cargo, sito en Callao 635, Piso 1º CABA, hace saber por dos días que en los autos "O" LEARY, SONIA MARIA S/CON-CURSO PREVENTIVO (COM 548/2015),con fecha 27 de abril de 2023, se declaró el cumplimiento del acuerdo homologado y finalizado el concurso preventivo de O' LEARY, SONIA MARIA. Se hace saber a los sucesores del acreedor Hèctor Humberto Serrizuela que, nohabiéndose presentado en autos a percibir su acreencia, se tiene por suficiente el monto abonado en estas actuaciones, sin derecho a reclamar intereses debiendo presentarse a fin de obtener el cobro del dividendo a su favor. Buenos Aires, de Agosto de 2024 - DÉVORA N. VANADÍA SECRETARIA

#### Edicto

LCC S.A. S/CONCURSO PRE-VENTIVO - CUIT 30-59427311-3 El Juzgado Nacional de lo Instancia en lo Comercial No 2, Secretaría No4, hace saber por cinco (5) días en autos: "LCC

#### Edictos Judiciales

S.A. s/ Concurso Preventivo" (Expte. 9886/2023), que el 21.08.2024 se decretó la apertura del concurso preventivo de LCC S.A. (CUIT 30-59427311-3). inscripta en la IGJ el 12.08.1982 bajo el No4.924, libro No96, Tomo A, de S.A. Fecha de presentación del concurso: 10.06.2024, debiendo los acreedores solicitar la verificación de sus créditos y presentar sus títulos justificativos hasta el 06.11.2024 ante el síndico, Cdor, Néstor Leonidas Zega, con domicilio en la calle Florida 537, piso lo, Local 424 CABA-, Cel. 11-4969-5518, via e-mail: estudiozega@gmail. com y/o por ante la oficina del funcionario concursal en el domicilo señalado, con los recaudos del art. 32 de la LCQ, Se hace saber que los acreedores deberán constituir domicilio en CABA a todos los efectos del juicio y denunciar el DNI y/o CUIT/L, y demás datos que identifiquen al o a los representantes legales. Deberá agregarse comprobante de pago del arancel concursal si corresponde-mediante depósito o transferencia a la Cta. Cte. en pesos No 033-3597989, CBU: 0720033588000035979890, radicada en el Banco Santander Rio, Sucursal "Tribunales". Se fijan los días 23.12.2024 y 27.03.2025 para que el Sindico presente los informes previstos en los arts. 35 y 39 LCQ respectivamente. Se fija en el dia 09.09.2025 el vto. del período de exclusividad previsto art. 43 LCQ y en el día 16.09.2025 a las 11:30 hs en la Sala Audiencias del Tribunal (M. T. Alvear No 1840, P.B. ANEXO, CABA) la audiencia informativa prevista en el art. 45 LCQ. En, Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de 2024. HECTOR LUIS ROME-

#### Otros

RO SECRETARIO

#### Multa

Se hace saber que en el expediente Nº EXP-S01-0362208/2011, por Disposición D.N.C.I. 245-2014 de fecha 19/08/2014 de la Dirección Nacional de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se dispuso pu-

#### Otros

blicar el presente a efectos de hacer saber la imposición a la firma OCEAN EXPORT S.A., CUTT 33-70803422-9 de lo siguiente: Artículo 1º.- Impónese multa de PESOS CUARENTA MIL (\$40.000.-) a la firma OCE-AN EXPORT S.A., con domicilio constituido en la Avenida Córdoba 753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los Artículos 4º y 8º bis de la ley 24.240, por no informar detalles de la reprogramación de la salída del buque y, como consecuencia de tal conducta, no brindo trato digno a la usuaria. Artículo 4º.- Intimese a la firma sancionada para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles de notificada abone a la reclamante Sra. Liliana Elizabeth Jorge DNL 17:392.853, el equivalente a dos (2) Canastas Básicas Total para el Hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), para el período en que se efectúe el pago, en concepto de daño directo, conforme el Articulo 40 bis de la Ley nº24.240, debiendo acreditar tal extremo en estas actuacio-

#### Sanción

Bs As, 09 de Agosto de 2024, Visto el Expte EX-2023-40034174 -GCABA -DGDYPC, Disposición: DI-2024-5155-GCABA-DGDYPC, el Director General de Defensa y Protección al Consumidor, dispone: Art.1 ancionar a Banco BBVA Argentina SA, CUIT 30-50000319-3 con multa UNA con 80/100 (1.80) canasta Basica Total (CBT), Tipo Hogar 3 publicada por el INDEC (https://www.indec.gob.ar/ indec/web/Nivel3-Tema-4-43). al valor vigente a la fecha del efectivo pago, por haber incurrido en infracción a los artículos 46 de la Ley 24.240 y 17 de la Ley 757 -texto consolidado.-Fdo: Carlos Lieonel raboulsi. Director general. D.G. de Defensa y Proteccion al Consumidor. Área Jefe de Gobierno. "Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"



#### **CONVOCATORIA MANIFESTACIONES** DE INTERÉS CONTRATACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE FIRME

La presente Convocatoria tiene como objeto recibir manifestaciones por parte de interesados en contratar la prestación del Servicio de Transporte Firme de gas natural en el Sistema de tgs, desde el punto de interconexión del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner ("GPNK") en Salliqueló hasta la zona GBA ("Servicio de Transporte Firme"), que le permitirá a tgs evaluar la factibilidad técnica, económica y financiera de ejecutar una obra de ampliación que complemente las ampliaciones a ser ejecutadas en el GPNK, a los efectos de posibilitar el abastecimiento a las áreas en las que se ubica la demanda.

En ese marco, tgs invita a los interesados a consultar los términos de la Convocatoria en su página web www.tgs.com.ar, y a presentar sus Manifestaciones de Interés hasta las 12 horas del día 24 de septiembre de 2024 en las oficinas de tgs, ubicadas en la calle Cecilia Grierson 355 Piso 26° (C1107CPG), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cualquier información adicional podrán comunicarse con el Lic. Anibal Fernández Folatti (anibal\_fernandez@tgs.com.ar).

COMUNIDAD DE negocios sábados contudiario

tidad en alguna de esas catego-

rías, y a su vez, acreditar una

rrente por cada socio, sea aquél

el titular físico, o bien el repre-

sentante natural de una perso-

na jurídica, o bien un mandata-

**000** 

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS

# Ciudad: una familia necesitó \$1,5 millones para ser de clase media

POBREZA. El valor de agosto calculado por el instituto porteño de estadísticas aumentó un 3,6% frente al mes anterior; se trata de unos \$51.578 más que los que se precisaron en julio

Luego de un alza en julio, la inflación en la ciudad de Buenos Aires se desaceleró en agosto. De todas maneras, hubo ajustes claves -boleto de colectivo, taxis, expensas, tarifas de servicios públicos, prepagas y alimentos- que impactaron en el costo de vida y golpearon el bolsillo de los porteños: de acuerdo con estimaciones oficiales, el mes pasado, una familia necesitó \$1.501.818,35 para ser considerada formalmente de "clase media".

La cifra, que se actualiza mensualmente, fue difundida ayer por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), a partir del último relevamiento de precios presentado la semana pasada. Se trata de un valor que corresponde a un grupo familiar de cuatro integrantes dos mayores económicamente activos y dos menores- y refleja un aumento del 3,6% con respecto a los valores del mes anterior. En viven en Buenos Aires. términos absolutos, son \$51.578

rido en julio para posicionarse estadísticamente dentro del grupo de "clase media".

Las cifras se desprenden de la última actualización mensual del informe "Líneas de pobreza y canastas de consumo para la ciudad de Buenos Aires", elaborado por el ente estadístico porteño. Se trata de un valor que considera, entre otros, la compra de los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, el conjunto de gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la saludy otros rubros, como indumentaria y transporte.

El informe oficial, sin embargo, realiza sus estimaciones estadísticas para grupos familiares que son propietarios de su vivienda. Es decir, no contempla en sus cifras el costo del alquiler de una propiedad, un gasto en el que incurren alrededor de un tercio de los hogares que

El mes pasado, el valor promemás que el ingreso mínimo reque- dio mensual de un departamen-

#### SE CONOCE LA INFLACIÓN **DE AGOSTO**

El Indec dará a conocer esta tarde la inflación de agosto pasado. El mercado espera que la suba de precios del mes ronde el 4%-un dato similar al de julio-aunque en el Gobierno están confiados en que el IPC oficial podría arrancar con un tres adelante. De ser asi, sería el mes con la menor inflación en loque va del año, por debajo del número que marcó julio (4%). El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que congregaelBancoCentral(BCRA), estimó una suba de precios de 3,9% para el mes. En tanto, la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que se conoció la semana pasada, mostró un avance de 4,2% en territorio porteño.

to de tres ambientes en la Capital subió a \$656.551, si se toman en cuenta las estadísticas que surgen del Zonaprop Index, que toma en cuenta los números de los avisos publicados en ese sitio de clasificados online. De esta manera, el ingreso mínimo para ser considerado de clase media para una familia que alquila se elevó aproximadamente a \$2.158.369,35 el mes pasado. En julio de este año, la cifra superó por primera vez los \$2 millones.

#### La pobreza

El informe también presenta la actualización de los valores de la canasta básica total (CBT), que define el umbral de la pobreza, y de la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el piso de la indigencia.

Esta última, que contempla un conjunto de alimentos básicos para la subsistencia, se ubicó en \$536.493 en agosto. Son \$14.891 más que en julio, lo cual implica un encarecimiento del 2,9% en el mes (en línea con el 3,1% de aumento en pasado. •

la categoría alimentos en el mes). Según la definición del ente estadístico porteño, aquellos hogares que el mes pasado no consiguieron un ingreso de al menos ese valor fueron considerados indigentes.

En tanto, la CBT, que además de alimentos considera otros bienes y servicios no alimentarios, entre los cuales se ubican transporte, artículos de limpieza, expensas, tarifas de servicios públicos, ropa, esparcimiento, salud, educación y comunicación, entre otros, se ubicó en agosto en \$966.228. Fueron \$36.2383 más que en julio, valor que marca un encarecimiento del 3,9% en la canasta.

De esta manera, una familia de cuatro integrantes que en agosto no alcanzó en la ciudad un ingreso de al menos \$536.493 se ubicó estadísticamente bajo la línea de indigencia, mientras que los ubicados dentro de la categoría pobreza fueron los que tuvieron ingresos de hasta \$966.228 (en agosto de 2023, ese mismo umbral se ubicaba en \$282.453).

A su vez, aquellos que se ubicaron entre esa cifra y los \$1.201.454 quedaron comprendidos en el segmento de los "no pobres vulnerables". Según el informe, para ese mismo hogar tipo de cuatro integrantes (dos mayores y dos menores), el estrato del "sector medio frágil" correspondió a quienes tuvieron ingresos de hasta \$1.501.818.

Por último, el grupo de los "acomodados" correspondió a las familias que percibieron ingresos por encima de los \$4.8 millones el mes

# Advierten que el agro necesita una baja de las retenciones

DISCUSIÓN. "No hay más tiempo", dijo el presidente de Coninagro; el secretario de Producción defendió la baja de la brecha cambiaria

#### Mariana Reinke

LA NACION

Un contrapunto por los derechos de exportación al agro se produjo ayer entre un dirigente de la Mesa de Enlace y un miembro del equipo económico del Gobierno, a cargo de Luis Caputo. Fue durante el congreso de Coninagro, cuando el presidente de la entidad, Elbio Laucirica, al abrir el encuentro, expresó que "no hay más tiempo" para esperar a que las retenciones se eliminen, porque "hay muchos productores que vienen muy afectados y ya no tienen espaldas para aguantar".

A su vez, el secretario de Producción, Juan Pazo, expresó que "la peor retención era la brecha cambiaria", y explicó que el actual orden macroeconómico está permitiendo bajar la brecha a niveles cercanos al 30% cuando "en noviembre estaba alrededor del 200%".

Laucirica, en tanto, sostuvo: "Hoy está instalado en la política que las retenciones son un impuesto regresivo e injusto que debe ser eliminado y el Gobierno se ha comprometido a hacerlo. Esperamos que esto sea así y cuanto antes".

En el congreso, que se realizó en el Palacio Libertad (ex-CCK), Laucirica sostuvo que "la alta carga fiscal afecta a todos los argentinos". En el caso del agro, "los alimentos que producimos tienen una carga del 30%, cuando la incidencia de la producción [en el valor final] es tan solode un 20% o 25%". No obstante, el presidente de Coninagro elogió la reciente baja del impuesto PAIS y el compromiso del Gobierno de eliminarlo a fin de año. "Este impuesto no solo nos encarece los insumos dolarizados, sino también los repuestos e inversiones de la maquinaria necesaria para la siembra y el transporte de la producción", subrayó.

En un tramo de su presentación,



Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, ayer, en el congreso de la entidad

RICARDO PRISTUPLUK

Pazo hizo mención a que el costo argentino no se baja solo con una reducción de las retenciones, sino que influyen otros factores. Luego, en un contacto con la prensa, se explayó: "Lo que dije es que el costo argentino no solo se baja con retenciones y que la productividad no se genera solo con devaluación. Por eso estamos trabajando en las medidas de desregulación, desburocratización, baja de aranceles, eliminar barreras de todo tipo que tenía el productor agropecuario para que sus productos lleguen a la mesa de los argentinos".

Además, en el contacto con los medios, reiteró, ante una consulta sobre la baja de retenciones, "que el

esfuerzo del campo en su momento va a volver al campo".

En su discurso, el funcionario insistió en que el Gobierno tiene "un sueño" compartido con el campo y que cree "profundamente en la capacidad del sector y trabaja para generar las condiciones que le permitan invertir y crecer". Y puntualizó: "El campo argentino necesita libertad para innovary condiciones macroeconómicas para crecer. Ustedes no necesitan más regulaciones. El Gobierno no está para darles cátedra de cómo producir. El Gobierno está para hacer lo que está haciendo: ordenar la macroeconomía y generar las mejores condiciones para que la producción genere

riqueza, trabajo y prosperidad". Pazo puntualizó: "Es importante ordenar las bases de la economía y contar con lineas de financiamiento competitivas para el sector". Según el funcionario, "una macroeconomía ordenada es fundamental para poder planificar y operar con claridad y seguridad. Cuando tenemos una economía estable, no solo logramos reducir la inflación y mejorar el acceso al crédito, sino que también generamos la confianza necesaria para que los productores puedan apostar al crecimiento".

Respecto de las economías regionales, Laucirica dijo que enfrentan un panorama difícil, de acuerdo con el relevamiento que

habitualmente realiza la entidad en 19 producciones de sus cooperativas asociadas. "Aquellos productos que se exportan en un 80% ven afectados sus resultados por la paridad cambiaria, las relaciones de intercambio con otros países y la brecha cambiaria", señaló.

Por otra parte, indicó que aquellas producciones donde solo se exporta un 20% y se depende del consumo interno "el problema es justamente la inflación, que además afecta los costos internos de producción".

El presidente de Coninagro enfatizó: "Como productores agropecuarios somos proveedores de alimentos y no queremos que nos vean como una caja de dólares. Solamente en la siembra de granos y oleaginosas invertimos y literalmente enterramos US\$17.000 millones, y muchas veces no podemos saber si los vamos a recuperar, por vaivenes de la economía".

#### En recuperación

Tras las disertaciones de Pazo y Laucirica, el economista Juan Carlos de Pablo destacó que la recuperación económica del país se va construyendo de a poco, de forma heterogénea, y que esta sucede de manera distinta en las diferentes regiones del país.

Opinó que, en un escenario de incertidumbre, "hay un presidente totalmente determinado en su creencia y consciente de las limitaciones que tiene: su ancla es el equilibro fiscal y de ahí no se mueve".

Según el economista, "todos los números ya dicen que el nivel de actividad dejó de caer en abril y en mayo se empezó a recuperar". "Los datos que dio anteayer el Indec de industria y construcción dicen que la recuperación es fuerte. Por favor, estamos en septiembre, no repitan más que hay recesión. Lo que sí se puede decir es que la realidad es heterogénea", señaló. •

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar MUSEO MODERNO

#### En busca del trazo perdido

En el auditorio del Museo Moderno (Av. San Juan 350), el artista y docente Eduardo Stupía dará hoy, a las 18, una clase pública en el marco de las muestras El aprendizaje infinito y Dibujar es crear mundos. A partir de su propia experiencia, indagará en las motivaciones que hacen del dibujo la primera aproximación al arte. Actividad gratuita sin inscripción previa.

unque la nueva novela de Viviana Rivero (1966, ciudad de Córdoba), Los so-Les de Santiago (Planeta), transcurre en dos eras distantes, guarda vínculos con el presente. En elaño 31 a.C., se enfoca en la historia de una joven del pueblo de los astures, Cazue, que desobedece en Hispania a los opresores de entonces -los invasores romanos- en busca de su hijo, y en la de Eme en un futuro no tan lejano, en 2055, cuando los humanos ya llevan en los cuerpos chips del tamaño de un grano de arroz y los pensamientos de la inteligencia artificial se confunden con los de los personajes. El Camino de Santiago, en España, unirá y proyectará ambos destinos.

Publicada recientemente, la novela ya figura en la lista de best sellers en el país. Su obra -en especial, luego de 2020, cuando El alma de las flores resultó finalista del Premio Planeta- se publica en España, donde reside con su pareja. Para una autora como ella, "etiquetada" como representante del género histórico-romántico, avanzar en nuevas temáticas tiene sus riesgos. Rivero los asume con impetu narrativo en una novela de más de quinientas páginas.

"Generalmente, no me propongo cuánto escribir; sale lo que sale-dice a la nacion-. Le sugerí el otro día a mi editora, Mercedes Güiraldes, que podría escribir un libro de relatos cortos de misterio, porque la gente ahora tiene poco tiempo para leer. Me dijo que no, que mis lectorasy lectores querían que mis libros fueran largos. Trato de transportar al lector a otras épocas, a que sean otros durante algunas horas. Sé que mis novelas acompañan a muchas personas en sus tratamientos de quimioterapia; en estas épocas pasamos tantas cosas, nos estresamos, nos preocupamos, y no es poca cosa conseguir recrear a las personas. Recrear con un libro puede sonar como algo liviano, pero significa volverte a crear cuando estás medio destruido. Con la lectura se produce algo similar a la meditación". El 12 de octubre se presentará en la Feria del Libro de Córdoba, que comienza el 8 y se extiende hasta el 20.

#### -¿Con esta novela saliste de tuzona de confort literaria?

-Soy una autora que acompaña hace muchos años al lector. Tengo catorce libros en quince años y me En su nueva novela, *Los soles de Santiago*, la autora argentina, que vive en Córdoba y en Madrid, combina el relato histórico con la distopía; publicada este mes, ya figura entre los best sellers

# Viviana Rivero. "Trato de que los lectores sean otros por unas horas"

Texto Daniel Gigena | Foto Ricardo Pristupluk



"Con la lectura se produce algo similar a la meditación"

gusta reinventarme. Trato de escribir sobre lo que se me dé la gana; es mucho trabajo, porque hay que estudiar y no hago dos o tres libros sobre el mismo tema. Para la novela anterior, Apia de Roma, tuve que estudiar muchísimo. La parte antigua de esta nueva novela también tiene su investigación, referida a Las Médulas, la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo, que impulsó el cambio monetario del Imperio romano, cuando se forjaron monedas de oro con el rostro del emperador Octavio. Los astures eran uno

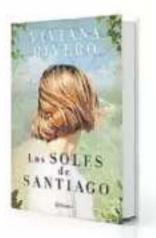

Los soles de Santiago Autora: Viviana Rivero Editorial: Planeta

Precio: \$34.900

de los últimos pueblos que los romanos querían doblegar y situé la historia de una de las protagonistas en ese mundo.

#### -¿La investigación influye en la imaginación narrativa?

-Cuando empezás a investigar, podés imaginar situaciones como las que describo. Pensaba en Cazue, que resulta engañada con lo que cree que podría llegar a ser cuando se topa con los romanos, que terminan por quitarle al hijo. Luego trabajé en unir su historia con la de Eme, que es una mujer en crisis, una crisis producto de la época, de la tecnología y la soledad, de cómo el ser humano deja cada vez más de lado la humanidad y empieza a ver con malos ojos tener emociones; ser demasiado humano es como ser elemental, casi un ignorante. Es una idea peligrosa.

#### -¿Estás tomando distancia de la novela romántica?

-Siempre dejé que dijeran que escribo novelas románticas, pero mis novelas tienen thriller, psicología, política, historia; tienen de todo, incluso, en esta, una cuota grande de autoayuda, porque Eme está en crisis pero encuentra una salida.

#### -Las dos protagonistas son mujeres y eso se puede considerar una constante.

-Apia de Roma fue un libro muy feminista, y en este ese tema ya está un poquito más avanzado. Imaginé una especie de retraimiento del hombre. Hay algo de romance también entre Emey Orión, cada uno en el bando contrario. ●

### Premio Café Gijón para la autora y editora María Fasce

**NOVELA.** La argentina ganó 20.000 euros con El final del bosque

Con El final del bosque, una obra "de indudable solvencia formal y de innegable vuelo estilístico. Una novela que indaga en asuntos comoel desarraigo, la frontera entre razón y locura o las servidumbres y miserias familiares", la escritora y editora argentina María Fasce ganó ayer el premio literario Café Gijón, dotado de veinte mil euros. El fallo del jurado de la edición 2024 del concurso al que se presentaron 691 originales se anunció en el centenario Café Giión del Paseo de Recoletos en Madrid, con la presencia de Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Juventud y Museos del Ayuntamiento de Gijón, y Ofelia Grande, directora de la prestigiosa editorial Siruela, que publicará el libro en enero de 2025. El jurado estuvo integrado por Pilar Adón, Gioconda Belli, Marcos Giralt, Ricardo Menéndez Salmón y Mercedes Monmany como presidenta.

Según adelantó la editorial, la novela de Fasce, autora y directora literaria de Alfaguara, Lumen y Reservoir Books, narra la vida de Lola, quien acepta la propuesta de sus hermanos de pasar una temporada en el bosque mítico de su infancia. Nacida en Buenos Aires, Fasce ha traducido a Marcel Proust y a Patrick Modiano y ha publicado El oficio de mentir. Conversaciones con Abelardo Castillo (1996), los libros de relatos La felicidad de las mujeres (Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes 1999), A nadie le gusta la soledad (2007) y Un hombre bueno (Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz 2015), y las novelas La verdad según Virginia (Gallimard, 2003; Emecé, 2004), La naturaleza del amor (2008) y La mujer de Isla Negra (2015). •

# Se entregaron los diplomas al mérito de los Konex a las Letras

RECONOCIMIENTO. Fundación Konex entregó ayer los diplomas al mérito a las cien personalidades destacadas de las Letras de la última década.

Novela: Juan José Becerra, Gabriela Cabezón Cámara, Gustavo Ferreyra, María Gainza, Federico Jeanmaire, Claudia Piñeiro, Selva Almada, Jorge Consiglio, Daniel Guebel, Eduardo Sacheri, Luis Sagasti, Miguel Vitagliano, María Sonia Cristoff, Carlos Gamerro, Ariana Harwicz, Martín Kohan, Diego Muzzio y Hernán Ronsino. Cuento: Sergio Bizzio, Federico Falco, Mariano Quirós, Samanta Schweblin,



Las personalidades de las Letras de la última década

Tuñón, Mariana Enriquez, Alejandra Kamiya, Clara Obligado y Pedro B. Rey. Poesía: Carlos Battilana, Diana Bellessi, Bárbara Belloc, Jorge Boccanera, Dolores Etchecopar, Julio Salgado, Miguel Ángel Federik, Luisa Futoransky, Alicia Genovese, Mario Ortiz, Luis Tedescoy Horacio Zabaljáuregui.

Mariana Travacio, Eduardo Álvarez

Otras categorías: ensayo literario, filosófico, sobre artes, político; antropológico y sociológico; teatro; literatura infantily juvenil; biografías, memorias y diarios; crónica; traducción y labor editorial. •

HERNÁN ZENTENO

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### Políticas públicas | UNA NOCHE PARA REFLEXIONAR

# Siete provincias coincidieron en la necesidad de superar la crisis educativa

El secretario Torrendell fue uno de los oradores del encuentro del Observatorio Argentinos por la Educación; expuso la importancia de fortalecer la evaluación de los saberes; compromiso simbólico

Lucila Marin

Argentinos por la Educación presentó anoche un documento que sintetiza diez desafíos prioritarios para la agenda educativa nacional y propuestas de políticas públicas para alcanzarlos que contó con el apoyo del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

"Así como la Campaña por la Alfabetización que Argentinos viene impulsando contribuyó tanto para los avances que se están dando actualmente, auguro lo mismo para este Acuerdo por la Educación, que nosotros también incorporamos, al incluirlo en una perspectiva de prioridades", dijo el funcionario, uno de los oradores principales de la Noche de la Educación, que esa ONG realizó en el ex-CCK.

"Nuestro deseo es que el diálogo sobre este acuerdo se convierta en esa conversación abierta que nos permita alcanzar los resultados que anhelamos", afirmó el secretario. Torrendell también adelantó que el Poder Ejecutivo enviará pronto un proyecto de ley para fortalecer la evaluación y la información educativa del sistema "junto con pautas básicas para mejorar la carrera docente y otras reformas que intentan promover una educación para todos, en libertad y con excelencia".

"Además, tenemos que renovar nuestra escuela secundaria, la formación docente y la relación entre educación y trabajo junto con un nuevo financiamiento inteligente que convierta la mala inversión en buena inversión educativa", apuntó Torrendell anoche, en la víspera del Día del Maestro.

No se refirió, sin embargo, a otros niveles educativos. A horas de la sesión legislativa que ahora peligra, en la que estaba prevista la sanción de la ley de financiamiento universitario, el secretario consideró "legítimo" el reclamo, pero apuntó que también está de acuerdo con la prioridad del equilibrio fiscal, por el que el presidente Javier Milei ya adelantó que vetaría la ley, al igual que la que buscaba actualizar las jubilaciones.

"Los reclamos son legítimos, vamos air progresivamente mejorando esa situación, pero en el medio no nos podemos paralizar. Esa es la cuestión clave. El Presidente ha señalado precisamente que no puede permitir ningún gasto, o ninguna inversión en este caso educativa, que no tenga el respaldo de qué fuente viene porque lo que se quiere mantener es el equilibrio fiscal, que permita que se gaste solo lo que ingrese. Estamos de acuerdo", planteó Torrendell.

Y amplió: "También estamos de acuerdo con que hay que ir recomponiendo los salarios progresivamente en la medida en que se pueda, pero lo central insisto es que una cosa no nos tape la otra y no simplemente por estrategias, sino porque lo fundamental es que nuestros chicos aprendan a leer, a escribir bien. No van a llegar a la universidad si no aprenden a reescribir bien".

#### Oportunidad

A través de un firma simbólica, ya que el Acuerdo por la Educación (de lo que se informa por separado) no es vinculante y las provincias mantienen su autonomía política en temas educativos, también apoyaron la iniciativa siete gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

"El problema es que a los políticos no les importa la educación", afirmó Mariano Narodowski, académico asociado al Observatorio de Argentinos por la Educación y exministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Y agregó: "Es a ustedes, a la dirigencia política, empresaria, a los que están en las primeras filas, a la dirigencia sindical, a los que les toca llevar esto adelante".

"El acuerdo significa una oportunidad para que demos vuelta la página, que tratemos de trabajar de una manera colectiva para buscar una especie de nuevo sueño", señaló Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, otro de los oradores de la Noche de la Educación. Y agregó que se trata de una "invitación" para "tener la audacia de dejar esta pesadilla atrás" y animarse "a tener el sueño de tener

una educación de calidad".

A su vez, explicó que el acuerdo consiste en una mirada sistémica sobre la educación obligatoria que propone prioridades y recomendaciones y es "una conversación abierta". "Queremos que de alguna manera sea un punto de partida que nos permita tener conversaciones más profundas", apuntó.

"Para obtener mejoras en la educación, necesitamos un camino, peroun camino que nos permita pasar los tiempos electorales. Y sobre todo, lo que al principio nos parecía más difícil, que todas las visiones pudieran acordarlas para que pudiéramos sentir que traspasábamos la línea para lograr una política de largo plazo. Esperamos que trascienda a una política de Estado, que trascienda a los cambios de gobierno. Tenemos que lograr que estas 10 prioridades se transformen en políticas públicas", afirmó Ricardo Torre, presidente de Argentinos por la Educación.

El documento surge de un proceso de consultas por medio de entrevistas y mesas de trabajo en las que participaron más de 200 personas de diversos perfiles –referentes educativos, funcionarios, dirigentes sociales, sindicalistas, legisladores, exministros, religiosos y empresarios– junto con la revisión de la bibliografía existente y de los informes del Observatorio de Argentinos por la Educación, un proyecto liderado por Agustina Lenzi junto con Victoria Volman.

Además de especialistas, asistieron a la Noche de la Educación, que condujo la periodista Tatiana Schapiro, el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro (Unión Por la Patria); los diputados nacionales Sabrina Ajmechet (Pro) y Martín Tetaz (UCR); once ministros de Educación provinciales; los exministros nacionales Susana Decibe y Juan Llach; la especialista en educación Guillermina Tiramonti; el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky; el director de Conciencia, Juan Manuel Fernández, y la directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Gala Díaz Langou. •



Carlos Torrendell fue uno de los oradores centrales



La Noche de la Educación se celebró en el ex-CCK

# Diez ejes para impulsar mejoras en el aprendizaje

De universalizar la sala de 3 años a lograr la terminalidad con calidad del secundario

El Acuerdo por la Educación que suscribieron ayer varias provincias, no esvinculante sino que es una amplia sugerencia. Cada distrito tiene la autonomía de definir su propia política educativa, aunque todas coinciden en el mismo diagnóstico sobre qué es lo que habría que resolver para superar la profunda crisis educativa que afecta al país hace ya varios años.

Tras un proceso de consultas y mesas de trabajo, de las que participaron más de 200 personas entre referentes educativos, funcionarios, dirigentes sociales, sindicalistas, políticos, religiosos y empresarios, anoche se suscribió ese acuerdo que consta de tres dimensiones claves, articuladas en 10 ejes.

La primera dimensión apunta a las urgencias de cada nivel educativo. Allí plantean ampliar la cobertura del nivel inicial—mediante dos propuestas: universalizar la oferta desde la sala de 3 años y ampliar el acceso a jardines maternales de calidad desde los 45 días a los dos años—; priorizar la alfabetización inicial en el nivel primario y acom-

pañar las trayectorias en el nivel secundario y lograr terminalidad con calidad.

La segunda premisa está compuesta por cuatro ejes relacionados con la gestión a escala del sistema Los desafios que se plantean buscan fortalecer la educación. Para alcanzar este objetivo, se considera clave lograr una inversión suficiente y de calidad y asegurar el piso de inversión del 6% del PBI en educación obligatoria incrementando la participación nacional; mejorar la eficacia y la eficiencia de la inversión educativa a través del monitoreo público de indicadores para potenciar la asignación de recursos y fortalecer la coordinación bilateral entre la Nación y provincias.

Plantean también como un desafio producir más y mejor información y evaluación educativa: fortalecer la institucionalización de la evaluación como política de Estado.

Para eso, entre otras cuestiones, proponen consolidar un sistema de información educativo nominal a nivel nacional que permita contar

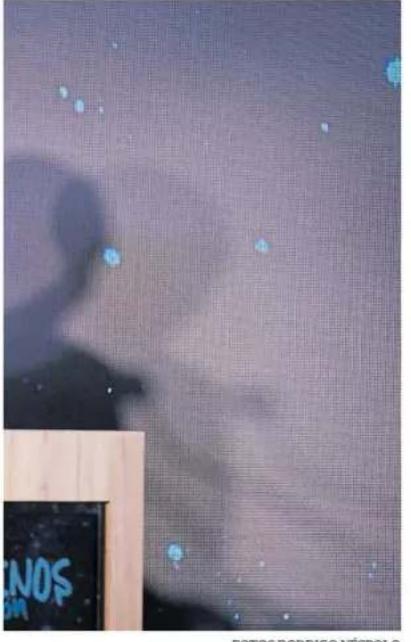

FOTOS RODRIGO NÉSPOLO



con información precisa, oportuna y relevante y acordar e institucionalizar una política de evaluación nacional educativa a 10 años.

En la actualidad no está institucionalizada la evaluación. Por ejemplo, un gobierno podría decidir interrumpir las pruebas Aprender. Y potenciar la formación, la carrera y el salario de los docentes, para lo cual, entre otras propuestas mencionan planificar la oferta de formación en relación con las demandas de los niveles obligatorios con información suficiente y oportuna.

La tercera premisa del acuerdo se compone de tres ejes centrados en la transformación de la escuela. Para alcanzar ese objetivo se proponen robustecer los tiempos, los espacios y las condiciones para el aprendizaje; mejorar la gestión escolar, y priorizar contenidos curriculares socialmente relevantes.

Para eso, el Acuerdo por la Educación menciona implementar la contabilidad de las horas y los días de clase por escuela, año de estudio, sección y asignatura planteándose la meta de alcanzar al menos 180 días de clase tanto en escuelas de gestión estatal como privada y extender la jornada escolar, especialmente en contextos socioeconómicos más vulnerables.

También señalan la importancia de implementar una carrera directiva y de supervisión, evitar la sobrecarga de demandas administrativas sobre los equipos escolares mejorando los sistemas de información y su impacto. Y revisar y actualizar periódicamente los diseños curriculares para la formación en áreas claves de la educación digital. •

# María del Valle Figueroa, la maestra que inspira en el aula

Junto con sus alumnos de una escuela en Pompeya diseñó un método para descomponer las colillas de cigarrillos

#### Luján Berardi LA NACION

María del Valle Figueroa es docente desde hace 13 años y hoy festeja su día. Empezó su formación a los 27 y, con 44, logró, con sus alumnos de quinto grado del colegio Ignacio Fermín Rodríguez, un avance científico que puede tener

un impacto directo en el ambiente: descomponer las colillas de los cigarrillos de forma más rápida gracias a la incorporación de un hongo en el proceso.

En parte, su idea surgió gracias a que cursa la asignatura de Fitopatología, en la carrera de Ingeniería Agronómica, que estudia las enfermedades de las plantas. En el aula del colegio, donde surgió el experimento, empezaron trabajando con microorganismos. Los alumnos conocieron las características de bacterias, virus y hongos. "Los que más les llamaron la atención fueron los hongos. Durante ese trabajo conocimos el concepto de biorremediación, pero respecto de las bacterias que pueden alimentarse o descomponer plástico y petróleo", detalló Del Valle Figueroa en diálogo con LA NACION.

La biorremediación es un proceso que usa a estos organismos -hongos, plantas, enzimas- para recuperar un medio ambiente alterado por contaminantes. En la escuela realizaban, a la par, un proyecto sobre gestión de residuos. Con los alumnos recorrieron el barrio de Pompeya, y así notaron la cantidad de colillas de cigarrillos en la calle. "Esa observación salió, más que nada, de mí, porque no quería que nos quedemos en el común de las botellas, del plástico, sino esto que nadie veía. Los chicos se dieron cuenta de que había muchísimas [colillas]", continuó. Les dio una consigna: mirar eso que en lo cotidiano se escapa, dijo.

Después de identificar el problema, empezaron a analizar las características de estos contaminantes y a recolectarlos. Se contactaron con la ONG EcoTierra, que desde 2017 organiza la campaña "Ojo con la colilla": confecciona cestos para su disposición, impulsan proyectos de ley, elaboran contenido educativo, hacen jornadas de limpieza, entre otros. Desde ahí les acercaron bibliografía e información sobre los filtros de cigarrillos.

"Con esa información pudimos trabajar sobre su composición, su toxicidad, cuán dañino es para el ambiente [contamina aire, suelo y agua], y todos los aspectos perjudiciales que tienen las colillas en la vía pública. Generalmente, se tiran en la vereda, donde terminan yéndose por los desagües", explicó.

Con los alumnos empezaron a recolectarlas, hicieron una campaña de concientización, en Pompeya también. Usaron carteles sobre los riesgos de fumar, y escribieron una canción. Cuando vieron que tenían que dejar las colillas que juntaban en el "relleno sanitario más cercano", se enteraron de que, todavía no existe un tratamiento para descomponerlas.



"La ONG nos pasó un contacto con un agente de México que trata de hacer un tratamiento con las colillas, pero acá no hay ninguno. Entonces, ahí unimos los conceptos que teníamos sobre biorremediación", agregó. En clase trabajaban con champiñones girgolas, que, comentó, al ser comestibles son los más accesibles.

Se dieron cuenta de que el pleurotus ostreatus, su nombre científico, crece en los troncos de los árboles, y unieron los conceptos: la colilla del cigarrillo está formada por papel. El papel tiene celulosa. También contiene hojas de tabaco triturado. "Nos preguntamos, ¿podría el hongo comerse una colilla? Hicimos un cultivo de girgolas. Nuestra hipótesis era que si el hongo se alimentaba de celulosa, era muy probable que también pudiese alimentarse de la colilla", remarcó, y agregó que el filtro no es degradable, compuesto de celulosa y acetato, es "una especie de plástico".

#### Hacer algo nuevo

Por este proyecto, los chicos recibieron un premio y una mención del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tras su participación en la Feria de Ciencias de la Capital, donde se presentaron más de 200 trabajos. Además, fueron elegidos para representar a la Capital en el área de ciencias de la instancia nacional, que se hará en Córdoba en los primeros días de noviembre.

"Nos jugamos a hacer algo nuevo. No tenía la certeza de que iba a ser así [el resultado], porque cuando trabajás con seres vivos hay variables que no se pueden controlar, y ese fue el punto más difícil. Por eso, cuando vi que el hongo empezó a colonizar la colilla, para mí fue toda una alegría", recordó.

Con este trabajo, los alumnos aprendieron a observar. Escribieron informes, mejoraron la oralidad, practicaron la argumentación en las puestas en común y, destacó Del Valle Figueroa, empezaron a cuestionarse: "¿Porquédigo talcosa? ¿Por qué pienso tal otra? Confrontarlo con lo que piensa el otro, debatir y llegar a una conclusión, que no es tan fácil en un grupo". •

# Decreto municipal para el traspaso de **Punta Mogotes**

MAR DEL PLATA. Se reasignan partidas para pagar una deuda judicial y tomar el control

#### Darío Palavecino

CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA.- La batalla legal por Punta Mogotes entre la comuna y la Provincia, que toma potencialidad política desde los nombres del intendente Guillermo Montenegro y el gobernador Axel Kicillof, sumó un capítulo con el rechazo de la gestión bonaerense a una propuesta de pago para saldar una deuda, cancelación que permitiría avanzar con un proyecto para la municipalización del emblemático complejo de balnearios.

"Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar", disparó el jefe comunal de General Pueyrredón tras la negativa desde la Subsecretaría de Turismo bonaerense a su carta documento de días atrás, en la que proponía un pago inmediato de algo más de \$14 millones, correspondientes al saldo de cuotas del plan de pagos de un préstamo fue el que dispuso crear el ente tomado por la Administración Punta Mogotes en 1984 ante el Banco Provincia (Bapro).

Para Montenegro, el pago de esa deuda implicaría disolver la citada Administración de Punta Mogotes, conformada con 70% de representación provincial y 30% comunal, y la devolución de esas unidades fiscales al municipio.

"Me importan nada sus chicanas legales", advirtió Montenegro en X, y confirmó que ayer firmó un decreto para reasignar partidas presupuestariasy "realizar la consignación judicial de la deuda".

"Me dijeron que si pago me denuncian", insistió el intendente que, a mediados de agosto, en conferencia de prensa, presentó su proyecto de recuperar el complejo de Punta Mogotes para que sea administrado por el municipio, como el resto del frente de playa en donde funcionan balnearios.

En coincidencia con este anuncio, trascendieron los proyectos que se han realizado en procura de realizar un aggiornamiento de ese sector. Como publicó LA NACION, hay uno que fue encargado por los actuales concesionarios que deberán afrontar en dos años la renovación de sus contratos. Otro máster plan lo evalúa la Provincia desde la Administración de Punta Mogotes a partir de una propuesta de la Universidad Atlántida.

La carta documento enviada por Montenegro tuvo respuesta de la subsecretaria de Turismo bonaerense, Yanina Martínez, bajo cuya órbita está la Administración de Punta Mogotes, que se ocupa de concesionar los paradores del complejo, cobrar las expensas y el mantenimiento de las áreas verdes, paseos y espacios comunes que rodean la oferta de playa.

"Carece de competencia administrativa para afectar recursos del erario municipal para realizar pagos y/o subrogarse en el ejercicio de las obligaciones de la Administración de Punta Mogotes", le advierte al intendente, y lo intima a que "se abstenga de realizar cualquier pago sin causa a esta administración, reservando los derechos de notificar tal novedad al Honorable Tribunal de Cuentas de esta provincia".

El decreto 2077/24 contempla que se pueda ajustar el monto

mencionado originalmente como total de aquella deuda y también autoriza a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda a realizar "todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para cumplir con lo instruido".

Este conjunto de 24 balnearios son casi la única porción de playa que la provincia administra en este distrito. El otro tramo, de casi similar extensión, es lindero hacia el nortey es parte de la jurisdicción portuaria, donde hay playas públicas y un balneario privado.

"Punta Mogotes es de los marplatenses. No hay debate posible. Lo es en términos patrimoniales y simbólicos y en referencia a su valor turístico y urbanístico", afirmó el diputado provincial Diego Garciarena, que respaldó a Montenegro. Además, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para municipalizar este proyecto.

Un decreto provincial de 1979 Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad de Estado, con participación de la Provincia (70% del capital)y30%deGeneralPueyrredón. Fue el punto de partida de la construcción que cambió la original postal de esa zona, que estaba dominada por una escenografía agreste, plena de juncos, cañas y lagunas que había que sortear antes de llegar al mar.

#### Definiciones

En los fundamentos del decreto de Montenegro, se recuerda que en varias oportunidades el Concejo Deliberante local se expresó por "la conveniencia de asumir la jurisdicción del sector" porque por fin podría recuperar la administración del "único enclave" provincial en la costa del partido, posibilitando así un manejo integral e integrado de su franja costera".

"No queda otra alternativa más que proceder a hacer efectivo el apercibimiento comunicado y proceder a abonar la deuda en cuestión por medio del pago por subrogación consignando el importe correspondiente", ratifica el Ejecutivo municipal.

El gobierno local insiste en que ese monto exiguo que aparece como deuda de la Administración de Punta Mogotes con la Provincia no puede ser limitante para acceder a la municipalización. Esos poco másde\$14 millones que el municipio insiste en saldar equivalen a lo que se pagaría hoy por 10 alquileres de carpa toda la próxima temporada. O unos \$200 por día.

Como se dijo, la historia de esa deuda se remonta al retorno de la democracia. Aquel ente original llamado Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad del Estado tomó crédito con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para financiar las obras del complejo.

Ese proceso, se recuerda siempre, estuvo pleno de irregularidades en la disposición y uso de los fondos. El organismo se disolvió y así nació la actual Administración de Punta Mogotes, hace cuatro décadas. El gobierno bonaerense saldó el pago pendiente con la entidad bancaria y cobra en la actualidad a la Administración de Punta Mogotes una cuota que, según pudo confirmar LA NACION, con intereses no supera los \$60.000 por mes. •

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

SANMIGUEL

#### Operativo contra la pornografía infantil

Un joven de 25 años fue detenido por la Policía Federal Argentina tras detectarse su participación en una red de tráfico de imágenes de menores en situaciones de abuso sexual. Esa fuerza de seguridad federal allanó la casa del sospechoso en San Miguel luego de recibir un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, de los Estados Unidos, en el que se notificaba de la comercialización de pornografía infantil

# Un policía fue condenado en Chaco por la muerte de un joven durante un arresto

PRESIÓN. Para contener a una persona alterada, el uniformado utilizó una técnica de inmovilización similar a la que le costó la vida a George Floyd, en Estados Unidos

#### Gastón Rodríguez PARA LA NACION

Durante dos años, el expediente judicial abierto en Chaco por la muerte de Diego Emanuel Barreto estuvo caratulado como "suicidio", aunque había testigos de cómo al menos tres policías, en plena calle, redujeron a golpes al joven de 25 años hasta dejarlo en el piso, boca abajo y aplicándole presión en la espalda, lo que le impidió respirar. Recién hubo una rectificación de la Justicia cuando la autopsia concluyó que Barreto murió por una "asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello".

Para Analía Ojeda, al frente del reclamo de justicia, el caso de su hijo es similar al de George Floyd, el afroamericano que generó el movimiento mundial Black Lives Matter. Sin embargo, un juicio por jurados solo condenó a uno de los tres policías que llegaron al debate oral por el delito de homicidio culposo que tiene una expectativa de pena, como máximo, de apenas cinco años. El ahora exoficial ayudante Gastón Delfino recibió una sentencia de tres años y dos meses de cumplimiento efectivo.

"Por ser policía le dieron una condena insignificante y en poco tiempo va a volver a caminar por las calles como si no hubiera matado a una persona. Distinto es para nosotros, que en el último cumpleaños de mi hijo tuve que llevarle el regalo al cementerio", se quejó la madre de Diego.

La mañana del 13 de febrero de 2020, Barreto cayó del balcón de su departamento en un primer piso sobre la Avenida Edison al 1300, en la zona sur de Resistencia. Se cree que la baranda precaria cedió y entonces el joven cayó sobre el techo de un comercio de la planta baja y luego rodó hasta la vereda.

No hubo heridas graves, sin embargo, los testigos coinciden en que Barreto se levantó del piso "brotado"; corrió de un lado a otro gritando y se aferró a un auto blanco estacionado sobre la avenida. El oficial ayudante Delfino, que justo pasaba con su moto por el lugar y vio la situación, pidió refuerzos a la comisaría 7a. De acuerdo con los testimonios y las filmaciones que se lograron incorporar en la causa judicial, Delfino, el agente Esteban Campos y el subcomisario Armando Barbona comenzaron a golpear a Barreto hasta torcerle el brazo y esposarlo por detrás.

los policías siguieron propinándo-



Analía Ojeda, la madre de Diego Barreto, mantuvo el reclamo de justicia

le una paliza, pese a que algunos testigos intentaron frenarlos señalando que al joven le estaba costando respirar.

"Cuando llegó la ambulancia mi hijo ya estaba todo azul. Era una bolsa de papas cuando lo subieron a la ambulancia. La doctora que lo atendió, al ver que era una persona joven, igual intentó reanimarlo, peroya era tarde, había pasado mucho tiempo. Yo soy hija de un policía y por eso mi reclamo no es contra la institución, sino contra la actuación de estas personas que no están preparadas para manejar este tipo de hechos. Ellos tendrían que haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Mi hijo tuvo un brote psicótico por la caída, no estaba armado ni estaba agrediendo a nadie, pero en vez de llamar a una ambulancia de inmediato, pidieron refuerzos y lo golpearon y lo torturaron a la vista de todos. Diego estaba esposado por atrás, ya estaba inmóvil y le seguían pegando, letiraron del pelo, leapretaron los testículos, tantas cosas le hicieron que me duele en el alma", se lamentó Analía.

#### "Fue todo tan burdo"

Esa mortal mañana, Analía contestó el llamado proveniente de un número desconocido. Una voz que Una vez reducido sobre el piso, se presentó como un agente de la comisaría 7a. le informó que su hijo

estaba siendo trasladado al hospital porque se había caído del balcón de su casa. "Cuando llegué -recordó la madre-, había varios policías que me preguntaban si Diego tenía algún problema respiratorio o si consumía drogas. Después salió un doctor y me dijo que mi hijo estaba muerto. Yo no entendía nada, si mi hijo era un chico sano, siempre había sido un deportista".

El exoficial ayudante Gastón Delfino recibió una pena de tres años y dos meses de prisión

Si hasta ese momento la intervención policial había sido, cuando menos, cuestionable, el "conveniente" hallazgo de una bolsa con cocaína en el departamento de Barreto tuvo la intención de correr el foco hacia la víctima, lo que derivó en una causa por infracción a la ley de estupefacientes.

No sirvió de mucho, porque los resultados del estudio de toxicología al cuerpo de Barreto no detectaron la presencia de alcohol, fármacos ni drogas. Aún hoy Analía no lo puede creer: "Ni siquiera se tomaron el trabajo de romper la puerta. Uno de los

policías se trepó al balcón de donde se había caído Diego y entró por la ventana para plantarle la droga. Pusieron una bolsa y un plato con cocaína. Fue todo tan burdo".

Un mes después de la muerte de Barreto, por decreto del gobierno nacional comenzó a regir el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19. Analía no podía salir de su casa, pero igual llamó todos los días a la fiscalía para evitar que la causa "durmiera" en un cajón.

En noviembre de 2020, cuando ya pudo salir, viajó a Buenos Aires para reunirse con asociaciones de víctimas; organizó marchas para pedir justicia y buscó testigos puerta a puerta. Así consiguió un video en donde había quedado registrado el trato brutal que sufrió su hijo y que fue clave para el cambio de carátula de "suicidio" a "homicidio preterintencional".

"Mi hijo me iba guiando adonde tenía que ir a buscar pruebas -dijo Analia- y lo sigue haciendo, porque mi lucha no terminó. No estoy de acuerdo con la pena que recibió el policía, porque él se llevó puesta una vida. El tiene la posibilidad de salir después de estar preso un tiempo, va a seguir con los beneficios que tienen los policías, pero ¿qué pasa con nosotros? Yo también morí el día en que mataron a mi hijo". •

### Un homicidio que se intentó hacer pasar como un suicidio

Pese a la autopsia, los investigadores apoyaban la teoría de una autolesión

El homicidio de Diego Barreto es el primero en Chaco en donde, en un juicio por jurados, es condenado un miembro de las fuerzas de seguridad por un caso de muerte de una persona bajo custodia policial.

En 2020, la Fiscalía Nº 3, a cargo de Rosana Soto, caratuló el expediente como "Barreto, Diego Emanuel s/suicidio". Por las circunstancias del hecho, el Instituto Médico Forense del Poder Judicial del Chaco realizó la autopsia siguiendo el protocolo de Minnesota para los casos de muertes bajo custodia policial y así concluyó que se debió a una "asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, probablemente por estrangulación antebraquial o armada, durante la aprehensión por fuerzas de seguridad (muerte en custodia)".

La contundencia del informe forense obligó a la fiscal Soto a declararse incompetentey remitir la causa a la fiscalía especial de Derechos Humanos. En mayo de 2020, la fiscal subrogante de DD.HH., Nélida Villalba, aceptó el expediente, aunque mantuvo la carátula de "suicidio".

En octubre de 2021, por pedido del Comité para la Prevención de la Tortura, el fiscal provisorio de Derechos Humanos, Luciano Santos, recaratuló la causa como "homicidio preterintencional" e imputó a los policías Esteban Campos, Gastón Delfino y Armando Barbona, aunque ninguno pasó un solo día en prisión.

En julio pasado, comenzó el juicio por jurado donde el único que resultó condenado fue el oficial ayudante Delfino, aunque no por homicidio preterintencional, sino por el cargo de homicidio culposo, una figura penal más leve que suele aplicarse en los accidentes de tránsito y que tiene una pena mínima de un año de prisión y una máxima de cinco. Anteayer, en una audiencia de cesura, el juez técnico Ernesto Azcona notificó el monto de la pena: tres años y dos meses de prisión efectiva.

Delfinoya no presta servicio en la policía de Chaco. En junio de 2022 fue despedido de la fuerza luego de que su pareja radicara una denuncia por amenazas y lesiones en un contexto de violencia de género. Por este hecho fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y a dos años de cumplimiento de normas de conducta. La reincidencia del oficial, que ya contaba en su legajo con 63 días de arresto y 15 días de suspensión, llevó a las autoridades a cesantearlo. •

# Pena de 16 años de cárcel para un abogado por abusar de sus hijas

SAN ISIDRO. El juez definió ayer la sentencia de Guillermo Moncayo Von Hase

Gabriel Di Nicola LA NACION

El abogado Guillermo Martín Moncavo Von Hase fue condenado a la pena de 16 años de prisión por haber abusado sexualmente durante diez años de dos de sus hijas. La sentencia fue dada a conocer ayer por el juez Pablo Rolón, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 5 de San Isidro, magistrado a cargo del debate donde un jurado popular había declarado culpable al padre de las víctimas.

Moncayo Von Hase fue condenado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, reiterados y agravados por resultar un grave daño en la salud física o mental de la víctima y por haber sido cometidos por un ascendente.

El fiscal Diego Callegari había pedido una pena de 25 años de cárcel. Las víctimas, representadas por la abogada Manuela Fontela Vázquez, solicitaron que su padre fuera condenado a 40 años de prisión.

Von Hase, de 58 años y que había pedido su absolución, apelará la condena ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, adelantó la defensa a la nacion.

En el juicio, informaron fuentes judiciales, se concluyó lo que había sostenido el fiscal Marcelo Fuenzalida, a cargo de la instrucción de la causa.

Fuenzalida, en su requerimiento de elevación a juicio, había afirmado que las víctimas, una de ellas con síndrome de Down, sufrieron los abusos entre 2009 y 2019. Los ataques sexuales comenzaron cuando las niñas tenían 4 y 6 años.

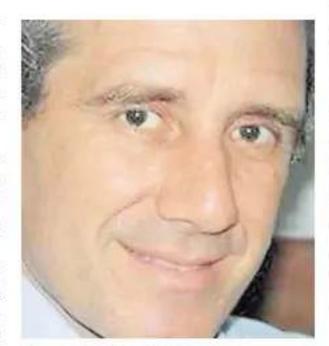

Moncayo Von Hase

En un primer momento, según el expediente judicial, los abusos ocurrieron cuando el victimario y las víctimas vivían en una casa de Boulogne, San Isidro. Los ataques sexuales se agravaron cuando la

familia se mudó a una vivienda en La Horqueta, también en San Isidro. Moncayo Von Hase "también obligaba a sus hijas a bañarse con él" y las abusaba de distintas maneras.

"El imputado abusó sexualmente de una de sus hijas, hecho que se repitió en el domicilio de su abuelo paterno. Estos hechos no fueron aislados, sino que se reiteraron en el tiempo, configurando todo ello un sometimiento sexual gravemente ultrajante para las víctimas, agravado por ser cometido por su progenitor y por provocar un grave daño en la salud mental de [una de las menores], al llevarla a un grado total de perturbación que la hiciera cometer tres intentos de suicidio". afirmó el fiscal Fuenzalida en el pedido de elevación a juicio.

#### Tragedia familiar

En la cuenta de la red social Instagram@justicia.x.mis.hermanas, Julia, hermana de las víctimas, siguió las alternativas del juicio.

"Durante años fueron víctimas de abuso y violación por parte de mi padre, un hecho aún más grave considerando que eran menores de edady que una deellas tiene síndro-

me de Down. Las secuelas que han sufrido son enormes, y las experiencias que tuvieron que soportar son indescriptiblemente terribles. Poco después de la denuncia, mi padre fue encarcelado, donde permaneció durante dos años. Hoy deseo contodo micorazón que se haga justicia por mis hermanas", escribió Julia poco antes del comienzo del debate oral.

Y agregó: "Ellas han sido sometidas a un acto atroz y merecen que su sufrimiento sea reconocido y reparado. Han luchado incansablemente para que el abuso y la violación terminen en nuestra generación. Para mí, son las personas más valientes del mundo. Este caso no solo se trata de ellas, sino de todas aquellas personas que no tienen voz para contar sus historias".

Después del veredicto de culpabilidad, la hermana de las víctimas sostuvo: "Gracias por ver la verdad. Los 12 jurados unánimemente declararon a mi padre culpable con la máxima carga por mis dos hermanas. Ayer, ellas pudieron dormir en paz. Quería visibilizar el abuso sexual y, especialmente, el abuso infantil". •

### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y **Participaciones** 

AYERZA ACHAVAL, Jorge José, q.e.p.d., falleció el 10-9-2024. - Tu esposa Marcela Escalante de Ayerza, tus hijos Isabel y Jorge Segundo Ayerza Christophersen, tus hijos politicos Lula y Christian; tus nietos Domi y Gonza, Chris, Luki y Sari y tu hermana Raca te despedimos con mucho amor y pedimos una oración en tu memoria.

AYERZA ACHAVAL, Jorge. -Jorge querido, te fuiste y estarás con el Señor, tu bondad y calidad nos van a hacer extrañarte mucho. Hemos transitado mucho tiempo juntos. Te despedimos Ana y Pepe Milberg, Loli Juan Milberg y nietos. Acompañaremos con mucho cariño a Marcela y familia y estarás en nuestras oracio-

nes.

AYERZA ACHAVAL, Jorge José, q.e.p.d., falleció el 10-9-2024. - Lula, Sari y Pichu te despedimos con dolor, amor y gratitud.

AYERZA, Jorge, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios, su encargado y su administradora participan con profundo pesar la partida de Jorge, entrañable y querido vecino y acompañan a Marcela con una oración en su memoria.

AYERZA, Jorge José. - Marcelo Cleris y Clara M. Ayerza, sus hijos y nietos, despiden al querido Jorge y rezan una oración en su memoria.

BELLOCO, Mariano, q.e.p.d. -Mechita y Eduardo Bellocq, sus hijos Ana, Teddy, Memé, Inés, Paz, Joaquín, Miguel, Ignacio y nietos lo despiden con mucho amor.

BELLOCQ, Mariano, q.e.p.d. -Su hermana Josefina y Luis Silveyra, Josefina y Juan Manuel Conde Garrido, Luis, Marcos, Mariana v Bautista Ferrari, Javier y Milagro Sylvester y sus sobrinos nietos despedimos al querido Mariano, pidiéndoles una oración por su alma.

BELLOCQ, Mariano. - Querido Mariano, vamos a extrañar mucho nuestros encuentros. Ya estarás en paz, reencontrándote con Munusha y Edy. Hasta siempre. Tu hermano José, María José, Martín y Vicky, Clara, Santiago, Ramón y Rufino Bellocq.

BELLOCQ, Mariano Eduardo, q.e.p.d., falleció el 10-9-2024. - Lo recordaremos con cariño, sus hermanos Isabel y Hilbert Thilo Martens, Eduardo y Mechita Martin y Herrera, Juan y Connie Fantin, Josefina y Luis Silveyra, José y María José Grether y su cuñado Lisandro Olmos; sus sobrinos Florencia, Federico, Ignacio, Andrés y Agustin Martens, María Antonia y Rosario Olmos, Ana, Eduardo, Mercedes, Inés, Paz, Joaquín, Miguel e Ignacio Bellocq, Juan, Tomás, Matías y Gloria Bellocq, Josefina, Luis, Marcos, Mariana y Javier Silveyra, Martin, Clara y Santiago Bellocq y sus sobrinos nietos. Lo despediremos el jueves 12, a las 12.15, en el Cementerio de la Recoleta. - LA-ZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

BELLOCQ, Mariano. - Malú y Ricardo Grether, hijos, nietos y bisnietos rezan por él y acompañan a José y sus hermanos con cariño.

BERNAUDO de CROTTO, M. Estela, q.e.p.d. - Sus primos Bernaudo: Nora y Roberto Geria, Eduardo, Silvia y Daniel Cox, Marta y Andrés Coleman, sus hijos y nietos acompañan a su familia.

BERNAUDO de CROTTO, Estela, q.e.p.d. - Pedro E. Nazar y Mercedes Cárdenas de Nazar y sus hijos la recuerdan con mucho cariño y acompañan a su familia en su dolor.

CASANEGRA, Cristina Oliverio de. - Sus amigas del cafecito de los jueves, siempre la recordarán.

CASANEGRA, Cristina Oliverio de, q.e.p.d. - Los amigos de la peña de los jueves; Alejandro Fiordeli, Alejandro Freije, Arturo Vierheller, Carlos Arias, Carlos Cerboni, Celedonio Roca, Eduardo Antonelli, Eduardo Faggiolini, Eduardo Freije, Georgie Scroggie, Juan Aldazabal, Martin Bordeu, Miguel Campomar, Miguel Jauregui, Pedro Bolo, Ricardo Bourguigne y Antonio Saenz acompañan a Alejandro y Flia. y despiden a Cristina con mucho cariño.

CASANEGRA, Cristina Oliverio de, q.e.p.d. - Bryda Gahan de Oliverio, Teresa y Gustavo Oliverio junto con nuestros hijos y nietos despedimos a Cris con inmensa pena y acompañamos con nuestra oración a Alejandro y a su lindisima familia.

CRISTALDO, Rosa Clara, q.e.p.d., falleció el 10-9-2024. -Descansa en paz, querida Rosa. Tu memoria será una luz que guiará nuestros días. Tus familiares y amigos te despiden hoy en Parque Iraola, a las

GARCÍA BOSCH, Magdalena. - Sus amigas de Cáritas San Nicolás de Bari despiden a la queridisima Malene y agradecen su ejemplo.

ARCHIVO

GARCÍA BOSCH, Magdalena Sáenz de (Malen), q.e.p.d. -Alejandro y Elisa Bustillo de Bourse junto a su familia participan con pena su partida, acompañan a todos los García Sáenz con mucho cariño.

GOTTHEIL, Julio, q.e.p.d. -Fernando y Marina Diaz Cantón, junto a sus hijos, abrazan a su querido amigo Diego y familia.

GOTTHEIL, Julio, q.e.p.d. -Sus amigos Fernando Diaz Cantón y Marcelo Sgro acompañan a Diego en este triste y doloroso momento.

GOTTHEIL, Julio. - Despedimos a nuestro querido Julio, acompañando a Marita y a todos sus hijos con gran afecto, recordándolo por todo lo que significó para nosotros durante tantos años de amistad. Mónica y Luis Erize.

GOTTHEIL, Julio, q.e.p.d. -Despedimos al querido Julio y acompañamos con mucho cariño a Marita, Pablo y a las familias Gottheil v Saubis. Flia. Gowland Echagüe.

JUSTO, Miguel Angel. - Alicia Martínez Buján lo despide con inmenso dolor, acompaña a la familia y ruega una oracion en su memoria

LEMOINE, Rodolfo. - El consorcio de propietarios Salguero 2124 despide sus restos y saluda a sus hijos.

MARTÍN, Lindor A., Cnel. (R.). - La Promoción 90 CMN participa su fallecimiento.

SÁENZ BRIONES, Magdalena, q.e.p.d. - Sus sobrinos Silveyra, Margarita, José y Marion, Jesús y Julieta, Ignacio y Blanca, Magdalena y Carlos despiden a la querida tía Malen y ruegan una oración en su memoria.

SAENZ de GARCÍA BOSCH, Magdalena (Malen), q.e.p.d. -Sus hijos Eduardo y Reneé, Cristina, Eugenia, Diego y Fini, Isabel y Diego Colombres, sus nietos y bisnietos despiden con gran cariño a quien fue una gran mujer, madre, abuela y bisabuela y que transmitió los valores cristianos a través de la caridad y la bondad, sabiendo que se encontrará en el cielo con su amado Mickey y sus queridos hijos Magdal y Santi. Te agradecemos el ejemplo de vida brindado. Te vamos a extrañar mucho.

SAENZ de GARCÍA BOSCH, Magdalena (Malen). - Sus sobrinos García Labougle, María y Martín, Alberto José, Miguel y Cristina, Rosuka y Raúl, Javier y Candelaria, hijos y nietos la despiden con mucho cariño.

SAENZ de GARCÍA BOSCH, Magdalena, q.e.p.d. - Pipina Orúe y sus hijos despiden con mucho cariño a Malen.

SAENZ de GARCÍA BOSCH, Magdalena, q.e.p.d. - Se durmió en paz. Teresa y Carlos Gowland, Clara y Guillermo Gotelli, Patricia y José Ugarte, Cecilia y José Ibarra, Raquel y Mariano Pinto, Patricia Gaona, Silvina y Adolfo Fernández, Angeles Baliero de Burundarena e Isabel y Juan Bonomi abrazamos a Cristina con nuestras oraciones y mucho cariño.

SAENZ de GARCÍA BOSCH, Magdalena. - Arturo, Luisa y Cósima Grimaldi la despiden y acompañan a su gran amigo Diego y Flia. con cariño.

SALOM, Jorge Luis, q.e.p.d. -Los amigos del Yacht Club Argentino Florindo Barucca, Juan Cernadas, Pablo Cernadas, Eduardo D'Alessio, Hugo Fernández de la Fuente, Fernando J. Fraguío, Ricardo Galarce, Carlos Jasson Hardie, Luis Macchi, Jorge Petroni, Antonio M. Rodríguez, Mario Sommaruga y Carlos Varela despiden con mucho cariño a un gran hombre y amigo y ruegan una oración en su memoria.

SALOON, Jorge, q.e.p.d. - Ana Maggi y Flia, abrazan a Estela y Flia. y despiden con mucho dolor a un gran amigo y excelente persona. Descansa en

SANCHEZ, Martha Susana. -Todo el equipo de Northbaires acompaña a Claudia y su familia en este triste momento.

WOSKOFF de GOLDWASER. Norma, Z.L., falleció el 9-9-2024. - Con gran dolor, Ida e Isaac Berezovsky despiden a su amiga de toda la vida y acompañan a Roberto, hijos y toda su familia en este duro y

Recordatorios

triste momento.

sobrinos y nietos.

FASCIOLO, Daniela. - Hijita querida, hoy estaríamos festejando tu cumpleaños, toda tu familia, que no te olvida y te quiere. Tu mamá, hermanos,

www.lanacion.com.ar/funebres

# Atraparon a dos heladeros que cometían robos en Vicente López

ARRESTADOS. Uno de los detenidos era suboficial de la Fuerza Aérea y compartía con su cómplice un emprendimiento comercial

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

Tiene 88 años y hasta el mes pasado vivía sola en su casa de Olivos. Vicente López, Pero ahora está deprimida y asustada. Su familia se turna para acompañarla. En horas de la madrugada del 17 de agosto último fue víctima de un violento robo. Tres ladrones irrumpieron en su vivienda cuando ella dormía, después de violentar la reja de una ventana. Le taparon la boca y le pegaron una cachetada. Por la fuerza del golpe cayó al suelo. A los gritos le exigían que les entregara dinero. La banda se llevó un magro botín: \$300.000 y un teléfono celular. No lo sabían, pero antes del golpe los ladrones cometieron un error que terminaría llevándolos a la cárcel: hicieron una parada para cargar combustible en una estación de servicio y pagaron con dinero de una billetera virtual.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. La semana pasada, después de dos semanas de investigación, a cargo del fiscal de Vicente López Alejandro Guevara, la policía bonaerense detuvo a dos sospechosos: Marcos González y Germán Chayle, socios en una heladería de San Andrés, partido de San Martín.

En las últimas horas, la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de los imputados. Fuentes judiciales y policiales informaron que González, de 25 años, hasta ayer integraba las filas de la Fuerza Aérea Argentina.

"Hoy (por ayer) finalizan los trámites y González será dado de baja. Las alarmas internas saltaron cuando dejó de ir a prestar servicio. Cuando se averiguó qué era lo



El paso de los ladrones por una estación de servicio

que pasaba, sus superiores fueron López, dependiente de la Superavisados de que estaba detenido en intendencia de Seguridad Región una causa por robo", explicaron a AMBA Norte I, fueron a la estación LA NACION fuentes del Ministerio de Defensa, que tiene bajo su órbita a la Fuerza Aérea.

Para atrapar a los sospechosos, según informaron fuentes con acceso al expediente, fue clave el análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas. "En la primera grabación que se obtuvo de la cámara de seguridad de una vecina se observa cómo los delincuentes, tras el robo, se subieron a un Fiat Mobi negro. Si bien la chapa patente no pertenecía a ese vehículo, con otras filmaciones se reconstruyó que antes del golpe habían cargado combustible en una estación de servicio de Munro. En las imágenes se registrócómo el playero le acercaba al conductor un posnet para que pudiera abonar", según se desprende del expediente judicial.

Detectives de la Estación de Policía Departamental de Vicente de servicio y pudieron reconstruir que los sospechosos pagaron el combustible con una cuenta de Mercado Pago cuyo usuario estaba a nombre de una heladería de San Andrés, en el partido de San Martín, y el correo electrónico vinculado a la cuenta pertenecía a González.

A partir de esa pista se analizaron las redes sociales de González, y en TikTok se observaron videos que había subido elaborando helados. Además, a través de la cuenta de Instagram de la heladería, se llegó al socio de González.

"Con las pruebas reunidas se ordenó la detención de los dos sospechosos, quienes fueron detenidos la semana pasada por la policía bonaerense", explicaron fuentes de la investigación, que también destacaron el trabajo que hizo el equipo del fiscal Guevara. •

# La Corte rechazó un pedido del asesino de Ezequiel Agrest

DECISIÓN. La defensa del homicida había solicitado la libertad condicional

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le negó la libertad condicional al asesino de Ezequiel Agrest, el hijo de la doctora en Filosofía Diana Cohen Agrest, asesinado en 2011 durante un robo en el barrio porteño de Caballito.

Así lo informaron fuentes del máximo tribunal. Sebastián Pantano había solicitado ser incorporado al régimen de libertad condicional.

El caso llegó a estudio de la Corte Suprema de Justicia después de que el Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 4 le negara la incorporación del homicida al régimen solicitud. de libertad condicional.

"La defensa apeló la decisión y su planteo fue rechazado por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Contra esta decisión, se presentó un recurso extraordinario federal, que también fue denegado. Finalmente, tras la presentación de un recurso de queja, el caso llegó al máximo

tribunal, que, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo", sostuvieron fuentes de la Corte Suprema.

Ya en febrero pasado Rosatti, Rosenktranz, Maqueda y Lorenzetti habían rechazado la presentación de salidas transitorias de Pantano. El pedido formulado por un defensor público había sido rechazado en todas las instancias previas, por lo que presentó un recurso de queja y llegó al máximo tribunal del país, que también denegó la

El homicidio de Agrest ocurrió el 8 de julio de 2011 en el pasaje Bertrés al 500, casi Pedro Goyena, de Caballito, donde vivía Lucía Agosta, una compañera de la víctima. Ambos jóvenes fueron sorprendidos por un delincuente que los amenazó cuando bajaban cosas de un auto.

El asaltante, quien actuó solo,

los amenazó con una pistola calibre 45 que nunca fue encontrada, y los hizo ingresar en la casa, por lo que la joven le entregó dinero en efectivo. El delincuente no quedó conforme con el botín obtenido. maniató a Agosta y a su hermano y, cuando se disponía a hacerlo con Agrest, se inició una pelea, en la cual el ladrón golpeó a la víctima con la culata del arma en la cabeza y luego le disparó dos tiros.

Pantano, de 34 años, es hijo de un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) y fue detenido un mes después en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora con un DNI falso.

En mayo de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 18 condenó a Pantano a 23 años de prisión por el "homicidio en ocasión de robo" de Agrest, luego de que se revocó el veredicto del TOC 28 que inicialmente lo había sentenciado a la pena máxima de prisión perpetua.

# Revés judicial para la joven que atropelló y mató a un motociclista

LA PLATA. Felicitas Alvite, de 20 años, conocida como "la Toretto", deberá seguir tras las rejas

La jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia rechazó el pedido de prisión domiciliaria realizado por Felicitas Alvite, más conocida como "la Toretto", y de esta manera la acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand seguirá detenida en la alcaidía de Melchor Romero. La negativa a la solicitud fue confirmada por el abogado Flavio Gliemmo a la agencia Noticias Argentinas y, de acuerdo con lo manifestado, la defensa apelará la decisión.

La jueza sustentó la decisión en los peligros procesales "básicamente emergentes de la gravedad del delito imputado y la consecuente pena en expectativa".

En la prisión preventiva, dictaminada contra la acusada a fines de junio, se informó que existía la posibilidad de que la magistrada le otorgara el beneficio de la domiciliaria. Frente a este escenario, los abogados de Alvite realizaron diversas presentaciones en las que solicitaron ese beneficio, ya que antecedentes y sufre "ataques de pánico, episodios de extrema angustia, manos rígidas e hiperventilación".

La joven de 20 años está imputada del delito de homicidio simple por dolo eventual y se sometió a diversos peritajes psicológicos y psiquiátricos. En el expediente, el análisis de esos informes sostendría que "no se objetivaron signos y síntomas psiquiátricos que den lugar a la conformación de un diagnóstico psiquiátrico del tipo de los trastornos psicóticos y/o afectivos mayores". A partir de esos datos tomó la decisión la jueza Garmendia.

#### La madrugada del homicidio

El 12 de abril pasado, a las 2, cuando conducía un VW Gol Trend de un amigo, Alvite cruzó la bocacalle de 13 y 532 con el semáforo en rojo y embistió a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció en el acto.

Según la acusación del fiscal Padovan, Alvite-que se hacía llamar "la Toretto", en referencia a uno de los personajes de la saga Rápidos y furiosos- y la conductora de un Peugeot negro que iba a la zaga conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria "a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad", eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

"Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío, no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba, y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lovi después, cuando ya había bajado, porque en ese momentoyo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno", sostuvo la joven cuando fue indagada.

Y agregó: "Empecé a caminar para donde estaba el hombre [la víctima] y lovi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que va habían llamado a la ambulancia ellos también y yo lo viahítiradoy como que gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desessu representada no cuenta con perada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto".

> La secuencia de los hechos quedó registrada en filmaciones del sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

> "No negamos la existencia del hecho ni sus particularidades; sí, en cambio, negamos con énfasis que haya corrido una 'picada' y que Felicitas haya tenido la intención de causarle la muerte a otra persona", había explicado en un escrito la defensa antes de que la imputada fuera detenida.

> Y agregaron: "Lejos de lo que la opinión pública y los magistrados puedan pensar, Felicitas es una persona que no tiene automóvil propio, comparte el de su madre con sus cuatro hermanos, no lo utiliza de noche, de día se limita a utilizarlo para ir al trabajo y no corre picadas".

> "No es una 'corredora de picadas'-precisaron en ese momento los defensores- ni una 'persona que usa su automóvil para matar'; más bien todo lo contrario, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcoholy que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley".

> Los argumentos de la defensa no convencieron a la jueza Garmendia, que mantiene su decisión de que la acusada aguarde el juicio tras las rejas. •

> > ARCHIVO



Felicitas Alvite está acusada de homicidio simple

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

ÉXITO. ¿Se podrá revertir la secuencia decadente? Sí, si reunimos ciertas condiciones, entre ellas, recomponer los equilibrios macroeconómicos inherentes a nuestra particular confección política y productiva

# La trama de la caída económica argentina y las posibilidades de remontarla

Jorge Ossona -PARA LA NACION-

l éxito o el fracaso del desempeño económico de un país se mide en guarismos entre los que sobresale su PBI diferencial respecto de pares significativos. Durante un siglo, la Argentina se autopercibía, no sin razón, como un país excepcional respecto de sus vecinos sudamericanos. En la terminología de la teoría del desarrollo en boga hacia los años 60 era, como poco, un "país en vías de desarrollo", a diferencia del resto, lisa v llanamente "subdesarrollados". No obstante, el "en vías de" suponía el desconcierto respecto de los eufóricos pronósticos de nuestro primer Centenario, que para entonces nos situaban como la versión sudamericana de los EUA.

Pero mientras se debatían estas tribulaciones, el país estaba ingresando en una trampa que años más tarde marcaría el comienzo de una flexión aciaga. Hacia fines de esa década, nuestra referencia pasó a ser el crecimiento asombroso de Brasil como potencia industrial, que hirió nuestra autoestima y habilitó un diagnóstico socioeconómico mucho más oscuro que el merecido. Y lo más curioso es que los remedios para salir de la encrucijada resultaron peores que la enfermedad.

Pablo Gerchunoff califica a la Argentina del Centenario de "el palacete en el barrio humilde". En efecto, entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, el crecimiento de nuestro PBI anual ascendía al 2,5%, mientras que el de nuestros vecinos, a menos del 1%; una extensión de Europa en el confinaustral de América. La inercia prosiguió hasta el *crash* de 1930. Desde entonces y hasta 1974, el PBI promedio de América Latina ascendió al 1,8% anual, mientras el nuestro, al 1,5. Una suerte de emparejamiento, pero que omitía procesos subyacentes más complejos.

Desde 1974 hasta hoy, el balance fue en línea con la citada torsión: nuestros pares sudamericanos siguieron manteniendo su ritmo

(1,8%), mientras que nos desplomamos al 0,6%. Hacia 1960, el PBI argentino seguía liderando Sudamérica con 38% respecto del 26% de Brasil; 60 años más tarde, Brasil lo duplicó, alcanzando 50%, mientras que redujimos el nuestro a apenas el 15%; es decir, a menos de la mitad.

¿Cómo y por qué se produjo esta caída en picada? Las causas fueron múltiples. Algunas, que traían un arrastre de décadas, convergieron con otras durante esos años cruciales de agotamiento de la etapa "desarrollista", y con una nueva e imprevista crisis internacional que habría de prolongarse hasta la revolución tecnológica de los años 90. Analicemos brevemente sus principales coordenadas.

En primer lugar, la bancarrota fiscal del Estado y la descalificación de sus cuadros administrativos. La génesis de ese problema venía de lejos. Nos había ido bien entre fines del siglo XIX y principios del XX proveyendo en gran escala alimentos a la Europa industrial. Pero ese ciclo exhibió síntomas de agotamiento externo-la modificación de las dietas abundantes en hidratos de carbono por proteínas-e internos-los límites de nuestra frontera agropecuaria-, eclipsado por la "trilogía siniestra" de la Gran Guerra de 1914, la Gran Depresión y la Segunda Guerra

Desde 1930 se respondió al cierre definitivo del Viejo Mundo a nuestras exportaciones improvisando una fórmula autárquica, pero que, dada la irreversibilidad de sus consecuencias, debió haber sentado las bases de una nueva y más compleja especialización, apuntando a una reinserción internacional menos simplista que la sustitución ingenua deimportaciones. Algunas voces advirtieron el "huevo de la serpiente" que esta última podia incubar para el equilibrio de nuestras cuentas externas, pero no fueron escuchadas. Durante los veinte años siguientes, sefue confeccionando así una arquitectura socioeconómica y cultural conflictiva y estresante del desarrolloy el crecimiento.

dustria protegida y un agro cuya pro-

Sus contendientes fueron la inducción seguía siendo la más com-

Se extendió la informalización económica y su estribación social: una pobreza estructural en las antípodas de

nuestro

imaginario

colectivo

petitiva, aunque lejos de su pujanza de otrora. Ambos se disputaron el botín de las reservas en un juego cíclico de devaluaciones recesivas y reactivaciones inflacionarias. La pugna, celebrada en el interior del propio Estado, espejaba a la política inhibiendo una fórmula distributiva estable. Esta doble inestabilidad dañó la reputación internacional del país respecto del nuevo flujo de inversiones productivas nuevamente disponibles tras la segunda posguerra.

Durantelosaños 60, su radicación exigió salvaguardias fiscalmente onerosísimas, plasmando un crecimiento espasmódico y de resultados insuficientes en impulsar una industria extrovertida capaz de dotarse de sus propias divisas, la gran cuenta pendiente desde los años 40. La anemia fiscal traducida en una inflación promedio del 30% anual fue horadando su única fuente informal y espuria de financiamiento: las cajas previsionales. Exhaustas hacia principios de los años 70, solo les quedó a los gobiernos el recurso contraproducente del "impuesto inflacionario" derivado de la deuda de los gobiernos con el BCRA: una riqueza ficticia inversamente proporcional a la real; primero estancada y luego menguante.

La valorización financiera internacional a mediados de los 70 fue concebida como un bálsamo salvador, pero el fracaso del crecimiento estimado la convirtió en una plataforma idónea para la fuga de los capitales ante los extravíos caudillistas de las elites políticas, además de una fuente nueva y más acuciante de déficit fiscal. Se abrió así, desde 1981, una dinámica deletérea que finalmente detonó la hiperinflación de 1989-90.

El fin de la Guerra Fría y la final reforma del Estado postergada desde hacía dos décadas volvieron a suscitar la esperanza de volver a ser una economía emergente. Pero, sin perjuicio de la modernización que supuso, su flanco fiscal condujo al default de 2001 seguido por el retorno a la antigualla proteccionista e inflacionaria sustentada en los precios de nuestras exportaciones a raíz de la nueva demanda china y la capacidad ociosa residual instalada de los 90. Agotada hacia comienzos de la década del 10, el ulterior estancamiento hasta nuestros días extendió la informalización económica y su estribación social: una pobreza estructural en la santípodas de nuestro imaginario colectivo.

¿Se podrá revertir esta secuencia decadente? Sí, en tanto reunamos una serie de condiciones básicas. En primer lugar, recomponer los equilibrios macroeconómicos inherentes a nuestra particular confección política y productiva. Luego, establecer reglas precisas en la relación entre la Nación y las provincias para acabar para siempre con nuestra inflación emblemática, recreando la confianza en una comunidad internacional que ha vuelto a poner en la mira nuestras riquezas potenciales.

Pero el desarrollo no puede agotarse en la producción de recursos naturales: debe generar "marcas" globales, para lo que urge recalificar nuestro capital humano sacando al sistema educativo de la postración. Sobre todo a la enseñanza pública primaria y secundaria, cuya descalificación, a diferencia de los cínicos postulados del relato populista, es una de las principales fuentes de desigualdad de la mitad postergada de la sociedad.

La resolución de ese nudo demandará décadas, pero urge comenzarla junto con otras reformas institucionales que redefinan el sistema políticoy las funciones básicas del Estado, pues es en su degradación donde se ubica el comienzo del tobogán que nos ha hecho descender a este estado de cosas. •

Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos



## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Confesiones de casta

El sincericidio del senador Abdala confirmó que muchos de los vicios de la vieja política son también patrimonio de quienes se presentaban como distintos

racias a una triste admisión del presidente provisional del Senado nos hemos enterado de que no solo ese cuerpo legislativo tiene una desmesurada cantidad de personal -sospechado de "ñoqui" en no pocos casos-, sino que, con el dinero de todos los contribuyentes, se financia a militantes que se desempeñan fuera del ámbito legislativo al servicio de campañas políticas.

La confesión corrió por cuenta de Bartolomé Abdala, senador de La Libertad Avanza por San Luis y segunda figura en el orden de la sucesión presidencial, después de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En una entrevista televisiva, el legislador confió sin manifestar vergüenza alguna que tenía un alto número de res que le cuestan al Estado más de asesores –originalmente, habló de 15-que en su gran mayoría hacen trabajo territorial en su provincia, con el propósito de fogonear su candidatura a gobernador de ese distrito. Más tarde, se confirmó que, en rigor, contaba con un total de 20 asesores, a los cuales habría que agregar a su propia hija, que no llevaría a cabo funciones en su despacho, sino en otra dependencia de la Cámara alta.

Abdala fue ministro de Turismo de San Luis entre 2008 y 2009, cuando Alberto Rodríguez Saá gobernaba la provincia y habría heredado parte de su actual plantel de "asesores" del exsenador Adolfo Rodríguez Saá. Incluso una hija de este último figura en la plantilla de 20 asesores de quien hoy preside provisionalmente el Senado.

No es el de Abdala el único caso escandaloso. Meses atrás, se conoció que otra senadora de La Libertad Avanza, Vilma Bedia, había nombrado nada menos que a 11 familiares -entre hermanos, hijos, sobrinos y una nuera-con diferentes categorías en su despacho, aunque las justificadas críticas que despertó esa decisión la llevó a dar de baja varios de esos contratos. Todo el bloque oficialista de senadores, formado por solo seis integrantes, alberga a unos 88 aseso-120 millones de pesos por mes.

Es de esperar que quienes se presentaron como diferentes no se comporten como "los mismos de siempre"

Cierto es que este festival de onerosos nombramientos, no exento de nepotismo, no es privativo de La Libertad Avanza. Tal como informó LA NACION, el ranking con mayor número de asesores es encabezado por senadores del peronismo: Carolina Moisés (Unión por la Patria-Jujuy) tiene 40; Antonio Rodas (Frente de Todos-Chubut), 39; Gerardo Montenegro (Frente de Todos-Santiago del Estero) y Jesús Rejal (Unión por la Patria-La Rioja), 34 cada uno, y el formoseño José Mayans, titular del bloque kirchnerista, tiene 31. Peroque otraso casi todas las fuerzas políticas vengan alimentando estos vicios desde hace tiempo no exime de culpa a quienes, en la última campaña electoral, prometieron ser diferentes e hicieron de la lucha contra la "casta política" su principal bandera.

Es de esperar que quienes se presentaron como distintos no se comporten como "los mismos de siempre" a los que con mucha asiduidad se refería Javier Milei en tiempos de campaña electoral, y que se rectifiquen estos oscuros procederes. Claro que sería deseable que todos los senadores replantearan un esquema de contrataciones de personal que, desde hace mucho tiempo, se asocia con lo más rancio de la vieja politica.

# Género, respeto y medida

I n nuestro país, la ley de identi-→ dad de género, la de matrimonio igualitario, la de reproducción asistida y el Código Civil y Comercial de la Nación garantizan la diversidad sexual y la no discriminación. Se suman la debida adhesión y el respeto a los estándares y obligaciones internacionales en esta materia, como los que fijan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración de Montréal (2006) y los Principios de Yogyakarta (2006). Nuestro país asume responsabilidades internacionales si incumple estos preceptos, aunque debemos decir que suelen ser utilizados y acomodados en función del objetivo buscado; basta recordar la desoída definición de la ONU sobre el inicio de la vida huma-

na al momento de la concepción. La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha, convocó al ministro de Justicia la semana pasada para que explicara por qué se puso fin a las políticas de género además de cerrar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. En ese contexto, Mariano Cúneo Libarona sorprendió con sus polémicas declaraciones a poco tiempo de haber afirmado que el área de género tendría prioridad absoluta. "Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos", manifestó. Sus palabras no fueron ciertamente las

más afortunadas y generaron críticas justificadas cuando arribar al reconocimiento legal de la diversidad sexual llevó tantos años y esfuerzos, una batalla que aún se libra en el campo social y cultural.

La diputada Carla Carrizo interrumpió y contraatacó: "Es una falta de respeto, no importan sus opiniones, tiene que atenerse a la ley". Apartarse de las normas siempre será condenable, mucho más cuando es el propio ministro de Justicia quien lo hace.

El prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay describe el comportamiento del ministro como propio de la Edad Media, buscando imponer una suerte de inquisición.

Duro con la gestión anterior, Cúneo Libarona destacó: "¿Qué es lo que encontramos en el ex Ministerio de la Mujer? Acá hubo mucha hipocresía de género, cinismo, por suerte el ministerio no existe más". Un pensamiento sin duda compartido por muchos, empezando por el presidente Milei, que lo calificó de "siniestro" y de "antro de persecución ideológica" como el Inadi. Cúneo detalló que encontró más de 1000 empleados, de loscualessolo 70 trabajaban en forma permanente y el resto vía Zoom, sin funciones suficientemente claras ni contratos en condiciones. Como suele ocurrir, muchos fueron nombrados justoantes del cambio de administración-militantes, parientes y amigos-, sumando capas geológicas a la planta estatal que heredan los que llegan.

"Las cifras deviolencia, por el con-

trario, se incrementaron", subrayó el ministro. A este respecto, no ha faltado a la verdad cuando también desde este espacio denunciamos reiteradamente esta dolorosa realidad: más de 8000 millones de pesos gastados en 2023 sin que se brindara el suficiente acompañamiento, asesoramiento adecuado ni atención psicológica a las víctimas de violencia. Cada 35 horas muere una mujer en la Argentina, a pesar de cuantiosos presupuestos oscuramente manejados. "Hoy la exministra de la Mujer está investigada por no defender a quien debía" dijo, refiriéndose a Ayelén Mazzina en el caso de Fabiola Yañez. Cierto es que poco oímos también desde este organismo sobre la feminización de la pobreza, menos aún sobre las denuncias contra José Alperovich o sobre la muerte de Magalí Morales.

El pensamiento único y el rechazo a categorías distintas nunca serán la mejor forma de encarar la sana convivencia republicana. En ese marco, coincidimos en que las ideologías que han querido imponernos no nos representan a todos por igual y que en su defensa tramposa se han dilapidado descontroladamente los dineros públicos. Sin abandonar el respeto a la diversidad, celebraremos que se retome la senda de la cordura.

Un rediseño sensato de funciones estatales junto con la racionalización del gasto deben propender a dar las respuestas que la sociedad necesita en tan delicada materia.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

Un legado vigente

Al cumplirse hoy el 136º aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, queremos recordarlo por su legado vigente, "la lucha", tal como expresa la letra del el himno creado en su honor. Más allá de su controvertida personalidad, es innegable que su palabra, sus decisiones y principalmente sus acciones fueron el motor de la transformación de la realidad de su época. Una realidad que desde muy niño le fue adversa, pero que se empeñó en transformarla para que en el futuro fuera promisoria para todos. Para él todo partía de la educación como factor de progreso y camino hacia la libertad, el progreso y el ascenso social. A partir de esa premisa, trabajó siempre para concretar en el país innovaciones tecnológicas, que lo habían sorprendido en sus viajes, principalmente por Europa y EE.UU. Allí fue testigo de los avances del progreso, y soñó con traer esa realidad al país. Se propuso dicha tarea de la mano de los científicos y de los ingenieros. Para él, personalidades de la talla de Benjamin Franklin, Charles Darwin o Samuel Morse eran ejemplos a imitar. El 24 de octubre de 1871 el presidente Sarmiento inauguraba oficialmente el Observatorio Nacional Argentino. En 1872 y en una dependencia del observatorio, y también a instancias de Sarmiento, se instalaba la Oficina Meteorológica Argentina. Fue la primera en América del Sur y la tercera en el mundo, detrás de Hungria y Estados Unidos. Sarmiento siempre tomó partido por lo nuevo, por la ciencia y el progreso para todos. Supo liderar el progreso, saltar por encima de las críticas y proponer programas de desarrollo que, antes y después de su gobierno, mantuvo en su integridad y potencia constructiva. Siempre fiel a su idea de que había que "educar al soberano..." para promover cambios, procurando el progreso económico; y así modelar una nueva sociedad, más libre y más justa. Este legado de Sarmiento

sigue vigente María Claudia Pettinari Presidenta de la Asociación Civil "Instituto Sarmientino de Santa Fe" DNI14.830.629

#### Decadencia cultural

No son los problemas económicos los más complicados de solucionar. El más grave es la decadencia cultural que hemos sufrido por varias décadas de abandono. Y llevará mucho tiempo revertirla. En especial la cultura cívica. Esa que se inculca desde temprana edad, en la escuela, con el ejemplo, el buen lenguaje y la empatía. Y también con el

aprendizaje de los deberes y derechos que hacen a todo buen ciudadano. Combatir toda forma de violencia y brutalidad nos acercará a una anhelada paz social, sin brotes anárquicos. Los niños tienen que aprender desde temprana edad a respetar la Constitución, nuestra biblia cívica tantas veces vapuleada. Las secretarías de Educación y Cultura deberán ser entonces el motor que nos lleve a tal fin, con equipos capacitados que puedan realizar tan gigantesca y noble tarea.

Pedro Sylvester opinion2m@yahoo.com.ar

#### Anses

Yo voté a Milei (como buen liberal que soy) pensando que mejoraría el servicio de la Anses. Pero este mes me debitaron \$300.000 de impuesto a las ganancias y terminé cobrando 220.000 pesos menos que el mes pasado; es vergonzoso porque supuestamente me aumentarían el 4,3% más que en agosto, ¿Qué les pasa?

Jorge R. E. Gandolfo DNI 4.159.387

#### Reactivos

Rogamos por este medio hacer llegar a las autoridades de salud de la Nación la falta, desde hace tiempo, de reactivos químicos para análisis clínicos. En mi caso, esto impide continuar con un tratamiento que estoy realizando. Osvaldo Luis Sala DNI8.702.672

#### Patrimonio histórico

Hace poco se publicó la noticia del remate de cuatro unidades de la Armada desafectadas del servicio, dos de ellas veteranas de guerra. Se trata del aviso Alférez Sobral y la corbeta Guerrico. Esta última es un buque histórico, ya que es el único que entró en combate, cumplió su misión y regresó, dejando en las Georgias del Sur la

#### En la Red

FACEBOOK

El Gobierno dispuso cambios para los pasajeros que tengan problemas con los vuelos



"¡Ya era hora!" Nicolás Manservigi

"Excelente. Primero el pasajero que paga su boleto. Y mantiene a la aerolínea con sus trabajadores"

Alberto Horacio Astorga

"Me parece justo" Noemí Beatriz Di Mauro

OPINIÓN 31 LA NACION | MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

vida del primer suboficial caído en combate, el CP (PM) Patricio Guanca. Además cayeron ese día, 3 de abril de 1982, los dos primeros soldados, infantes de Marina Jorge Aguila y Mario Almonacid. Poco se habla y menos se conoce de esa significativa acción. No figura en el relato oficial. Los veteranos de la Guerrico queremos rescatar piezas significativas para enviar a las localidades de origen de los héroes caídos y preservar la memoria de un buque muy especial en esa guerra. Por ahora, la burocracia va ganando y vemos escurrirse las chances de conservar esas reliquias, algo muy simple de hacer. ¿Será que no nos importa la historia y el malvinismo es mucho más declamado que real? ¿Habrá una autoridad que diga: conserven esas piezas significativas y rematen el resto? Espero y esperamos fervientemente que sí. Andrés Julio Gugliotta Capitán de Fragata (RE) VGM DNI 8.333.657

#### Doble fila

A diario transito distintos barrios de CABA y observo cómo hemos retrocedido muchos años (¿20-30?) en materia de convivencia urbana. Ya desde hace un tiempo se incrementó la mala costumbre de estacionar en doble fila, dejando el auto cerrado, sin siquiera alguien al volante. A esto se suma el hecho de estacionar sobre ambas aceras (en lugares prohibidos), lo cual deja solo un carril para que transiten autos y buses, generando congestionamientos y atrasos descomunales. A esto hay que añadir los contenedores para residuos, las bicisendas de doble vía en calles de una sola mano y otros obstáculos ya conocidos. Por todo esto solicito al jefe de gobierno de la ciudad que nos devuelva algo de orden y a su vez generar una toma de conciencia en los ciudadanos de que cuando se deja el auto en doble fila se obstaculiza el tránsito. Todos sabemos que esto se logra mediante agentes más activos en la vía pública, que multen a quienes rompan estas reglas y también utilizando la tecnología, que tan bien se usa para multar excesos de velocidad, dado que esto genera grandes beneficios al fisco. Pero por sobre todo con una campaña de concientización de la población, a pesar de que a los argentinos parece que nos "concientizan" más la multa y la grúa que otra cosa, o sea, el garrote y no tanto la palabra. Daniel Cohen

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

DNI 13.914.097

IDEAL

# Por una Europa federal y posnacional

**Javier Cercas** 

PARA LA NACION-

MADRID i Europa ideal es esta: una Europa que combina la unidad política con la diversidad lingüística y cultural. Desde la Segunda Guerra Mundial, hemos aprendido que la unidad política constituye la única forma de preservar en Europa la paz, la prosperidad y la democracia, y en los últimos años se han dado pasos relevantes para que la UE deje de ser una confederación y se convierta en una federación, que es lo que debería ser. Pasos políticos y económicos; falta un paso aún más importante: consiste en cambiar la Europa nacional por una Europa posnacional.

La Europa de las naciones se forjó a lo largo del siglo XIX al calor del nacionalismo, que fue el rostro político del Romanticismo y la ideología capaz de cambiar la legitimidad divina del poder, propia de las viejas monarquías absolutas, por la legitimidad popular, propia de las democracias modernas. El problema fue que en el siglo XX esa ideología progresista se convirtió en una ideología reaccionaria, que arrasó Europa en dos guerras mundiales, que en el fondo fueron una única y dilatada guerra nacionalista. La unión de Europa se concibió tras ese apocalipsis como un antídoto contra el nacionalismo, que pese a ello conserva intacto, todavía hoy, su espeluznante poder destructivo, según demuestran la guerra de Ucrania o el surgimiento de las diversas formas del nacionalpopulismo en toda Europa (empezando por España). Por eso, la mejor forma de culminar el proyecto europeo consiste en trocar una Europa plurinacional por una Europa posnacional, donde el sentimiento de

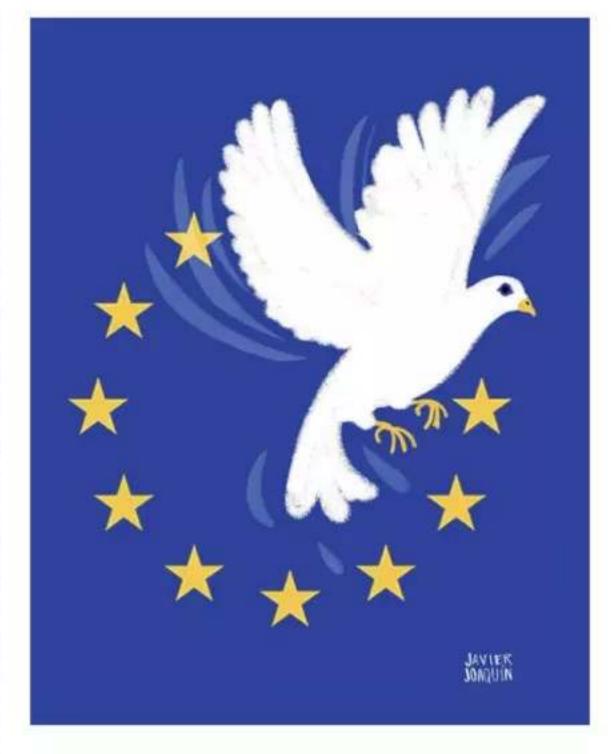

cuestión política, sino una cuestión íntima, personal. ¿Una utopía perniciosa? ¿Una ingenuidad? En absoluto: durante siglos, Europa se desangró en inacabables guerras de religión, hasta que, en el siglo XVIII, la revolución ilustrada extirpó el sentimiento religioso de la vida pública y lo confinó en la privada, con lo que muchísimos europeos dejaron de enfrentarse por motivos religiosos (no así los españoles: en parte a causa de la debilidad de nuestra Ilustración,

pertenencia nacional no sea una nosotros seguimos matándonos por nuestras creencias hasta la Guerra Civil, que también fue una guerra de religión, como en el siglo XIX lo fueron las guerras carlistas). Necesitamos una nueva revolución ilustrada, que excluya el sentimiento nacional del dominio de lo político y lo confine en el de lo privado, para que los europeos dejemos de matarnos por motivos identitarios, como hemos hecho durante dos siglos y seguimos haciendo (no solo los europeos, claro: el conflicto palestino-israelí es

también, en gran parte, un conflicto identitario, nacionalista). No se trata por supuesto de proscribir el sentimiento nacional (como no se trataba en el siglo XVIII de proscribir el sentimiento religioso); tampoco, de que nadie deje de usar su propia lengua y tener sus costumbres y sentirse lo que quiera (alemán, francés o español, catalán o vasco o extremeño): se trata de que, gracias a un potente Estado europeo que blinde la igualdad ante la leyy proteja las diferencias culturales o identitarias o religiosas, cada uno se sienta lo que quiera sin convertir ese sentimiento en un asunto público, y sin que nadie pueda usarlo como dinamita política. Ni las creencias ni los sentimientos deberían formar parte del debate público, porque se puede discutir sobre razones, pero no sobre creencias o sentimientos: los sentimientos son muy respetables (como las creencias), pero en cuanto la política se vuelve sentimental (o se convierte en una fe) deja de ser política.

Una nueva revolución ilustrada: eso es lo que necesitamos en Europa. Como la derecha es constitutivamente nacionalista, esta revolución debería abanderarla la izquierda, que es constitutivamente internacionalista: no la izquierda jacobina, incapaz de emanciparse del marco mental nacional, ni mucho menos la izquierda plurinacional, que propone resolver el problema multiplicándolo, sino una izquierda posnacional. Una izquierda racionalista y no sentimental, que vuelva a las raíces de la izquierda libertad, igualdad, fraternidady abogue por la privatización del sentimiento nacional. ¿Hay alguien por ahí?

#### COSTUMBRE

## Apología del viaje iniciático

Maximiliano Gregorio-Cernadas

PARA LA NACION

1 ue costumbre de los jóvenes nobles europeos, entre los siglos XVII y XIX, emprender un largo viaje iniciático, sobre todo por Italia y Francia, entonces faros de Occidente, al que se conocia como Grand Tour, con objeto de adquirir experiencia en el conocimiento del mundo y que, indefectiblemente, dejaba una huella indeleble en aquellos espíritus juveniles.

Un arquetipo se halla en las Cartas a su hijo sobre el arte de ser un hombre de mundo y un caballero (1774) que el erudito diplomático inglés Lord Chesterfield escribió a su hijo durante sus varios años recorriendo las cortes europeas. Entre nosotros, el célebre militar, diplomático y escritor Lucio V. Mansilla fue alejado de devaneos amorosos y liberales que horrorizaban a su tío el dictador J.M. de Rosas mediante un largo periplo por la India, Egipto, otros países de Oriente, Londres y París, cuyas andanzas recogió en De Adén a Suez (1855). Otros viajes iniciáticos más recordados y próximos

fueron el del Che Guevara por Latinoamérica y el de los Beatles en la India. Actualmente es habitual entre los jóvenes europeos reservarse un tiempo sabático a fin de "ver mundo".

Hace medio siglo, cuando, en 1974, tenía 14 años, realicé un viaje iniciático que habría de transformar mi perspectiva del mundo. Mi padre, capitán de un buque mercante, liberal de espíritu y apasionado de las aventuras ultramarinas, tuvo la visión de que una prolongada travesía me inmunizaría contra los gérmenes extremistas que acechaban a muchos jóvenes argentinos de aquellos trágicos años 70.

En su austero pero muy marinero buque de imponente eslora, de los que en la Segunda Guerra Mundial integraron los convoyes que atravesaban el Atlántico infestado de submarinos nazis para abastecera los aliados, emprendimos un recorrido de tres meses por Brasil, Curazao, Cuba, el Caribe, México y remontamos el Mississippi hasta Nueva Orleans. No recuerdo que mi padre me aleccionara de ningún modo acerca de lo que vi en las dos sociedades más opuestas de aquel periplo -Cuba y EE.UU.-, pero las experiencias fueron, aun para un adolescente, elocuentes e imborrables luego de 50 años.

Entonces Cuba, sostenida por la URSS, vivía un auge de sus relaciones internacionales, evidente en una bahía de La Habana desbordada de naves extranjeras, que debían aguardar varios días antes de conseguir amarrar, aunque desembarcábamos diariamente en lanchones. La simpatía política entre ambos gobiernos cargó nuestras bodegas de granos y de autos, de modo que el ingreso diario a la ciudad era por las calles portuarias y no turísticas, donde era imposible ocultar las generalizadas imágenes de la miseria, el abandono edilicio, la desnutrición, el trueque clandestino, la prostitución, el contraste con la minoría de la nomenklatura a la que estaban destinados esos vehículos argentinos, el opresivo control y los amargos diálogos con los desesperados cubanos.

Poco después, y en el otro extremo del espectro ideológico, la relación se invertiría: desembarcábamos a diario sobre el majestuoso río, atravesábamos las peligrosas y pobres barriadas de afrodescendientes -solo diez años antes se había prohibido la segregación-, hasta llegar a la espléndida Nueva Orleans, una de las ciudades más cosmopolitas de los EE.UU.

Las enseñanzas de aquel cotejo fueron evidentes acerca de quiénes querían vivir, cómo y dónde, hacia dónde querían ir los insatisfechos, ydequeunaamplia igualdad, aunque miserable, oprimida y sin porvenir, no podía competir con una igualdad imperfecta pero abierta al progreso que brinda la libertad.

Sin embargo, la mejor lección quemedejóaquella experiencia fue la relevancia del viaje en sí mismo, que existe un momento en la vida en el que lanzarse a ver el mundo sin sesgos puede enriquecer nuestra cosmovisión y signar el destino de nuestra existencia.

Diplomático de carrera

www.miclub.lanacion.com.ar

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentína. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## La más nefasta de las siembras

Ariel Torres

-LA NACION-

qué le tememos? O, visto al revés, ¿qué es el coraje? -Se lo pregunta Sócrates al general ateniense Laques en un diálogo platónico titulado Sobre la valentía. Perí andréias, en el original. Andréias significaba valor, en griego, y tenía la misma raíz de *andrós*, que era el genitivo de anér, que significaba hombre. De allí que todavía la palabra hombría tenga en español una acepción en la que quiere decir valentía. Impresiona lo que puede durar un prejuicio.

Valor y valentía se originan en el ro merece serlo. mismo verbo latino valuo, cuyo infinitivo es valere, y que no tiene que

ver mucho con el coraje, sino más bien con ser fuerte. Que es lo que pensamos cuando la palabra valor se aplica, por ejemplo, al dinero. Aunque si algo no puede comprarse es el valor. Interesante.

Escribió Borges que hay una cosa de la que nadie se arrepiente en esta tierra, y esa cosa es el haber sido valiente. Más cierto, imposible. Dice Carol Dingle, compiladora de citas, que Anïs Nin observó que "la vida se expande o se contrae de acuerdo con tu coraje". No sé si es verdad, pe-

Vuelvo al tema del valor, porque, aunque me permití una suave chicana más arriba, hay algo muy cierto en la palabra que usaban los latinos e, incluso con sus sesgos, los griegos. El asunto de ninguna manera está en ser valiente. Es una virtud, claro; y la cobardía, todo lo opuesto. Pero ¿qué es el miedo?

Es una emoción profundamente desagradable; empecemos por ahí. No nos gusta sentir miedo. No solo es una reacción instintiva que nos advierte sobre un posible peligro, sino que rehuimos incluso de la sensación del miedo. Da miedo tener miedo. Pero deberíamos ser todos muy valientes, si acaso el coraje fuera una ceguera ante el peligro. No es. Es más bien fortaleza, y ahí cobra sentido el verbo valere. Ser valiente es ser fuerte. Ser fuerte ante una emoción que es tan abrumadora como el amor o tan invencible como la esperanza.

Pero no van a oírme decir que el valiente es el que vence al miedo, porque no creo que funcione así. Para empezar, el coraje no es un rasgo estático. Una vida de infortunios puede volvernos timoratos. Tampoco está aislado de las otras emociones. La fe o el amor pueden

inspirarnos un coraje que no imaginábamos tener. Sobre todo, el valor es algo que se prueba en el mundo real. También los griegos aconsejaban esto desde el Templo de Apolo, donde se leía "Conócete a ti mismo" (la duplicación del pronombre ya estaba en el original, seautón). Platón lo convirtió en el lema de Sócrates.

El miedo tampoco es homogéneo. Mírenlo de frente. Mirarlo es mucho más de lo que en general nos atrevemos a hacer con el miedo. Así que mírenlo de frente y advertirán

Dijo Borges que hay una cosa de la que nadie se arrepiente, v esa cosa es el haber sido valiente

que eso mismo que aterra a nuestro vecino a nosotros nos tiene sin cuidado. Además, eso que nunca antes nos había dado miedo, luego de una experiencia lo bastante traumática, nos cambiará por completo la percepción del mundo. O de una parte del mundo.

Nunca les tuve miedo a los perros. Mis anécdotas con mastines de aspecto temible son numerosas; algunas erizan la piel. Pero en 2010 rescatamos a un cocker inglés al que habían bautizado Orión; supongo que por el mítico cazador. También lo habían malcriado hasta ese punto en que un can se convierte en un déspota. Adorable, pero despótico.

A los pocos días de llegar, sin que mediara ninguna advertencia, como no le pareció del todo cortés que acercara mi cara a la suya, me mordió la boca sin el menor empacho. Uno de sus potentes colmillos me atravesó el labio superior de lado a lado. Me causó un dolor extremo que no le deseo a nadie. Desde ese día, tengo muchos reparos con perros desconocidos. Aprendí a tenerles miedo, cosa para mí insólita. Sé, además, que no hay vuelta atrás. Está instalado; así funcionan nuestras mentes. Ignoro qué es el coraje, pero el miedo se puede sembrar, se puede enseñar, y paraliza a las personas. O a las sociedades. •

### Abbey Road

Edición fotográfica Diego Barros | Texto Mariano Holot



a casa Sotheby's lanza a subasta numerosos objetos icónicos de La cultura popular del siglo XX: fotografías originales, prendas de vestir de figuras de la música y el cine, manuscritos de canciones, discos, documentos personales e instrumentos musicales. Entre estos últimos hay guitarras eléctricas que pertenecieron a leyendas como Eddie Van Halen, Prince y Noel Gallagher. También, el piano de la

imagen, que entre 1973 y 2016 fue utilizado en grabaciones del mítico estudio Abbey Road, meca de músicos de todo el mundo que adquirió fama internacional gracias a que fue donde los Beatles registraron la mayor parte de sus discos. Las notas de este piano resuenan así en múltiples producciones de artistas como Pink Floyd, Paul McCartney, Radiohead, Kate Bush y Foo Fighters, sin olvidar a músicos argentinos como Gustavo Cerati y el grupo Divididos. •

#### **CATALEJO**

Regresos fantasmales

#### Claudio Jacquelin

No es frecuente, pero a veces llegan esas hadas que, a cambio de nada, nos hacen un poco más fácil la vida. En eso se ha convertido para mí un eximioy, sobretodo, generoso expertoen relaciones internacionales. Un curador de publicaciones especializadas, inalcanzables de otra forma, cuyo nombre preservo para evitarle más pedidos que a Papá Noel.

En una de estas sugerencias que envía por WhatsApp (no solo a mí) acaba de recomendar el libro Teorías conspirativas e historia de América latina, de Luis Roniger y Leonardo Senkman, dos destacados investigadores argentinos. La obra, publicada en inglés hace dos años por la editorial británica Routledge, remite a casos concretos y tiene notable actualidad. Más en estos días de regresos fantasmales. Para muestra, dos párrafos de la conclusión: "Los líderes populistas de derecha y de izquierda pueden utilizar el conspiracionismo para recabar apoyos, [...], atacar a la oposición o a una minoría, culpando a estos de desgracias reales e intrigas fabuladas. Al difundir teorías conspirativas, pueden incitar fácilmente a los 'verdaderos creyentes' a pasar a la acción, [...]". "Tal peligro existe desde hace siglos, pero es aún más agudo hoy, en una era de desconfianza institucional, desinformación y fake news". Vale leerlo completo. •





Se define el Rugby Championship Sudáfrica les dará descanso a varias de sus figuras para el choque contra los Pumas ▶ P. 6

Paso en falso en la Davis La Argentina y la dura tarea de regresar a la súper elite tras cinco años ▶ P.7

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo

- www.lanacion.com/deportes
- ₩ www.tanacion.com/dep ₩ @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes
- racebook.com/indeportes

  deportes@lanacion.com.ar





### FÚTBOL » LAS ELIMINATORIAS



Después de las discusiones por el penal de Otamendi cobrado a instancias del VAR, James Rodríguez acertó el remate que le daría el triunfo a Colombia

# A la Argentina la superó el sopor de Barranquilla y un penal muy discutido

La selección cayó por 2-1 ante Colombia, en un clima muy pesado, un partido que luchó hasta el final y se vio condicionado por el penal que derivó en el gol de la victoria local

#### Andrés Eliceche

LA NACION

En el deporte, nadie se prepara para perder. Esa palabra es maldita. Y cuando los éxitos se encadenan, entonces puede parecer que sencillamente esa posibilidad está vedada. Si se toma por válida la enfermiza dualidad que divide el mundo entre ganadores y perdedores, a esta selección argentina solo le cabe el espacio de los primeros: la historia reciente, todavía fresca, la avalan. Allí reside el enorme valor que tiene para Colombia haber dado un golpe sobre el statu quo del fútbol mundial: no cualquiera le gana a este equipo tan cargado de perga-

minos como de orgullo, su motor invisible.

Para lograrlo, hay que consumar algo así como una hazaña. Eso explica la imagen del final de la tarde en la tórrida Barranquilla: camisetas amarillas pegadas unas con otras en abrazos más típicos de una final ganada que de un partido que no definía nada. Y está muy bien valorar así un triunfo injusto desde el mereciómetro, por lo inusual: se cuentan con los dedos de una mano los que le torcieron el brazo a los campeones a lo largo de un ciclo irrepetible. Que está vigente, más allá de esta astilla. Paradojas del deporte: incluso perdiendo, se puede ganar. Aunque el afán resultadista -en el

fútbol, en la calle-inste a creer que eso es mentira.

El plan de partido de Argentina era consecuente con las condiciones atmosféricas: abonada al sopor; Barranquilla esperó a los campeones del mundo con 31 grados y 76 por ciento de humedad a las 15.30, la hora señalada para el comienzo. Yante eso, Scaloni plante ó la idea de que el equipo fuese un bloque que se moviera acompasadamente, sin llaneros solitarios que buscaran una hazaña. Pases lentos -laterales la mayoría de las veces-, escasos desplazamientos en ataque de Montiel y Lisandro Martínez, volantes que no pisaban el área de Vargas... Nadie rompía la inercia, en parte también

porque Colombia no hacía mucho en el tramo inicial del juego para forzar el desarrollo. Al contrario: el respeto por "los rangos", como le gusta decir a De Paul, hacía que los locales no asumieran el protagonismo que podía esperarse.

Pero todo se rompió con una jugada de estrategia, un punto habitualmente alto en la era Lorenzo de Colombia: la selección no marcó bien el germen de un córner, James Rodríguez y Arias le hicieron el 2-1 a De Paul, el capitán lanzó un centro perfecto y Mosquera cabeceó sin oposición. Gol, 1-0 y a transpirar (¡más!). Porque Argentina tuvo que ir a remolque en el resultado, algo que solo le había ocurrido ante

Uruguay en la Bombonera en estas eliminatorias. Aquella noche, la historia se saldó con un 0-2 indiscutible. Ahora había más de una hora por delante para torcer la derrota parcial, en un contexto complejo: si bien un partido de este calibre no se compara con una final -la de la Copa América que ganó Argentina en Miami dos meses atrás-, Colombia ansiaba una victoria que, de llegar, daría la vuelta al mundo. No cualquiera le gana a esta selección.

#### Entre méritos y necesidades

Si a la Argentina le había costado pasar del toqueteo a las jugadas de gol con el 0-0, en desventaja empezó a apelar al juego directo, en general nacido de los pies de Enzo Fernández, su mejor lanzador-discontinuo esta vez-. Y en dos córners orilló el empate dos veces, con los Martínez como protagonistas. Pero no: el primer tiempo se iba con un resultado que no se llevaba bien con el desarrollo. Un elemento que siempre le da un plus a este deporte: no siempre gana el que más méritos acumula. Y como si fuera consciente de eso, James equilibro todo involuntariamente al inicio del segundo tiempo con un pase lateral que capturó Nicolás González, al que por fin se le abrieron las aguas: galopó y definió de zurda, con justeza entre las piernas de Vargas.

El golazo destapó una cara que el partido no había mostrado. La rigidez táctica le dio lugar a un intercambio de ataques, con menos LA NACION | MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### 2 Colombia

#### (4-3-3)

Camilo Vargas **A** (5); Daniel Muñoz (7), Yerson Mosquera (5), John Lucumi (5) y Johan Mojica (6); **Richard Ríos (7)**, Jefferson Lerma (5) y Jhon Arias (6); James Rodriguez (6), Jhon Durán **A** (4) y Luis Díaz (5).

DT: Néstor Lorenzo.

#### 1 Argentina

#### (4-4-2)

Emiliano Martínez (6); Gonzalo Montiel A (4), Cristian Romero A (6), Nicolás Otamendi (6) y Lisandro Martínez (6); Rodrigo De Paul (4), Leandro Paredes (5), Enzo Fernández (5) y Nicolás González (6); Julián Álvarez (5) y Lautaro Martínez (4).

DT: Lionel Scaloni.

Goles: PT, 25m, Mosquera (C); ST, 3m, N. González (A) y 14m, J. Rodríguez (C), de penal.

Cambios: ST, N. Molina (5) por Montiel (A); 18m, M. Acuña (5) por L. Martínez y A. Mac Allister (6) por Paredes (A); 28m, G. Lo Celso por De Paul (A); 33m, J. Córdoba por Durán y K. Castaño por Arias (C); 39m, P. Dybala por E. Fernández (A); 42m, J. Cabal por Mosquera (C), y 47m, J. Portilla por J. Rodríguez (C).

Árbitro: Piero Maza, de Chile (mal).

Estadio: Metropolitano (Barranquilla).

cuidados. Colombia sintió el impacto del error de su emblema,
pero no pasó mucho tiempo hasta
que el VAR llamó al árbitro, Piero
Maza, para invitarlo a ver un posible penal de Otamendi a Muñoz:
lo cobró luego de observar varias
repeticiones, que en ningún caso
entregaron la certeza de la falta. Se
sabe: desde que el fútbol empezó
a ser un juguete manejado con un
control remoto desde una cabina
más parecida a la NASA que al deporte, su esencia se desvirtuó para
siempre.

Nadie había reclamado con énfasis el penal, cuya sanción enojó a Scaloni como no suele verse. Al borde del campo, exaltado, empezó a gritarle al juez chileno cuando pasaba cerca. Sin hacerles caso a los argentinos que lo rodearon antes de ejecutar, James subsanó su pifie anterior con un zurdazo cruzado, impecable. Dibu Martínez, silbado en cada intervención por los efusivos barranquilleros, no lo comió.

El juego entonces se hizo definitivamente atractivo. Colombia, de pronto, sintió el peso de estar ganándole al póster que habita incluso en miles de hogares propios que aman a Messi. Y se retrasó más delo que su propio DT quería. Argentina probó con Mac Allister como nuevo conductor, Acuña por la banda para ser profundo, Lo Celso para imaginar un pase filtrado y hasta Dybala en los últimos minutos. Armas para buscar el empate, un deseo más hijo del amor propio que de la necesidad puntual: ningún resultado en la fecha iba a quitarle a la Argentina el liderazgo en el camino al Mundial 2026. Pero esta selección se hizo grande así, peleando también cuando no parecía haber un premio grande en juego. Esta vez, no le alcanzó. Y Colombia celebró una victoria que vale en sí misma como pocas: desde ahora puede decir que le ganó a la mejor selección del mundo. •

#### EL ENFOQUE

# Una sensación desconocida, sin revancha exprés

Cristian Grosso

En seis años del ciclo Scaloni, la selección se asoma a un balcón desconocido. Nada grave, vale aclarar de inmediato. Podía perder, claro, ante Colombia, hoy, el rival más calificado de América del Sur, en la hoguera de Barranquilla y sin Lionel Messi. Y por un penal muy discutible. Esta vez no es un drama para la Argentina, solo queda una sensación algo extraña porque no tendrá revancha exprés. La Albiceleste siempre se había podido recomponer de inmediato, en días, detrás de las poquísimas derrotas oficiales del mandato dorado.

Con la Colombia de Néstor Lorenzo apenas se trató del quinto traspié por todas las competencias de la FIFA. Hasta ahora, la selección se había sacado la espina casi en un suspiro para aliviarse rápidamente de la desazón que instala una derrota.

Cuando cayó 2-0 en el debut de la Copa América 2019 precisamente con Colombia, a los cuatro días rescató un empato 1-1 con Paraguay -providencial penal atajado por Armani-para sostenerse en el torneo (y sostener a Scaloni). Cuando le ganó Brasil 2-0 en las semifinales de esa misma Copa, cuatro días después derrotó 2-1 a Chile por el tercer puesto y nació el espíritu salvaje de un plantel hermanado y ambicioso. Cuando pareció que se le venía el mundo encima tras caer 2-1 con Arabia Saudita en el debut del Mundial, a los cuatro días superó 2-0 a México y se encendió la mecha hacia la gloria eterna. Y cuando Uruguay y Bielsa le dieron una lección y le ganaron 2-0 en la Bombonera el año pasado, cinco jornadas más tarde la Argentina construyó otro Maracanazo: 1-0 en Río de Janeiro, con gol de Nicolás Otamendi para borrar el invicto histórico como local del Scratch en las eliminatorias.

La selección siempre reaccionó a la adversidad. Siempre pudo saldar esa deuda ipso facto. Nada de cuotas, pagó al contado el disgusto. Ahora deberá gestionar la paciencia: faltan 30 días para el 10 de octubre, cuando viajará a Venezuela. Quitarse esa electricidad del cuerpo llevará más tiempo, una buena ocasión para poner en práctica una lección que Lisandro Martínez le confió a LA NACION: "Perder está bueno porque es cuando más crecés y cuando más fuerte te hacés".

Pero la robustez del ciclo no se discute. Todos los parámetros lucen confiables: madurez colectiva, crecimiento individual por el desembarco de varias piezas en clubes más poderosos, vena competitiva a salvo y una base de jugadores más amplia entre la vigencia del plantel campeón mundial y una crepitante ala renovadora.

No serán semanas de una severa autocrítica ni rotundas reformas para continuar en octubre – Venezuela, y luego Bolivia en casa – una ruta eliminatoria hacia 2026 que ya se encuentra bien orientada. Nada cruje en la selección. Sí, habrá que convivir con una sensación de desazón por un período más extenso del acostumbrado. Al campeón del mundo le debe fastidiar una derrota. Eso es orgullo.





Dibu quedó envuelto en las facilidades defensivas que aprovechó Mosquera para su gol

GETTY

# Dibu Martínez jugó un partido especial, con el morbo del penal

Eje de las miradas, abucheado por el público, el arquero no estuvo cerca en los goles locales

#### Leandro Contento PARA LA NACION

La tarde que podía coronarlo como el arquero argentino con más vallas invictas en la historia de las eliminatorias no terminó de la manera esperada. Emiliano Martínez no pudo batir el récord de Sergio Romero y recibió el hostigamiento del público local a lo largo de los 90 minutos. Héroe del triunfo argentino en las semifinales de la Copa América 2021, en la que Dibu provocó a los jugadores colombianos y tapó tres de los cinco penales ejecutados, los hinchas cafeteros se hicieron sentir y abuchearon al marplatense ante cada intervención. El resultado, para colmo, se resolvió con un tiro desde los 12 pasos.

Barranquilla no le sienta bien al arquero de 32 años. En 2021, meses antes de la Copa América, disputó allí su segundo partido con el buzo albiceleste y debió ser reemplazado en el primer tiempo por un choque con Yerry Mina. Argentina se imponia 2-0 en el Metropolitano y, tras su salida, terminó empatando 2-2. Pero Dibu se tomó revancha y brilló en la semifinal de la Copa América de Brasil en una tanda memorable. "Mirá que te como, hermano", le vaticinó al propio Mina, que falló un penal decisivo. Este martes, el zaguero no estuvo presente por acumulación de amarillas y fue su reemplazante, Yerson Mosquera, quien al fin pudo con el número 23.

En 2022, Martínez volvió a lucirse ante Colombia en el triunfo 1-0 de la selección argentina en el Mario Alberto Kempes. Aquella noche, reeditó su duelo personal con Miguel Borja, con quien también había tenido un cruce en la Copa América, y tapó una pelota clave arrojándose con todo el cuerpo. En la final de Estados Unidos, en tanto, Dibu también recibió silbidos de parte de la parcialidad tricolor pero logró mantener su arco sin caídas. Brindó la seguridad de siempre y no falló nunca en el juego aéreo. El villano perfecto de una Colombia que hasta este jueves le había marcado un solo gol (Luis Díaz, en el tiempo regular de la semifinal de 2021) en 400 minutos.

Martínez genera amores y odios. Los argentinos lo adoran porque de sus manos llegaron una Copa América, luego de 28 años de espera, y un título mundial, que volvió al país después de casi cuatro décadas. Los rivales, en cambio, no le perdonan sus actos controversiales y sus gestos subidos de tono. Sin embargo, su capacidad bajo los tres palos no entra en el plano de la discusión.

Aunque no tuvo su mejor partido, con una salida en falso en el primer gol y volando hacia el palo contrario en el tanto de James

Rodríguez, Dibu volvió a lucirse en el final con una infernal atajada ante Daniel Muñoz que hizo recordar a su inolvidable mano a mano frente el francés Kolo Muani. Plantado en la puerta del área chica, estiró su pierna izquierda y ahogó con la punta del botín el tercer grito del conjunto de Néstor Lorenzo. Aun así, Martínez no se fue conforme con su actuación ni con el resultado y tras el pitazo del chileno Piero Maza golpeó una cámara que grababa desde cerca su salida del terreno.

Esta vez, Martínez no brilló y Argentina sumó una derrota que no compromete su clasificación (continúa como líder en la tabla de posiciones), pero que deja un sabor agridulce tras la muy buena victoria en casa frente a la Chile de Ricardo Gareca. El arquero, además, no pudo alcanzar su 13º encuentro por eliminatorias con el arco en cero y alcanzar de esa manera la marca de Chiquito Romero, quien alcanzó ese número de vallas invictas en partidos de clasificación. Dibu mantuvo su arco invicto en seis encuentros de la eliminatoria rumbo a Qatar (Paraguay, dos ante Uruguay, Perú, Brasil y Colombia) y en otros seis en el camino rumbo al Mundial 2026: Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil y Chile. De todos modos, Martínez disputó apenas 17 compromisos por eliminatorias, mientras que Romero 35 para llegar a esa cifra.

Dibu se fue del estadio sin hablar, masticando bronca por la derrota y muy caliente con la actuación del árbitro. De hecho, fue uno de los primeros jugadores argentinos en increpar a Muñoz por su supuesta simulación en el área y uno de los más ofuscados con el árbitro tras la sanción de la falta. Advertido por el juez y limitado por la nueva regla (los arqueros ya no pueden hablar ni gesticular antes de los penales), Dibu hizo un repiqueteo sobre la línea y voló hacia el palo opuesto elegido por James. Una pequeña derrota personal que no alcanza a empañar su presente.

#### FÚTBOL » LAS ELIMINATORIAS



Scaloni indica: "Están atentos para sancionar si uno dice una palabra de más"

"Para ser mejor el espectáculo debe ser mejor el horario. Siempre nos buscan estas cosas: acá, el horario; en Chile, la altura. Es normal, están jugando contra la mejor selección del mundo".

RODRIGO DE PAUL VOLANTE

"El calor y la cancha seca no nos permitieron hacer nuestro juego. Fue un partido difícil y sabemos que las eliminatorias son difíciles".

LAUTARO MARTÍNEZ DELANTERO

"Adentro de la cancha no fue penal... pero jugamos contra un gran rival y es parte del fútbol perder. Lo raro es que no hayan visto la de Julián [Álvarez] y que ésta la vayan a revisar al VAR tan rápido".

LEANDRO PAREDES VOLANTE

# Scaloni, mensajes cortos para ofrecer una mirada crítica

Esquivó polemizar por la sanción del penal que selló la derrota, pero apuntó al horario del juego y a las imágenes del VAR que condicionan

#### Alberto Cantore

LA NACION

Disconforme, aunque desde antes del partido. La derrota 2 a 1 frente a Colombia no aumentó el descony Canadá. tento del seleccionador Lionel Scaloni, que sí profundizó la discrepancia por el horario del partido más que por la agobiante temperatura. En la charla con los medios evitó centrarse en la actuación del árbitro Piero Maza, aunque hizo un llamado de atención por la primera imagen que proyectó el VAR para que el chileno sancionara falta y penal de Nicolás Otamendi sobre el lateral Daniel Muñoz: el capitán James Rodríguez ejecutó con clase y sentenció el resultado.

Para el entrenador campeón del mundo, la caída en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, se impone como la séptima del exitoso ciclo: el rival tuvo motivos para desatar su felicidad, porque es el primero que celebró por duplicado frente a la Argentina desde que el pujatense tomó la conducción. El tropiezo duele, en particular porque es el se-

gundo en las últimas cuatro presentaciones en la aventura de las eliminatorias para el Mundial 2026, que tendrá por primera vez tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

"Yo hablé del horario del partido, no del calor: no es para un espectáculo. El calor es para los dos, pero no me parece sano el horario para que los futbolistas desarrollen su potencial. Podría jugarse a las 17, a las 19 [se jugó a las 15 hora local]. Lo dije antes, los que deciden, que no sé quiénes son... Era un partido para ver a dos selecciones que están arriba y que para destacarse necesitan de su juego. No es excusa, Colombia ganóy hay que felicitarlo", alertó Scaloni, que en la jornada anterior al encuentro había resaltado que no estaba de acuerdo con la hora de comienzo.

Cada tema que el seleccionador abordó, tuvo un corto desarrollo. Como si se contuviera de exponer algún pensamiento que equivaliera a un llamado de atención de la Conmebol. "A partir del penal se jugó muy poco. Hicimos un buen parti-

do de acuerdo a las circunstancias. Se perdió, hay que levantar cabeza y seguir. Sentíamos que pudimos no solo empatarlo, sino también ganarlo", analizó Scaloni, que celebró con efusividad el gol que anotó Nicolás González, en el inicio del segundo tiempo, y que tras la sanción del penal protestó con énfasis las decisiones del árbitro Maza. Por pasajes, escapándose de los límites del corralito y desde muy cerca de la línea del campo de juego. En la rueda de prensa hizo amagos de que se involucraría en arremeter contra los cobros del chileno, pero rápidamente desactivó los comentarios que podían resultar altisonantes. "Julián [Alvarez] tiene un pisotón enorme, no veo falta de él, pero pitaron falta y se terminó la jugada. A veces toca del lado nuestro, hay que agacharla cabeza y seguiro dice una palabra de más", comentó el DT que lleva seis años como conductor, con la conquista de una Copa del Mundo y dos Copa América.

"El equipo compite más allá del resultado. Perdíamos, lo empatamos y viene la jugada del penal. Más

allá de una jugada al final, tuvimos cerca de hacer más goles: las sensaciones son positivas, porque es un gran rival, un gran equipo y juega bien. Estoy enojado porque no me gusta perder, pero es lo que hay, porque después dicen que no sabemos perder. A Muñoz le dije que fue el único que no protestó [el penal], y fue a él. A veces toca para un lado, otra vez para nosotros. Es triste que después del penal el partido no se jugó, eso es lo que me molestó más que perder", expuso Scaloni, que para la ventana de septiembre no tuvo a disposición al capitán Lionel Messi, con el que seguramente contará para la próxima doble fecha, en octubre, que tendrá a Venezuela y a Bolivia como rivales.

El cobro del penal desencajó a los integrantes del cuerpo técnico. A Scaloni, pero también a Pablo Aimar: se enseñaron molestos con Maza, que sancionó tras el llamado desde el VAR, donde actuaron sus compatriotas Juan Lara y Benjamín Saravia. "El penal condicionó el partido. A nivel psicológico ellos tuvieron un empujón y a nosotros nos puso un poco nerviosos. Me gustaría que se mejore la primera imagen que se le muestra al árbitro en el VAR. Siempre lo dije, porque en la primera imagen que va a ver el árbitro es la que parece que lo tocan, que aparentemente hay un toque y creo que esa imagen detenida al árbitro lo condiciona, después de no cobrar falta durante el juego. Por eso creo puede ser una cosa a mejorar: que muestren directamente toda la jugada", deslizó Scaloní, que desea enfocarse en los cuatro partidos con los que la Argentina cerrará el calendario de las eliminatorias y no enredarse en situaciones que alimentan un saludable debate, pero que no siempre es bienvenido. •

### El resto de la fecha

#### 1 PARAGUAY

#### O BRASIL

#### La mano de Alfaro se vio contra Brasil

Gustavo Alfaro ajustó rápido a Paraguay y anoche, en Asunción, venció a Brasil, que continúa a los saltos en las eliminatorias. Diego Gómez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami, hizo el gol. Los brasileños dominaron el campo, pero no tuvieron profundidad.

#### **O** VENEZUELA

#### O URUGUAY

#### Rochet salvó al equipo de Bielsa

Con numerosas ausencias por las sanciones de la Conmebol por las peleas en la Copa América, Uruguay rescató como visitante un empate 0-0 con Venezuela por la buena tarea del arquero. "El resultado fue generoso con nosotros", calificó Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.

#### 1 CHILE

#### 2 BOLIVIA

#### Gareca: "Esto no es una vergüenza"

Bolivia ganó como visitante en las eliminatorias después de 31 años y en Chile mandan la preocupación y las críticas contra el DT Ricardo Gareca. Algañaraz y Terceros marcaron para el vencedor; Vargas logró el empate parcial. "Nadie está contento con una derrota, pero que digan vergüenza no lo merecemos. Esto no es una vergüenza", dijo Gareca.

#### 1 ECUADOR

#### O PERÚ

### La primera victoria con Beccacece

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, se reencontró con el triunfo y, como local, se reacomodó en las posiciones. Enner Valencia, de cabeza, concretó el gol para el conjunto amarillo.

#### Hasta hoy

| EQUIPOS    | P  | J | G | E | P | GF | GC | D  |
|------------|----|---|---|---|---|----|----|----|
| Argentina  | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4  | +8 |
| Colombia   | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9  | 5  | +4 |
| Uruguay    | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5  | +8 |
| Ecuador(*) | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6  | 4  | +2 |
| Brasil     | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9  | 8  | +1 |
| Venezuela  | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6  | 7  | -1 |
| Paraguay   | 9  | 8 | 2 | 3 | 3 | 2  | 3  | -1 |
| Bolivia    | 9  | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| Chile      | 5  | 8 | 1 | 2 | 5 | 4  | 12 | -8 |
| Perú       | 3  | 8 | 0 | 3 | 5 | 2  | 10 | -8 |

Los 6 primeros clasifican al Mundial de forma directa.

El 7 jugará Repechaje.

(\*) A Ecuador se le descuentan 3 puntos por mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores.

#### FÚTBOL » EL ARBITRAJE EN LA MIRA

# Los jueces más polémicos: antecedentes, críticas y las decisiones de la AFA

Los casos más recordados, sanciones implícitas, indulgencias y aquella reunión a la que Tapia convocó para bajarle el tono a las críticas; Merlos dirigirá Tigre-Gimnasia, por la fecha 14

#### Alejandro Casar González

La temporada 2024 quedará en la historia como aquella en la que AFA citó a los dirigentes de la Primera A para que bajaran los decibeles en sus críticas arbitrales. Lo hizo en marzo, luego de las protestas públicas devarios entrenadores por errores reiterados. Medio año después, la mala actuación de Andrés Merlos en la Copa Argentina, en el partido entre Boca y Talleres, el sábado, en Mendoza, enardeció a Andrés Fassi, presidente del club cordobés. "Hablo de cuatro o cinco serviles, árbitros y abanderados, que para una causa determinada, y enviados para perjudicar o beneficiar, ponen en vulnerabilidad la credibilidad del muy buen arbitraje argentino que tenemos", lanzó Fassi.

La AFA no interpreta lo mismo que Fassi: asignó al juez un partido de la próxima fecha de la Liga Profesional, Tigre vs. Gimnasia, este sábado, a las 20. No es lo mismo que hizo diez años atrás, por cierto.

#### Castigado por la propia AFA

Sucede que la hoja de servicios del árbitro nacido en San Rafael, Mendoza, hace 43 años, destila polémica. Tras su debut en la primera división, los hinchas de Lanús y Arsenal recuerdan un 3-2 del cuadro granate en la Fortaleza en 2014. Con los cinco minutos de tiempo agregado ya consumidos, el local consiguió el gol del empate. Martín Palermo, entonces entrenador del conjunto del Viaducto, protestó de forma acalorada. El árbitro le respondió agregando otros sesenta segundos. Y Lanús volvió a convertir. Merlos luego admitió su error: "Todos somos personas y nos podemos equivocar, pero las agresiones no tienen justificativo". Le costó caro: la AFA, que pensaba promoverlo a juez internacional al año siguiente, postergó su nombramiento. Lo concretó recién a fines de 2019, con el de otro árbitro que la pasó mal alguna vez por fallas garrafales: Nicolás Lamolina.

Merlos se mantuvo fuera de los flashes por cinco años. Hasta que, también en 2019, durante un partidoentre Central Córdoba, de Santiago del Estero, y Almagro expulsó a Leandro Acosta, del equipo tricolor, en una acción que no ameritaba la tarjeta roja. Incluso se enfrentó con el futbolista.

Ya en esta temporada, Merlos fue protagonista de un 2-2 entre Newell's y San Lorenzo, en Rosario. Su actuación en el encuentro, y la de Sebastián Zunino en el VAR, motivaron un reclamo Mauricio Larriera, DT del equipo leproso. "No tengo pruebas, pero estoy viendo cosas muy raras. El VAR está en Ezeiza, ¿no? Está en la torre de control, ¿no? ¿Qué están haciendo en Ezeiza? Con todo respeto lo digo", se quejó el uruguayo.

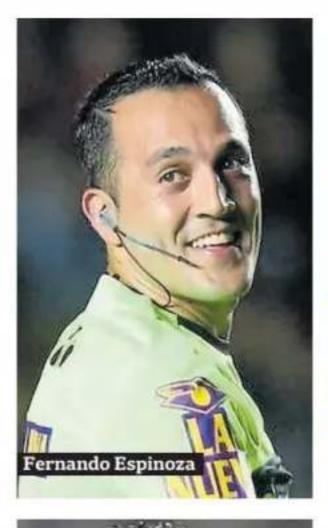

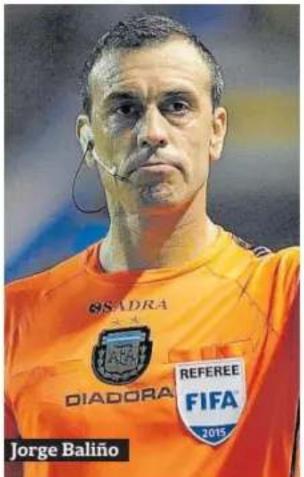

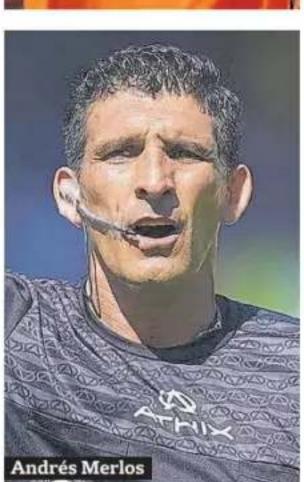

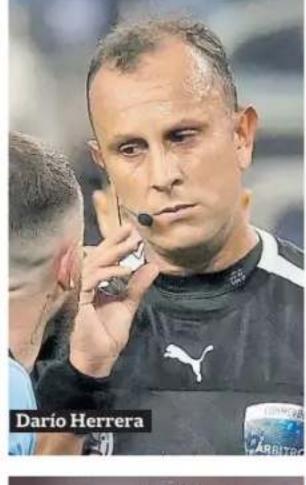



#### Dóvalo y la furia de Tevez

Luis Lobo Medina

仚

Al igual que Larriera y Fassi con Merlos, un referí criticado por directores técnicos durante la presente temporada es Pablo Dóvalo. Hasta marzo, fecha de la gran polémica con Independiente, en Avellaneda, era el que más partidos de Barracas Central había controlado en la A, 14. Lo seguían Yael Falcón Pérezy Merlos, con 10; Luis Lobo Medina, con 6, y Nicolás Lamolina y Ariel Penel, con 5. Barracas Centrales el clubde Claudio "Chiqui" Tapía.

Con "El Flaco", al que así llama Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA, el Guapo había conseguido 61,9% de los puntos. Dóvalo tuvo una polémica actuación en el Libertadores de América que motivó la protesta de Carlos Tevez, entonces entrenador del Rojo, que terminó con un intercambio de cartas documento. "Nos robaron, jugamos contra 14. Fue muy obvio, sabíamos que iba a ser así. Es como que un chorro te avisa que te va a robar y va y te roba".

El mensaje llegó a los entrenadores e incluso a futbolistas. Federico Girotti, delantero de Talleres, hizo catarsis en público luego de que su equipo fuera eliminado de la Copa de la Liga frente a Independiente. 
"Nos quisieron sacar y nos sacaron. Todas las bol... que se vienen hablando, bueno, ahí tienen. Nos sacaron. Nos quieren tumbar desde hace varios meses", protestó. Horas después, acudió a Instagram para retractarse: "Pido disculpas a la Asociación del Fútbol Argentino y al Sr. [Pablo] Toviggino [tesorero, al que había nombrado en su mensaje público] por mis dichos pospartido. Mis intenciones no fueron ofender. Me dejé llevar por las emociones".

#### El penal que no cobró Baliño

En las últimas semanas, Jorge Baliño se volvió otro juez cuestionado. Acompañado por Silvio Trucco y Luis Lobo Medina en el VAR, no cobró penal por un pisotón de Luis Advincula, de Boca, a Enzo Copetti, de Rosario Central, en la Bombonera. El partido se extinguía y con ese disparo no concedido el visitante habría podido empatar un encuentro que perdió por 2-1. Baliño no sancionó y sus asistentes de video no le avisaron del error "obvio y claro", acción que prescribe el protocolo. "Es una jugada debatible. Sigo sos-

teniendo que la decisión de no penal es la correcta. El defensor juega el balón, es muy claro, y para mí es la principal consideración para no cobrarlo", dijo después Baliño.

También había sido noticia en abril: designado en el VAR, asistió a Yael Falcón Pérez en el superclásico por los cuartos definal de la Copa de la Liga. El juez principal y su colaborador Juan Pablo Belatti habían convalidado un gol de Cristian Lema, de Boca, en contra, pero Baliño llamó para avisar que la pelota no había ingresado en su totalidad.

#### Lobo Medina y Heinze

El tucumano Lobo Medina, por caso, actuó en el VAR en ese partido de Boca contra Rosario Central e hizo lo propio en aquel empate entre Barracas Central e Independiente, el que generó la furia de Tevez. Un informe de 2018 del portal Solo Ascenso lo señalaba como "el juez de las polémicas", luego de una suma de actuaciones cuestionables tanto en el Federal A –del que provienecomo en la Primera Nacional.

Elaño pasado, ya en la Liga Profesional, Lobo Medina fue increpado por Gabriel Heinze, entonces DT de Newell's, que jugaba con Huracán. Tras un 1-1, los futbolistas leprosos le protestaron al árbitro y Juan Sforza fue expulsado. El Gringo calmó a los suyos, pero no ocultó su fastidio contra Lobo Medina: "Para ser árbitro hay que mostrar personalidad. Son los jugadores los protagonistas, no son ustedes. No sean tan malos. Piensen, pensá un poco. Éste es tu trabajo. ¡Educá, educá!", reclamó.

#### Gil, a favor de Riestra

No todas las acciones polémicas suceden en la Liga Profesional. Riestra, debutante en 2024 en la Primera A, alcanzó la categoría superior con una campaña llena de cuestionamientos. Los fallas arbitrales que lo acompañaron en su upgrade al máximo nivel se extendieron a la Copa Argentina, en cuyo torneo de este año el Malevo se benefició con una equivocación grosera de un juez casi desconocido.

Joaquín Gil vio infracción en un artística pirueta de Gonzalo Bravo cuando el defensor Cipriano Treppo pasó por al lado de él en el borde del área chica de Comunicaciones. Habían transcurrido 97 minutos y 13 segundos, dentro de los 9 minutos añadidos, y el revuelo fue tal que Gil terminó expulsando a un suplente del equipo amarillo y negro, Edison Giménez, y la ejecución tuvo lugar siete minutos y medio después. Nicolás Benegas convirtió el penal. Con el 1-0, Riestra, el club del abogado Víctor Stinfale, pasó esa primera rueda, en febrero. "Comu" se despidió del certamen.

La responsabilidad era del referí: la Copa Argentina no tiene VAR. "Me avisaron que este árbitro era peligroso", comentó luego Ezequiel Segura, presidente de Comunicaciones. Gil tenía, en torneos de ascenso, antecedentes de desempeños que habían terminado en escándalos, incluidos empujones e intentos de agresión. Gil iba a dirigir al lunes siguiente Rafaela vs. Mitre y fue removido. Lo reemplazó en la designación un conocido: Baliño.

#### Herrera, Espinoza y Talleres

Hay otros dos árbitros históricamente cuestionados por Talleres: Darío Herrera y Fernando Espinoza. Fassi habló varias veces con Beligoy para que el primero de ellos no dirigiera a la T. En febrero de 2020, el equipo cordobés jugó con Arsenal y padeció dos expulsiones, decidas por Herrera. "Me reuní con Beligoyy le pedí que cuidara a Talleres", reconoció Fassi por entonces. A la semana siguiente, contra San Lorenzo, Talleres volvió a sufrir dos expulsiones. Los hinchas cordobeses recuerdan a Espinoza por otro partido: en febrero, en el estadio Kempes, cobró un penal, por una infracción inexistente según ellos, en favor de Argentinos.

#### Otro Beligoy, pero...

El Bicho, a su vez, fue perjudicado hace una semana en el Bosque platense. El árbitro novio un planchazo de Nicolás Garayalde, de Gimnasia, a Gastón Verón y más tarde expulsó incorrectamente a Jonathan Galván. Y el Lobo ganó con un penal de Pablo De Blasis. Diego Rodríguez, arquero y capitán de Argentinos, se descargó ante los micrótonos: "No se mide con la misma vara a Argentinos, y eso duele. Nosotros nos rompemos el lomo y sentimos que nos están perjudicando. La veía venir, en algún momento iba a pasar. Los fouls eran todos para ellos; para nosotros, todas amarillas. Se vivió en la cancha". ¿El árbitro? Sebastián Martínez Beligoy, sobrino del director nacional de Arbitraje.

#### **POLIDEPORTIVO »** LA FÓRMULA 1 Y EL RUGBY CHAMPIONSHIP

### Revolución oficial: Adrian Newey será desde 2025 parte de Aston Martin

El diseñador de los Red Bull y otras escuderías aceptó la oferta de Stroll y se irá a Silverstone

Un movimiento tan importante casi que era imposible de ocultar. Desde hace algunas semanas su nombre domina la escena de la Fórmula 1. Finalmente, ayer todo se oficializó para terminar con las especulaciones. Por eso, el anuncio tuvo la altura de un traspaso de un piloto de una escudería a otra. Es que Adrian Newey, uno de los ingenieros clave para la cosecha de títulos en la categoría, es un personaje demasiado pesado como para no generar ruido con su salida de Red Bull y llegar a Aston Martin para intentar que la escudería británica dispute una corona.

Newey es considerado un especialista en la aerodinámica y su talento le ha valido para diseñar monoplazas campeones en diferentes equipos, como mánager técnico del equipo, es decir, el principal responsable del apartado técnico del vehículo. Es por eso que la llegada de Newey a Aston Martin en 2025, programada para el 1º de marzo, cuando se cumplan los seis meses desde el anuncio y pueda empezar a trabajar en la fábrica de Silverstone, resultó muy impactante en el Gran Circo.

Si bien está claro que Newey no sería determinante para el diseño del monoplaza de Aston Martin en de 2025, que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll la próxima temporada, sí será vital su desempeño para enfocarse en el proyecto de 2026, cuando la categoría estrenará nuevo reglamento aerodinámico y de motores.

Con Newey, Lawrence Stroll, el director de Aston Martin, completará su Dream Team tras haber contratado a Dan Fallows en 2023 y en 2024 a Enrico Cardile, que será director técnico de la escudería. Además de contar con Andy Cowell, ex especialista de motores de Mercedes. Stroll quería a Newey y le hizo una oferta multimillonaria para que acepte salir de Red Bull, pero según explican los especialistas de la Fórmula 1, no se trató sólo de dinero lo que motivó a Newey a dar el paso, sino que una visita "secreta" a la nueva fábrica de Aston Martin terminó de ser la clave para cerrar el acuerdo. ¿Cuánto ganará Newey? De acuerdo con una información de la BBC, embolsará 35 millones de euros al año, lo que en un contrato por cinco temporadas le asegura un total de 175 millones. Una cifra impactante, que ni varios pilotos estrella llegan a percibir. El diario inglés The Times, además, habla de que Newey tendrá, además, una participación en el paquete accionario de la escudería.

"Sentía que necesitaba un nuevo reto. Y hacía finales de abril decidí que quería hacer algo distinto. Pasé mucho tiempo con mi mujer debatiendo qué tenía que hacer a continuación, nos tomamos nuestro tiempo para decidir. He tenido mucha suerte en haber conseguido lo que aspiraba desde hace 12 años, ese deseo de ser ingeniero en automovilismo", dijo Newey en la presentación en Aston Martin, transmitida en vivo por redes.

Y agregó: "Hay que mantenerse fresco y necesitaba un nuevo reto para ello. Lawrence y yo nos hemos ido conociendo a lo largo de los años. Anuncié que dejaba mi equipo y estoy halagado de que muchos equipos se hayan interesado. Pero, Lawrence y su entusiasmo son muy persuasivos. Si miras atrás, hace 20 años, los jefes de equipo eran los dueños, y en esta nueva era él es el único dueño activo en el equipo. Es un sentimiento distinto, de la antigua escuela. La opción de ser accionista y socio nunca se me había ofrecido, tenía ganas de desarrollar y esto fue una decisión natural. Me gusta llegar, trabajar con todo el mundo. Me gusta trabajar de varias formas, en solitario en mi mesa de dibujo para tener ideas. Mi segunda forma es trabajar con mis ingenieros en todos los departamentos. Y la tercera es ir a las carreras para ver que sienten los pilotos y traducir las sensaciones de los coches en lenguaje de ingeniería".

Estar en el mismo equipo que Fernando Alonso resultó una de las consulta lógicas para Newey y el ingeniero respondió: "Fernando y yo hemos peleado durante muchos años, ha sido mi archienemigo por momentos. Estuvimos cerca de que se unierá a Red Bull en 2008, pero desafortunadamente no pudo ser y seguimos peleando el uno con el otro. Alonso es una leyenda y estoy encantado de trabajar con él". •



Newey será parte del equipo de Aston Martin

X/ASTONMARTINFI

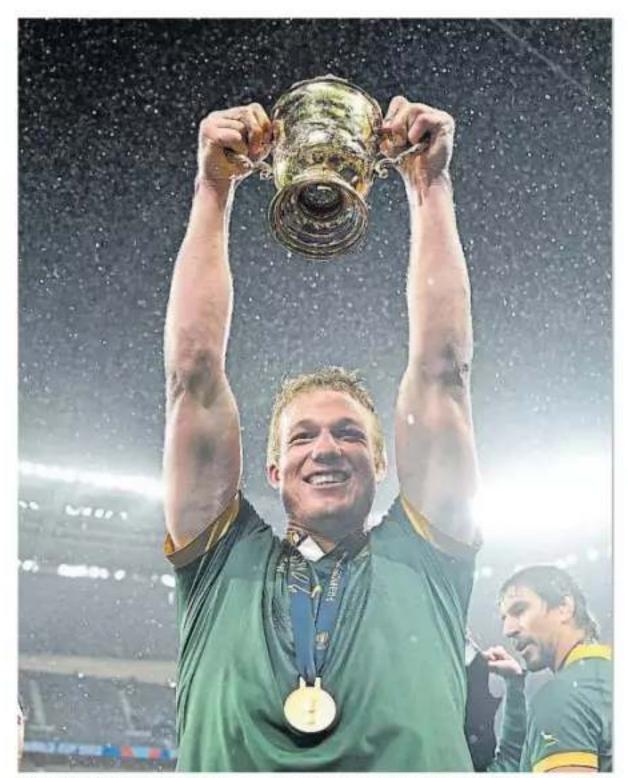

Pieter-Steph Du Toit, figura sudafricana, tendrá descanso WORLD RUGBY

### Sudáfrica guardará a varias de sus figuras frente a los Pumas

El coach Erasmus les dará descanso y no viajarán a la Argentina siete jugadores clave

Alejo Miranda PARA LA NACION

De todas las virtudes que llevaron a Sudáfrica al bicampeonato mundial, acaso la más saliente sea la de contar con un plantel de 35/40 jugadores en el que todos están en un nivel superlativo. Pueden cambiar los nombres, pero nunca cambia la fisonomía del equipo. El bomb squad (el banco de suplentes) se convirtió en una marca registrada. Así y todo, el hecho de que los Springboks vengan a la Argentina sin varias de sus principales figuras no deja de ser un incentivo adicional para los Pumas.

El entrenador Rassie Erasmus dio a conocer el plantel que viajará a la Argentina para la quinta y penúltima fecha del Rugby Championship, el sábado 21 del actual en Santiago del Estero, y como había anticipado, dejó a un grupo importante descansando en su país y preparando la revancha pactada para siete días má tarde en Nelspruit. Con cuatro victorias en cuatro partidos, los Springboks tienen una cómoda ventaja en la cima de las posiciones, con 18 unidades, pero cierran la competencia con dos encuentros ante el único equipo que los puede sobrepasar: los Pumas (10 puntos).

Así, los Springboks vendrán a la Argentina sin los siguientes titulares: Pieter-Steph du Toit, el mejor jugador de la final del Mundial de Francia 2023; Cheslin Kolbe,

el mejor wing del mundo; Sacha Feinberg-Mngomezulu, el sorprendente joven que apareció este año y se ganó la 10; Willie le Roux, el veterano fullback; Damian de Allende, potente centro; Frans Malherbe, experimentado pilar, y Bongi Mbonambi, hooker.

En cambio, sí contará con una serie de figuras que asustan por sí solas: Eben Etzebeth, Siya Kolisi, Handré Pollard, Malcolm Marx, Kwagga Smith, Ox Nché, Lukhanyo Am. Es posible que algunos de ellos tengan descanso en el último test, dependiendo del resultado. Entre los convocados aparecen una serie de jugadores con poca experiencia, donde los Pumas podrían sacar alguna ventaja: Johan Grobbelaar (hooker), Nicolaas Janse van Rensburg (segunda línea), Ben-Jason Dixon o Jan-Hendrik Wessels (terceras líneas).

No es la primera vez que Erasmus recurre a un equipo mixto, con muchos jugadores de recambio. Lo hizo, por ejemplo, en el segundo partido del certamen ante Australia, en Perth, donde realizó 10 cambios en la alineación titular. Otro equipo, mismo resultado. Los Pumas lo padecieron en carne propia en 2021: en el inicio del Rugby Championship se enfrentaron en semanas consecutivas en Port Elizabeth y los Springboks sólo repitieron dos titulares (y sólo ocho jugadores entre los 23) entre un partido y otro; ganaron los dos.

Esta vez, los Springboks vienen

de ganar dos durísimas batallas en casa ante los All Blacks, dos partidos que empezaron en desventaja y remontaron a pura determinación. La última vez que habían ganado una serie ante Nueva Zelanda había sido en 2009. Ahora quedaron a un paso de ganar el segundo Rugby Championship en historia, el primero en versión completa ya que el único antecedente se dio en la versión reducida de 2019 (tres partidos). Tendrán un fin de semana de descanso antes de un largo viaje a Buenos Aires (vía San Pablo), para luego trasladarse a Santiago del Estero, un destino incómodo. El plantel se reunirá este miércoles en Stellenbosch para retomar los entrenamientos.

"Nos mantuvimos abiertos a nuestra política de intentar dar a la mayor cantidad posible de jugadores de nuestro plantel la oportunidad de jugar contra los mejores equipos del mundo", justificó Erasmus. "Creemos que jugar contra la Argentina en Santiago, donde esperamos un encuentro durísimo frente a una multitud hostil, será una gran prueba para este grupo de jugadores. Los jugadores que decidimos dejar descansar han hecho su parte esta temporada y sus cuerpos merecen un descanso, así que pensamos que lo mejor para ellos sería pasar tiempo con sus familias antes de reencontrarse con nosotros en Nelspruit".

Durante el último Mundial, los Springboks hicieron famosa la expresión Bomb squad para referirse a su banco de suplentes, que ingresaba en los segundos tiempos para darle un nuevo impulso al equipo. Muchas veces ingresando todos al mismo tiempo, o con pocos minutos de diferencia, apenas comenzado el segundo tiempo, muchas veces con una composición de seis y hasta siete forwards entre los ocho suplentes. Su profundidad va incluso más allá de los 23 que entrar a jugar los sábados. Los Pumas tendrán la misión de relativizar ese poder.

#### El plantel

La delegación estará compuesto por los siguientes 28 jugadores:

PILARES: Thomas du Toit (Bath), Vincent Koch (Sharks), Ox Nché (Sharks), Gerhard Steenekamp (Bulls).

**HOOKERS:** Johan Grobbelaar (Bulls), Malcolm Marx (Spears).

SEGUNDAS LÍNEAS:

Eben Etzebeth (Sharks), Nicolaas Janse van Rensburg (Montpellier), Salmaan Moerat (Stormers), Ruan Nortje (Bulls).

TERCERAS LÍNEAS: Ben-Jason Dixon (Stormers), Siya Kolisi (Sharks), Elrigh Louw (Bulls), Kwagga Smith (Blue Revs), Marco van Staden (Bulls), Jasper Wiese (D-Rocks), Jan-Hendrik Wessels (Bulls)..

MEDIO-SCRUMS: Jaden Hendrikse (Sharks), Cobus Reinach (Montpellier), Grant Williams (Sharks).

APERTURAS: Manie Libbok (Stormers), Handré Pollard (Leicester Tigers).

CENTROS: Lukhanyo Am (Sharks), Jesse Kriel (Eagles). WINGS: Kurt-Lee Arendse (Bulls), Makazole Mapimpi (Sharks), Canan Moodie (Bulls).

FULLBACK: Aphelele Fassi

(Sharks).

LA NACION | MIÉRCOLES II DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### POLIDEPORTIVO » TENIS Y POLO



El capitán Coria, muy preocupado; la Argentina deberá ganarle el viernes a Gran Bretaña

GETTY

### La Argentina queda muy expuesta cuando se trata de la elite

Mal arranque en la Davis: en la etapa de grupos de las Finales, cayó 2-1 ante Canadá

Sebastián Torok

LA NACION

Es curioso pero, a diferencia de lo que sus intérpretes muestran en el circuito ATP semana tras semana. el equipo argentino de Copa Davis no se muestra a la altura de la súper elite desde hace tiempo. Con motivo de la etapa de grupos de las Finales, valiosa instancia que otorga los ocho boletos para los cuartos de final de noviembre en Málaga (lugar en el que nuestro país no compite desde 2019), la Federación Internacional de Tenis publicó un registro de alto impacto que desnuda la realidad. El equipo nacional ocupa el puesto Nº 20 de los países de la Copa Davis, el lugar más bajo desde que se introdujo el ranking en 2001. La clasificación se basa en los resultados de los últimos cuatro años; en el caso argentino abarca las capitanías de Gastón Gaudioy, desde 2022, de Guillermo Coria.

El AO Arena de Manchester, sobre superficie dura y bajo techo, es el escenario en el que la Argentina empezó a buscar un lugar entre los mejores ocho. Los dos primeros del grupo D, que completan Canadá, Gran Bretaña y Finlandia, viajarán a España antes de fin de año. Teniendo en cuenta el poderío de los locales (cuentan con Jack Draper, semifinalista del US Open y top 20, además de Daniel Evans y fuertes doblistas), derrotar a los canadienses se planteaba como una gran necesidad para los argentinos. Pero la derrota por 2-1 ante los norteamericanos, en un estadio semivacío (se jugó en horario laboral/escolar), actuó como un mazazo en el arranque de la semana, complicado el panorama.

Ni Francisco Cerúndolo (31°) ni Sebastián Báez (26°), los argentinos de ranking individual más valioso del tour, tuvieron chances ante Denis Shapovalov (100°) y Felix Auger-Aliassime (21°). En el primer encuentro, el porteño cayó por 7-5 y 6-3; en el segundo, el de Billinghurst perdió por un doble 6-3. Andrés Molteni y Máximo González, una pareja establecida entre las mejores del circuito desde la temporada pasada, ganaron por 2-6, 6-3 y 6-2 ante Shapovalov y Vasek Pospisil, de 34 años, 664° del mundo en singles y con escasas actuaciones en la actualidad.

"Vamos a guardar la formación hasta último momento: esto es ajedrez", había dicho Coria un dia antes del partido frente a Canadá. La lógica y los antecedentes indicaban que, a nivel estratégico, Cerundolo fuera el singlista número l de la Argentina y, de ese modo, se midiera con el mejor de los canadienses, Auger-Aliassime (ya que el argentino triunfó en el último desafío entre ambos, en el Masters 1000 de Miami 2023, y los historiales pesan en la mente y en el juego de los protagonistas), pero Coria decidió que el porteño fuera el singles 2 (y así, Báez, de mejor ranking, el 1) y se enfrentara con Shapovalov, contra el que había perdido en su único cruce previo, en París-Bercy 2022.

Curiosamente, el movimiento de piezas dejó afuera a Tomás Etcheverry, el argentino que mejor rendimiento tuvo en el reciente Abierto de los Estados Unidos (cayó en la tercera ronda ante el alemån Alexander Zverev, flamante número 2). Además, colocó a Báez en una condición que no le resulta amigable: bajo techo tenía un récord de 4-13 (23.5% de efectividad). Auger-Aliassime, en cambio, es un experto en torneos indoor: sus cinco títulos en el ATP Tour fueron en esas condiciones y también jugóotras cuatro finales de ese modo. Con las caídas individuales en Manchester, el equipo nacional perdió sus últimos ocho singles en la fase de grupos de las Finales: las de este martes su sumaron a las padecidas ante Suecia, Italia y Croacia, en Bolonia 2022, también bajo la gestión del Mago Coria. Por esa instancia, el último éxito argentino fue en noviembre de 2019: Diego Schwartzman contra el chileno Cristian Garín (un largo tiempo).

"Para Argentina, si nos tocaba perder, lo ideal era 2-1 para todo lo que queda. Molto y Machi sacaron adelante un partidazo que empezó complicado, con setabajo. Podía pasar de arrancar 2-0 abajo en los singles. Jugábamos contra dos grandes rivales. Shapovalov tuvo un nivel altísimo; juega así, pero no venía demostrando ese nivel de top 15. Aliassime también demostró un gran nivel, como es habitual. Nos ganaron muy bien porque fueron mejores. Estuvieron atentos a las oportunidades que se les presentó y no las soltaron", dijo Coria.

La Argentina tiene hasta el viernes para asimilar el mal trago y planificar la serie frente a Gran Bretaña. Dependerá de una buena actuación ante Drapery compañía y de la complicidad de los resultados de las otras series para llegar al duelo del sábado, con Finlandia, con chances de quebrar la racha y regresar a la súper elite de la Copa Davis, el lugar al que pertenece por su rica historia. •

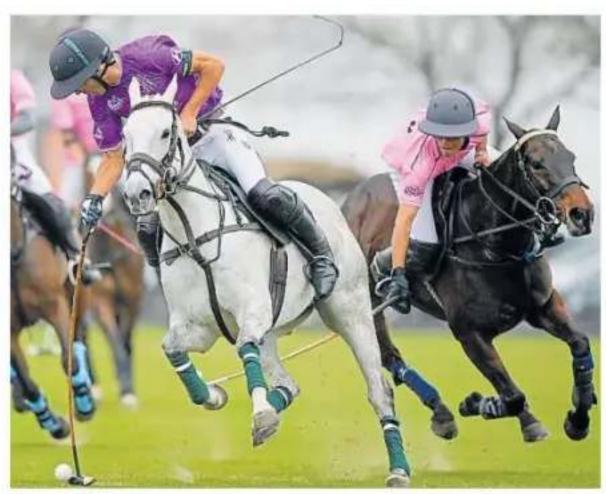

Ulloa, el 10 goles que más desafía a los cracks de Cañuelas s. FILIPUZZI

### No todo es Cambiaso y Castagnola: Hilario Ulloa presenta pelea

En Pilar, comenzó el Abierto de Jockey Club, la antesala de la Triple Corona

Juan de Dios Vera Ocampo
PARA LA NACION

Empezó el Abierto del Jockey Club, antesala de la Triple Corona. La 59ª realización reúne a seis equipos de entre 25 y 32 goles de handicap y, al cabo de la primera jornada, desarrollada en el predio Alfredo Lalor, que la Asociación Argentina de Polo posee en Pilar, se perfila un candidato fuerte: La Hache, una equilibrada estructura liderada por Hilario Ulloa y que completan tres jóvenes de gran presente e impredecible futuro, los hermanos Tomás y Benjamín Panelo y Paco de Narváez.

La Hache resolvió pronto el asunto frente al firme La Dolfina Colibrí, cuarteto voluntarioso pero de menor jerarquía individual y precario funcionamiento colectivo. Los Panelo dominaron el medio, Ulloa auxilió como siempre y De Narváez fue una pesadilla para el cancerbero Alejo Taranco.

Mientras Bautista Bayugar tuvo cuerda, y margen de maniobra, La Dolfina Colibrí dio pelea, pero luego pasó a ser un sufrido partenaire. Se supo inferior, pero nunca se entregó. Luchó como pudo. El marcador final, 17-6, es claro. Rubrica la contundencia del ganador y expone el bajo vuelo ofensivo de su rival. Ulloa, un número l con el 2 en la espalda, manifestó: "An-

#### La Hache 17

nado, poco logró hacer. •

Paco de Narváez, 6; Hilario Ulloa, 9; Benjamín Panelo, 9, y Tomás Panelo, 9. **Total: 33**.

duvimos bien. Hay que tener en

cuenta que era el primer partido

de la temporada y siempre queda

la intriga de cómo responderá uno

y, sobre todo, cómo lo harán los

caballos. La verdad, es un placer

jugar con estos chicos, juegan un

huevo". Una actuación tan redon-

da ilusiona con el título, que es el

objetivo: "Uno siempre quiere ga-

nar y sabemos que contamos con chances. Pero cuidado: el viernes

tenemos un partido complicado

contra Scone", declaró prudente.

Scone es la escuadra de los dos

Adolfo Cambiaso (padre e hijo),

Lukín Monteverde y el patrón

australiano David Paradice, y el

La apertura de la zona A fue otra

historia. Black Hound y La Ense-

nada compitieron en igualdad de

condiciones, mientras Dubai-La

Natividad, con Bartolomé (h.) y Ca-

milo Castagnola, Facundo Pieres y Rashid Albwardy, se prepara para

el viernes. El partido, esas escasas

acciones transcurridas entre foul

y foul, también se definió tempra-

no. Francisco Bensadón retrasó su

posición y con mayor panorama

controló el desarrollo e impuso el

ritmo. Black Hound encontró un

funcionamiento fluido, aceitado

por goles de sencilla elaboración,

y terminó doblegando por 14-10 a

La Ensenada, que, algo desorde-

restante adversario de la zona B.

#### La Dolfina Colibrí 6 Mia Cambiaso, 2; Bautista García, 7;

Bautista Bayugar, 8, y Alejo Taranco, 8. **Total: 25.** 

Progresión: La Hache, 3-0, 4-1, 7-2, 11-4, 13-5 y 17-6.
Goleadores de La Hache: De Narváez, 4; Ulloa, 4; B. Panelo, 3, y T. Panelo, 6 (4 de penal). De La Dolfina Colibrí: García, 1; Bayugar, 4 (2 de penal), y Taranco, 1.

Jueces: Gastón Lucero y Matías Baibiene. Árbitro: Hernán Tasso. Cancha: Nº 6 de AAP, Pilar.

#### Black Hound 14

Francisco Bensadón, 7; Jesse Bray, 6; Joaquín Pittaluga, 8, y Santiago Toccalino, 7. **Total: 28.** 

#### La Ensenada 10

Ernesto Gutiérrez, 0; Juan Britos (h.), 9; Alfredo Bigatti, 9, y Juan Martín Zubía, 9. Total: 27. **Total: 27**.

Progresión: Black Hound, 2-2, 6-5, 7-5, 11-7, 13-8 y 14-10.

Goleadores de Black Hound:
Bensadón, 2; Bray, 1; Pittaluga, 9 (7 de penal), y Toccalino, 2 (1 de penal). De La Ensenada: Gutiérrez, 1; Britos, 3 (1 de penal); Bigatti, 2, y Zubía, 4 (3 de penal).

Jueces: Guillermo Villanueva y José Ignacio Araya. Árbitro: Hernán Tasso. Cancha: Nº 2 de AAP.

#### CONTRATAPA



# La AFA vs. Fassi, entre pistolas y negocios

Ezequiel Fernández Moores

Noray Nakis, miembro del círculo íntimo de Julio Grondona, estaba furioso. Sintió que Deportivo Armenio había sido robado. Persiguió al árbitro. Puso su auto a la par, sacó un revólver y disparó al aire. El Tribunal de Disciplina de la AFA lo suspendió por un año. Nakis (esto sucedió cerca de veinte años atrás) elevó una queja formal. Denunció que no fue escuchado y pidió a Grondona la expulsión de los miembros del Tribunal. El presidente de la AFA citó a todos a su despacho. "¿Pero tiraste o no tiraste?", le preguntó a Nakis. "Sí, pero al aire", respondió Nakis, acaso convencido de que Grondona estaría de su lado. "¿Y no lo mataste?", lo sorprendió Grondona. Miró cómplice a los miembros del Tribunal: "Bueno muchachos, suspéndanlo por pelotudo. Y si apelás", le "advirtió" a Nakis, "que te den cinco años más".

No es una anécdota el arma que denunció en estos días el árbitro Andrés Merlos al Tribunal de la AFA. "Hijo de puta, de acá no salís", asegura Merlos que lo amenazó un acompañante de Andrés Fassi, mientras le mostraba un arma de fuego. El presidente de Talleres estaba furioso tras el error grosero que permitió el gol de Boca, el sábado pasado en Mendoza, por la Copa Argentina. Fassi negó todo. Acusó él a Merlos de agresión. Y, lo central, descargó el lunes la denuncia más valiente contra una política de favores y castigos de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia, cuidadosa en canchas de peso, pero evidente en categorías del ascenso, en la fulminante subida a Primera de su querido Barracas Central. Y, también, en la torpeza de darle a Merlos el partido del sábado. Sin VAR. Y, peor aún, sabiendo que Merlos tenía viejas cuentas con Fassi, a quien ya había denunciado en 2022.

Es la AFA del campeonato de 28 o 30 equipos. Los no descensos. Los cambios en pleno torneo. Las provocaciones de los laderos vía Twitter. La impunidad.

Fassi no recibió apoyos públicos de sus pares. Pero sí políticos. Esa es la verdadera batalla. El gobierno del presidente Javier Milei y su aliado Mauricio Macri vs. la AFA. Clubes SAD vs. Asociaciones Civiles. "Trasparencia", invocan unos. "Negocios", responden otros. Fassi formó su carrera dirigencial en México, una Liga de clubes en manos de corporaciones, multipropiedad, hasta nueve jugadores extranjeros por equipo, dineros narcos, Federación bajo control eterno de la TV y, desde hace un tiempo, crisis severa de la selección y campeonato sin descensos.

El Grupo Pachuca, al que Fassi (vicepresidente hasta 2022, hoy accionista y consejero) ayudó a ganar una docena de títulos, creció en su momento gracias a favores políticos en el Estado céntrico de Hídalgo. Le dejaron al Pachuca por dos pesos. Le donaron terrenos valiosos. Negocio inmobiliario. Y el boom. Escuelas, clínicas, canchas, hotel, Universidad del Fútbol. Lo cuenta, entre otros, un gran informe de 2007 del Dominical del diario El Universal: "La Ultratrampa Tuza".

Hombre de acción, Fassi volvió al fútbol mexicano el año pasado. Con el FC Bravos de Juárez, en sociedad con Alejandra de la Vega y su esposo, el petrolero texano Paul Foster, exlimpiador de tanques de refinerías, hoy millonario de Forbes, un crecimiento que incluyó una denuncia de la estatal mexicana Pemex, que en 2011 demandó a una de sus (ex) empresas (Western Refining) acusándola de comprarle gas robado a grupos del crimen organizado. La sociedad del matrimonio con Fassi posee también en España al club

Oviedo e hizo intentos por Málaga, Granada y Espanyol.

Conel Grupo Pachuca, Fassi controló, entre otros, a Atenas de San Carlos, Uruguay: cuatro técnicos (incluído Diego Forlán), decenas de jugadores, infraestructura nula, inferiores diezmadas, resultados pobrísimos y críticas duras, especialmente para Juan Pablo Fassi, hijo de Andrés. El acuerdo de 25 años duró apenas dos.

¿Y Talleres? Un éxito. Fassi lo sacó de la quiebra y del descenso y lo llevó a pelear campeonatos. Lo reconocen hasta sus opositores, que además apoyan su reclamo por un fútbol más limpio. Eso sí, creen que Fassi ganaría fuerza si hiciera en Talleres lo que le pide a la AFA. Gerenciador primero, presidente luego elegido por los socios (hoy en segundo mandato), Fassi busca seguir a través de una nueva reforma estatutaria que contemple además la posible conversión en una SAD.

La agrupación "Talleres es de su gente" no se opone al debate. Pero quiere dos cosas: eliminar el requisito de haber sido dirigente para poder ser candidato (más aún en un club con tan pocas elecciones previas). Y, clave, que puedan votar todos los socios (unos 70.000) y no solo los cien representantes autorizados (que no fueron votados por nadie y responden al propio Fassi). "¿Qué legitimidad tiene Fassi si su asamblea de cien representantes le da el club por treinta años a él mismo?", me dice Matias Del Pino, vocero del sector opositor. "Fassi decide la SAD y el inversor es Fassi", grafica David de la Colina, su presidente. Hay una marcha de hinchas convocada hoy frente a la AFA en defensa de los clubes Asociaciones Civiles. La puja promete más episodios. Pero sin disparos al aire. Y sin armas de fuego. •

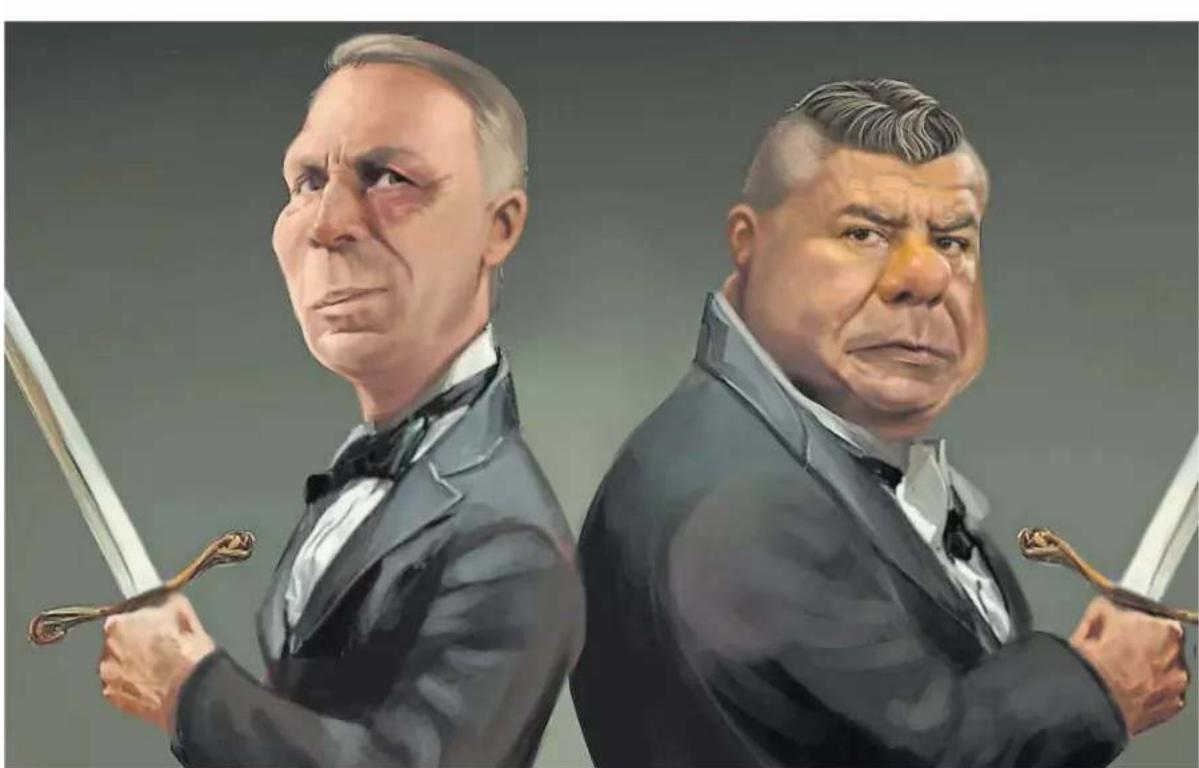

SEBASTIÁN DOMENECH

#### » FÚTBOL

#### Kane: dos goles y 100 partidos con Inglaterra

Con 68 tantos, es el máximo goleador en la historia de la selección

Aunque todavía no obtuvo títulos colectivos en el nivel de clubes y selección, la carrera de Harry Kane es la de una individualidad de primer nivel internacional. En su partido N° 100 con Inglaterra marcó los dos goles en el 2-0 sobre Finlandia en la segunda fecha de la segunda división de la Nations League.

El delantero de Bayern Munich es el máximo goleador de la historia del equipo británico desde hace más de un año, cuando superó los 53 tantos de la trayectoria de Wayne Rooney. Kane suma 68 conquistas en un centenar de cotejos, además de 19 asistencias.

Inglaterra, que busca el ascenso a la primera división de la competencia, encabeza el Grupo B con seis puntos, junto a Grecia, que venció 2-0 a Irlanda. Tras la desvinculación de Gareth Southgate luego de la Eurocopa, The Three Lions es dirigida de manera interina por Lee Carsley, que estaba a cargo de los juveniles. Las especulaciones de la prensa británica apuntan a que Pep Guardiola es un candidato a asumir al final de esta temporada, en junio próximo, cuando finalizará su contrato con Manchester City. El entrenador catalán, después de obtener la última Premier League, ya adelantó que difícilmente renueve el vínculo por el desgaste de un ciclo que cumplirá ocho años. Y en otra oportunidad reconoció que en una siguiente etapa de su carrera le gustaría dirigir a un seleccionado. Su adaptación al estilo de vida inglés es otro punto a favor.

Con 100 cotejos en Inglaterra, Kane ocupa el 10° puesto en el ranking de presencias, liderado por el exarquero Peter Shilton, con 125 cotejos. Kane quedó emparejado con Rooney y Bobby Charlton, quienes también marcaron cuando disputaron el partido 100. Las dos definiciones de Kane fueron en Wembley, estadio que lo tiene como el máximo anotador de Inglaterra. •

#### La guía de TV

#### Fútbol

MUNDIAL FEMENINO SUB 20
18.30 » Argentina vs. Alemania. Los octavos de final. Dsports2
(612/1612 HD)

#### Tenis

9 » Finlandia vs. Gran Bretaña.

Dsports (616/1616 HD)

10 » Italia vs. Brasil y Republica Checa vs. España. Dsports2
(612/1612 HD)

23.55 » Alemania vs. Chile.

Dsports (610/1610 HD)

Leonardo Sbaraglia.

Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# "Hay personajes que se instalan al lado tuyo y adentro tuyo"

El actor argentino revela cómo personificó al periodista José De Zer en El hombre que amaba los platos voladores; adelanta sus otros proyectos y reflexiona sobre su evolución profesional

#### Marcelo Stiletano

LA NACION

"Lo primero que me aparece es esto. Estar rodando una toma, mirar al cielo y comprobar que en algún lugar hubo magia. Alguien nos está hablando acá". Frente a LA NAcion, en el comienzo de una extensa charla, Leonardo Sbaraglia se activa con el primer recuerdo del a los platos voladores. Como si en el gesto quisiera abarcar con su cuerpo un espacio cada vez más grande para no dejar nada afuera. Ese movimiento es la representación perfecta de una expresión a la que volverá varias veces durante el diálogo. "Tenés que expandirte. Hay personajes, estén donde estén, que empiezan a instalarse

al lado tuyo y adentro tuyo", dice. Uno de ellos es José De Zer, una figura convertida en mito desde la TV argentina de los años 80, sobre todo como artífice de las más recordadas crónicas sobre fenómenos extraterrestres que se recuerdan en nuestra historia mediática.

Aquellos relatos recurrían a monumentales dosis de fantasía para presentar la realidad de otra manerodaje de El hombre que amaba ray convertirla en noticia televisada en la pantalla del viejo Nuevediario. Con ese mismo espíritu, moviéndose todo el tiempo entre lo verosimil y la imaginación, Sbaraglia lleva al cine el momento cumbre de la carrera de De Zer, aquel revelador viaje a las sierras de Córdoba que lo convirtió en artífice de las más recordadas crónicas sobre supuestos fenómenos extraterrestres. Continúa en la página 2

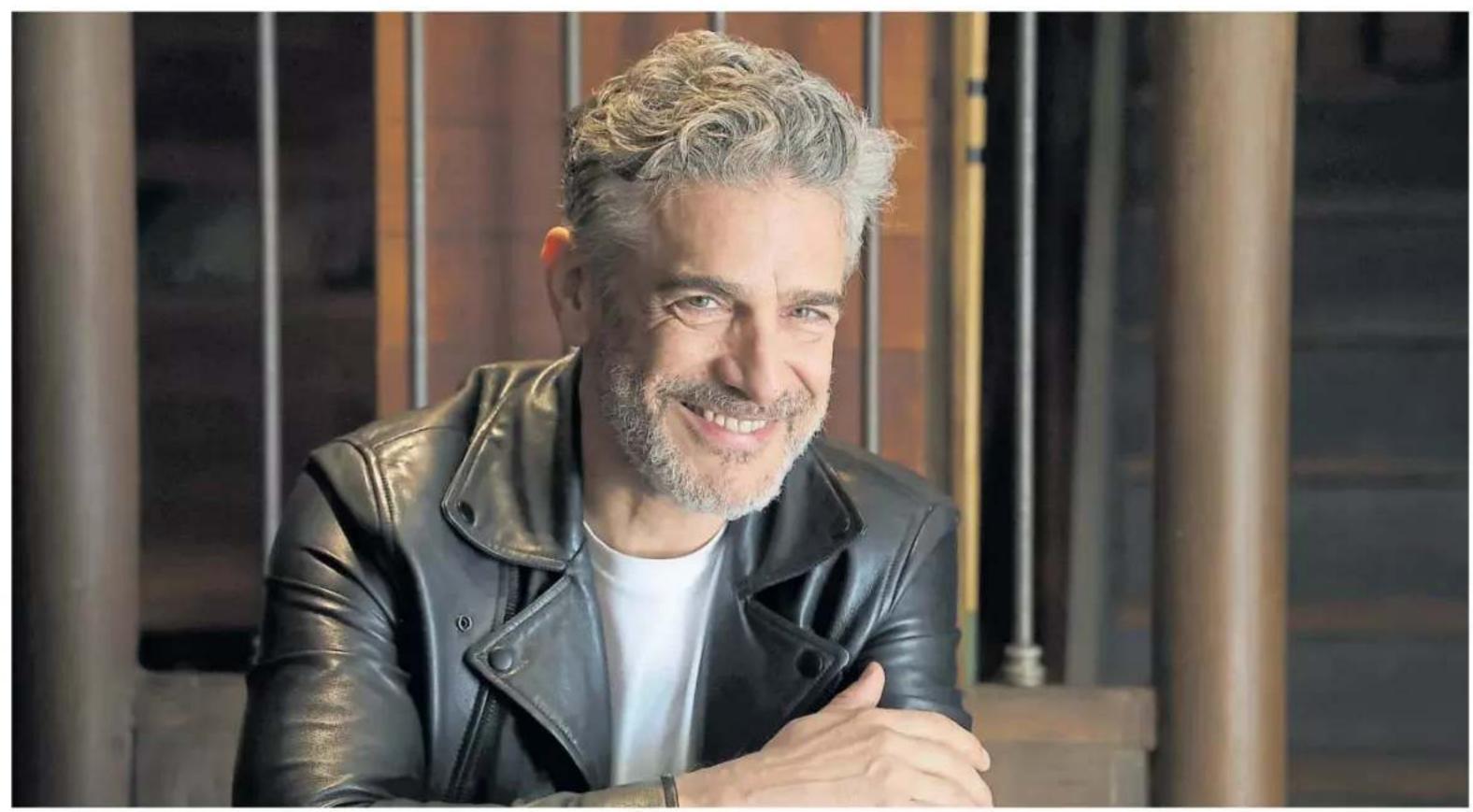

"Yo dejé entrar en mi vida a José De Zer", dice sobre su nuevo papel

FABIÁN MARELLI

### Premios que desnudan la TV

MARTÍN FIERRO. Detrás de los galardones surge una pantalla en mutación

dicado a la entrega de los premios Martín Fierro funciona como la radiografía más aproximada del estado de la televisión argentina en ese momento. Este año, tal vez inspirado en un acto de pudor más consciente que involuntario, pero nunca reconocido, el propio canal encargado de la transmisión (y al mismo tiempo líder de las medi-

ceremonia durante el segmento previo a través de un graph que ni siquiera mencionaba la palabra televisión.

Se hablaba allí de "la fiesta más importante del espectáculo", un eufemismo que sirvió para disimular aquello que en algún momento debería discutirse, aunque probablemente el público tenga mucho ciones de audiencia desde hace más claro el diagnóstico que la

Cadaaño, el programa especial de- muchísimo tiempo) anticipó la mayoría de los profesionales del medio: nadie parece tener muy en claro qué es hoy la televisión abierta en la Argentina, cuáles son sus alcances, sus propósitos y sobre todo su identidad. Mucho menos hacia dónde va. en un escenario expuesto a una mutación permanente e indefinida. Y los Martín Fierro no hicieron más que desnudar ese estado de situación. Continúa en la página 3



Telefe noticias se llevó el galardón más importante





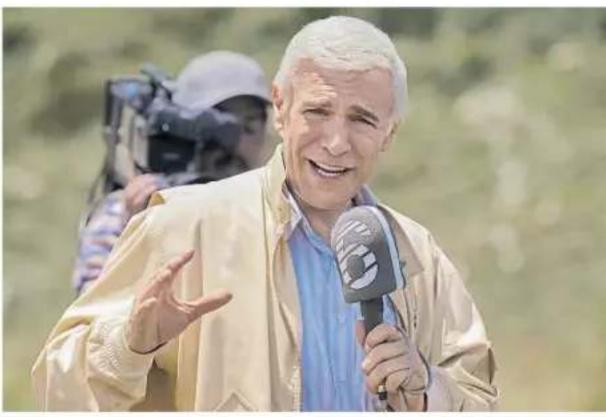

En su interpretación de José De Zer

NETFLIX



Una ficción con mucho de biografía

NETFLIX

Viene de tapa

De eso habla El hombre que amaba los platos voladores, dirigida por Diego Lerman (Refugiado, La mirada invisible, Una especie de familia, El suplente) que se estrenará en los cines argentinos el jueves 26 de este mes y llegará a Netflix el 18 de octubre. Antes, a partir del próximo viernes 20, participará en la competencia oficial del Festival de San Sebastián.

Sbaraglia está convencido de que todo lo que rodea a esta película parece formar parte, parafraseando a los Beatles, de una gira mágica y misteriosa. "Yo debuté en el cine con La noche de los lápices, que habla de aquellos hechos trágicos de 1986. Es el mismo año en el que transcurren los hechos que vive José De Zer en esta película. Y el preestreno de El hombre que amaba los platos voladores es el 16 de septiembre, aniversario de la Noche de los Lápices. Es reloco todo", detalla Sbaraglia, mate en mano y con gesto de asombro.

#### -Coincidencias que en el fondo no parecentales.

-Hay algo en este caso que no sabemos muy bien dónde está, que no conocemos y que encierra un misterio. Una trama que no terminamos de comprender hasta que Y llegaste, por lo que venís conde pronto todo empieza a cruzarse. Un mes antes de empezar esta película yo estaba filmando la serie de Menem y ahi vivi una serie de situaciones afortunadas que también se dieron acá.

-¿Recordás alguna?

escena que, al final, no quedó en la película. Yo tenía que salir desnudo, desesperado y loco, totalmente obsesionado con esa montaña de la que supuestamente emanaba el misterio. Eran las 6 de la tarde, el cielo encapotado, se estaba largando a llover. Y en el momento exacto caer rayos que parecian efectos especiales. Todos nos quedamos con la idea misma de la muerte. la misma sensación.

-¿Cuál?

-Que hay cosas que uno puede imaginary tienen de entrada un sentido mágico. Y que la ciencia quizás pue-

# Leonardo Sbaraglia. "Cuando bajás de la montaña empezás a hacerte otras preguntas"

Con estreno previsto para el 18 de octubre próximo, el actor interpreta al periodista José De Zer en la nueva película de Diego Lerman; su trayectoria, personajes que lo marcaron y sus anhelos

trigo para que un pueblo entero se alimente. Esas cosas al principio se atribuían a algún sentido mágico y muchodespués empezó a entenderse que forman parte en realidad de un sistema que antes era desconocido para el hombre. Misterioso.

-Tenés 54 años y 40 de carrera. tando, a una etapa de tu vida en la que reconocés que hay cosas que están fuera de tu entendimiento y no sabrías explicar.

-Cuando ya pasaste la cima de la montaña y empezás a bajar, vislumbrando algún tipo de final, empezás -Un día estábamos rodando una a hacerte otras preguntas. Ese es el tema de la película, y por qué no, el de toda la humanidad. Frente a la mortalidad uno empieza a encontrar respuestas vitales.

> -No siempre. A veces nos encontramos de frente con la angustia, por ejemplo.

-Quiero decir que uno intenta dide la toma, atràs mio, empiezan a rigirse siempre en la busqueda de respuestas vitales para sobrellevar

> -¿Y qué tipo de respuestas salieron a buscar Lerman y vos en esta película?

-Un año antes del rodaje, Diego me dio el primer guion, muy diferente da explicar dentro de 300 o 3000 al que quedó. Ahí ya me dijo que años. Como la lluvia que devuelve quería contar la historia de una el agua a la tierra y de allí nace el persona que empezaba a perder el



En este momento de mi vida estoy encontrando personajes que me obligan a expandirme, que me ayudan a superar mis propios límites"

"José y el Chango Torres, el camarógrafo que interpreta maravillosamente Sergio Prina, son como el Quijote y Sancho Panza".

contacto con los ejes de la realidad. Después se sumaron otras versiones, más lo que fuimos improvisando y agregando mientras filmábamos. Hacer esta película fue algo muy fuerte, que se relaciona con las etapas de la vida que nos toca seductores. atravesar. Nuevos lugares en los que uno se va parando. Por eso no puedo separar a esta película de lo que me pasó el año pasado cuando me tocó hacer de Carlos Menem.

-¿Cómo fue eso?

-Menem y De Zer son personajes que te obligan a expandirte. Empiezan a estar al lado tuyo, adentro tuyo, en la imaginación o energéticamente.

-¿Será porque se trata de personas reales y no seres de ficción? -Seguramente. Yo dejé entrar en mi vida a José De Zer. Hay videos suyos, que debo haber visto 1553 veces. Los ves, los ves, los ves y no parás. Y con cada visión entendés algo nuevo. Lo que al principio es nada más que una cáscara, se va metiendo adentro tuyo y empezás a viajar con el personaje adentro. En este ca-

la que tenés que rendirle respeto. -¿Recordás cómo veías a José De Zer en 1986?

so, con una persona de la vida real, a

día. Todo el mundo decía que era un tipo muy gracioso. Yo veia una

televisión amarillista que buscaba el efecto y el rating. Pero el tiempo te cambia la perspectiva. Nosotros hicimos mucha investigación para esta película. Fuimos a Canal 9, hablamos con productores y editores que trabajaron con él. Todos respondían lo mismo. ¿De Zer? Un capo. Un tipo que te sacaba una historia completa de una piedra. Hay que tener mucha imaginación, inteligencia y capacidad lúdica para conseguirlo.

#### -Ahora mirás toda esa realidad de otra manera.

 Yo me enamoré de ese personaje. De su luz y de su vitalidad. De esa capacidad de construir y transformar la vida con imaginación. José y el Chango Torres, el camarógrafo que interpreta maravillosamente Sergio Prina, son como el Quijote y Sancho Panza. Van a buscar los platos voladores que son como los molinos, los dragones.

-Muchos vimos a José De Zer desde la tele como un gran encantador.

-No de serpientes. Ese era Carlos Menem [risas].

 Y te tocó sucesivamente personificar a dos grandes

 Y recorrer con ellos dos décadas enteras de la Argentina. Los 80 y los 90.

-Esa manera de encantar y de convencer a los demás en el fondo no es muy distinta a lo que hace un actor. Aparece ahí la esencia de tu oficio.

-A medida que vas creciendo como actor, si tenés ganas de seguir aprendiendo e investigando, llegás a lugares nuevos. Es lo que me pasa hoy. Yo estoy cada día más enamorado de esta profesión. Y en este momento de mi vida estoy encontrando personajes que me obligan a expandirme, que me ayudan a superar mis propios límites y descubrir otra realidad que a lo mejor estaba escondida en la sombra.

#### -¿Hay algún personaje soñado que imaginás en el horizonte, cercano o no?

-Todavía no. Me gustaría por supuesto visitar a los grandes autores. Ojalá me toque. Y hacer más -Tenía 16 años, laburaba todo el teatro, porque tiene mucho que ver con todo esto de expandirse como actor. •

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



## Los Martín Fierro expresaron el verdadero estado de la TV

PREMIOS. La ceremonia dejó poco y se desarrolló en medio de un frenesí desordenado; hubo escasos momentos paradójicamente televisivos y se agotó en las personalidades

#### Viene de tapa

Ante semejante escenario, no sorprendió a nadie que este año el Martín Fierro llevara más lejos que nunca los ya clásicos problemas que este tipo de ceremonias televisadas viene arrastrando desde hace muchos años. El estado actual de la TV argentina tiene mucho que ver con todo lo que fue esta premiación de lunes:volátil,imprevisible,extraviado, inestable, desconcertante, embrollado, insustancial, vacío. Lleno de incertidumbre.

La explicación está siempre en el mismo lugar, pero los responsables de la transmisión más importante del año que se hace en la TV argentina (que incluye por supuesto al Martín Fierro) nunca lo tienen en cuenta, sobre todo por pereza. Allí aparece en su máxima expresión la inalterable endogamia de un medio al que le importa mucho el acto de presencia de sus máximos representantes en la velada y muy poco hacer algún esfuerzo creativo para que el televidente sienta que valió la pena perder tres o cuatro horas frente a la pantalla en el único día en que todos los protagonistas de la tele se juntan bajo el mismo techo.

Esa feria de vanidades, que siempre se construye alrededor de una entrega de premios protagonizada por famosos de alguna rama del espectáculo, se agotó esta vez durante el largo desfile previo en la "alfombra azul". Lo que vino después será mejor olvidarlo muy rápido. Detrás del registro de los ganadores, que pasará a la historia como un simple trámite estadístico, no queda nada.

La clave, por si hace falta repetirlo una vez más, la dejó al pasar Beto Casella cuando subió al escenario para agradecer el premio que recibió por Bendita. Allí destacó el valor que tienen los guionistas en el éxito de su programa. Y fue justamente el guion lo que volvió a faltar a lo largo de la ceremonia, como siempre pasa en las transmisiones del Martín Fierro. Hasta Gran Hermano, el abanderado de los reality shows, tiene quien le escriba y ponga algo de sentido para ordenar el caos.

#### Mirtha Legrand

Sin un mínimo guion, todo se convierte-como ocurrió este lunesen una sucesión precipitada y hasta desaforada de anuncios cuyo interés solo se mide a partir de los apuntes al paso y los elogios de manual de Santiago del Moro, un conductor que se pareció por momentos a un movilero, más pendiente en llamar la atención de algunos famosos que de crear interés por lo que estaba pasando entre todos los invitados. Nunca logró imponer la pausa que



Susana Giménez mientras anunciaba su regreso a la pantalla de Telefe

se pareció por momentos a un movilero, más

El conductor

pendiente en llamar la atención de algunos famosos que de crear interés por lo que estaba pasando

exige la atención de un auditorio que siempre estuvo en otra cosa y para colmo pasó en un momento de conductor a ganador de un premio. Nunca resulta aconsejable elegir como anfitrión a alguno de los nominados. Siempre es incómodo el desplazamiento de una punta a la otra del escenario para agradecer un premio que él mismo pudo haber anunciado. Hubiese sido el colmo que algo así ocurriera cuando le toco ganar. Adrián Suar nos ahorró ese bochorno al hacerse cargo de ese compromiso.

Del Moro, que tiene la rara virtud de saber moverse muy bien en medio de escenarios multitudinarios y transmisiones en vivo, hubiese resultado mucho más útil al lado de algún maestro de ceremonias más aplomado y menos cargado de adrenalina y vértigo. Es cierto que el for-

mato de la ceremonia, tan alentado por los invitados y tan propicio para la dispersión, tampoco ayuda. Todos se conforman desde hace muchísimos años con los roles que desempeñan sin preocuparse mucho por darle sentido televisivo a la ceremonia. Le alcanza a Aptra con ser anfitriónyasusinvitadosconagradecer el convite, indiferentes casi siempre a lo que ocurre en el escenario.

Esto lleva a aceptar situaciones que en cualquier otra entrega de premios se harían intolerables. Desde la interminable progresión de publicidades no tradicionales enunciadas por Del Moro desde el escenario (fuera de las tandas) hasta la inexplicable puesta en escena de un cuadro promocional del inminente regreso de Susana Giménez, como si el Martín Fierro aceptara hoy con toda naturalidad transformarse en el mero vehículo de una campaña de promoción institucional del canal que organiza y transmite la ceremonia.

Ese cuadro hubiese tenido sentido (hasta en el aspecto publicitario) si se concebía como parodia con la ayuda de un guion razonable y con la participación de otras figuras. Es una de las tantas maneras de darle criterio, voluntad y sentido televisivo a algo que de otra manera -como lo hemos dicho tantas veces desde aquí- no es más que la gran comida de camaradería anual del mundillo

televisivo, con invitados que prefieren pasarla bien en vez de participar de una verdadera fiesta televisiva, visualmente atractiva y con un trabajo de producción, guion y elaboración previa a la altura de lo que el Martín Fierrosiempre dice ser y nunca es: la noche más importante del año para la televisión.

TELEFE

El propio Del Moro se encargó en un momento de rebajar el precio con el que el propio medio se presentó para celebrar su máxima gala cuando dijo que "la TV se hace con panelistas" ¿Cómodeberían sentirse entonces los pocos actores que se sumaron al peor momento de la ficción en toda la historia de la TV abierta de nuestropais? Algunodebeestar pensando, ahora que la ceremonia ya es historia, que los panelistas terminaron por acción u omisión ocupando ese lugar. En efecto, hay un nuevo tipode ficción predominante en la TV abierta. La vemos a cada momento en los programas de la mañana o la tarde que siguen la actualidad con letra y espiritu mediático.

Le tocó a Adrián Suar, en el momento del reconocimiento a los 30 años de Pol-ka, hablar en serio del estado de la ficción en la Argentina y allí la atención se concentró por completo en su palabra. Fue el suyo, sobre todo cuando habló del futuro, uno de los pocos momentos de genuino interés de toda la noche. • Marcelo Stiletano

#### El rating no acompañó el despliegue para imponer la fiesta

Telefe inició su transmisión temprano para generar expectativa

Históricamente, la ceremonia de los Martín Fierro era una de las noches más esperadas por el público. Ver a todas las estrellas de la televisión juntas en una misma pantalla siempre fue uno de los grandes atractivos de la fiesta. Una vez más, Telefe puso toda la carne al asador en una transmisión larguísima, que en materia de rating dejó gusto a poco.

El canal puso toda su programación al servicio del premio. Por la mañana, desde los ciclos A la Barbarossa y Ariel en su salsa, y desde los noticieros adelantaron detalles de lo que ocurriría en la ceremonia (Telefe Noticias terminaria llevándose el Oro). Y a partir de las 17, comenzó una gran cobertura de la previa con Pía Shaw y Noe Antonelli, con los preparativos de la gran fiesta de la televisión, que obtuvo un promedio de rating de 7,5 puntos.

A las 19, Iván de Pineda y la China Ansa -otra ganadora de la ceremonia, quien se llevó el premio revelación-, junto con Robertito Funes Ugarte, Sol Pérez y Priscila Crivo, ubicados en tres posiciones clave del hotel Hilton, fueron los encargados de descubrir cada uno de los looks y entrevistar a los invitados que desfilaron por una alfombra azul.

No es novedad que la pantalla chica está perdiendo encendido mesa mes y los números de agosto legitiman el cuadro de situación. Si se analiza el encendido de agosto (la suma de los ratings promedio de las emisoras en el mes), fue el más bajo del año: apenas 17,2 puntos. Los números de rating de la ceremonia del Martin Fierro estuvieron en consonancia: la parte de la alfombra azul hizo 9,9 puntos; una primera parte de la ceremonia, 17,8 puntos y la trasnoche bajó a 11,2 puntos y el momento del Martín Fierro de Oro, con 8,3 puntos. Si se promedian estos cuatro "bloques" creados, el promedio general es de II,8 puntos. •

Puntos

Fue el promedio de rating que obtuvo la ceremonia a partir de sus diferentes instancias de transmisión.

### LO QUE SUENA



Tras nueve años, el guitarrista de Pink Floyd regresó con un nuevo disco

GAVIN ELDER

### Un David Gilmour a la altura de un mito que no se la cree

Mauro Apicella - LA NACION

o me gusta prometer lo que no puedo cumplir", entona David Gilmour en el estribillo de "Dark and Velvet Nights", del álbum Luck and Strange, que acaba de estrenar. La frase podría reunir a una verdadera convención de fans de Pink Floyd, para debatir realmente a qué se refiere. Quizá sentencia una determinación concreta o polémica (o las dos cosas). Quizá sea solo una frase que apunta a un sentido más bien general; casi como una declaración de principios y nada más, o defalta de tiempo (¿por qué no?, si suena en la voz alguien que se acerca a los 80). En cualquier caso, no será poca cosa, por cierto.

Algunas veces, escudriñar en ciertas cuestiones musicales deriva en importantes hallazgos; otras, solo conviene dejarse llevar por lo que suena. Y disfrutar. Ya en el primer acorde de la guitarra y de su distorsión surge una especie de explosión genética donde toda la combinación de números tiene un sentido unívoco: David Gilmour y, por añadidura, Pink Floyd. Ese sentido orquestal que le da es el que, luego de aquel estribillo, transfiere a la sección de cuerdas de una orquesta, de manera totalmente natural.

"Nomegusta prometer loque no puedocumplir. Noquiero lastimar este viejo corazón ni arruinar mi sueño", dice ese viejo corazón de 78 años, que sigue con ganas de tocar ydegrabar. Siempreen sus propios tiempos. Porque a pesar de que su carrera como músico estan extensa, este es (apenas) su quinto disco como solista, desde que a finales de la década del setenta publicó un álbum que llevaba su nombre. Rattle That Lock (2015) había sido su última producción hasta que nueve años después se animó con Luck and Strange. Y más allá de su colaboración con The Orb y del relanzamiento que la "banda" y el músico hicieron el último año, con IA mediante. Aquí, hay canciones, se podría decir producidas con in-

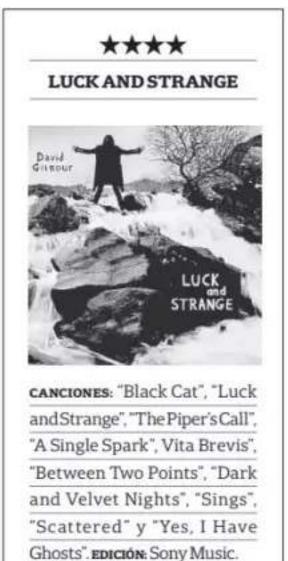

teligencia y sin artificialidad. De algún modo, puede considerarse un disco pospandémico, ya que durante el encierro Gilmour y su esposa, la escritora Polly Samson, comenzaron a trabajar en la presentación del nuevo proyecto de ella. Sin embargo, la cuarentena modificó un poco los planes. Llevaron esos proyectos al terreno virtual y, por otro lado, comenzaron a ensamblar música y palabras que cada uno venía trabajando por su lado. Así fue que, en una segunda etapa, empezó a tomar forma este disco, donde la mayoría de las canciones están escritas a dúo. Además, como muchas veces pasa en las carreras de músicos con extensas trayectorias, hijas e hijos comienzan a colaborar con sus producciones.

En algunos casos, aportando simplemente un coro, en otros, como es el del cover que Gilmour eligió para este álbum ("Between Two Points") con una participación mucho más preponderante. Su hija veinteañera, Romany, po-

ne la voz principal y el arpa en la canción. También aparecerá un registro que hizo en 2007, con su viejo compañero de ruta Richard Wright, durante una zapada en casa de Gilmour; fue un año antes de la muerte del tecladista.

Gilmour, además, se asoció a un productor joven, Charlie Andrew, que, según las propias palabras del guitarrista, no tuvo demasiado respeto por su pasado y eso le gustó. De algún modo, sobre esos dos elementos se balancea Luck and Strange. Por esa necesidad de refrescarse, a casi una década de su último álbum de estudio, con miradas jóvenes. Y por cierta idea de finitud que atraviesa el álbum gracias a la pluma de Samson, y de ciertos gestos que para algunos podría sonar anacrónico y, para otros, simplemente clásicos. Por ejemplo, algo tan simple como un solo de guitarra. De hecho, dificilmente escuchemos solos de guitarra en el trabajo de artistas de menos de 30 años, excepto aquellos que se dediquen al revival, desde géneros musicales que ya tienen décadas sobre esta tierra. Al mismo tiempo, cabe preguntarse si valdría la pena un álbum de Gil-

mour sin solos de guitarra. En esta dupla compositiva (Gilmour/Samson) hay prédica: "El camino al infierno está pavimentado de oro, te lo dirán. Todas las cosas que no necesitas, te las venderán. Tu conciencia descontrolada y belleza para contemplar. La promesa de la eterna juventud, el botín de la fama, una actitud carpe diem", diceen "The Piper's Call". Hayañoranzas y resignaciones. "Sí, tengo fantasmas, una visión fugaz. Siempre son los vivos los que atormentan mis noches ¿Dónde está la dulce alma que solías ser? Se fue como un cardo arrastrado por la brisa", comparte, otra vez, junto a su hija Romany, en la bella pieza acústica y de aires célticos "Yes, I Have Ghosts". Un disco ecléctico pero atravesado por un Gilmour auténtico.

### Quién fue James Earl Jones, el actor de la voz de Darth Vader

PERSONAJE. Falleció anteayer, a los 93 años, en Nueva York; su trayectoría lo convirtió en una figura icónica

James Earl Jones, el famoso actor el remake de la misma realizada que fue la voz Darth Vader, el villano de la saga de Star Wars, y de Mufasa, el antagonista de la película de Disney Rey León, murió anteayer en su casa ubicada en el condado de Dutchess, Nueva York, a los 93 años. Así lo confirmaron sus representantes en Independent Artist Group, aunque por el momento se desconoce la causa.

Inicialmente, la causa de su muerte no fue revelada. Jones había sido diagnosticado con diabetes tipo 2 a mediados de la década de 1990, pero recién en 2016 lo hizo público, según The Independent. A pocas horas de su fallecimiento, no hubo ninguna precisión al respecto.

Jones se había casado inicialmente con la actriz y cantante Julienne Marie. Su segunda esposa, durante 34 años, fue Cecilia Hart, quien falleció en 2016. Jones tiene un hijo, Flynn Earl. James Earl Jones era tartamudo cuando era niño

1931 en el condado de Arkabutla, Mississippi. Según Variety.com, después de superar una profunda tartamudez que lo aquejaba cuando era tan solo un niño, logró hacerse un espacio en el mundo de la actuación debido a sus grandes dotes actorales, pero por sobre todas las cosas a su gran voz.

Jones fue considerado como uno de los actores del cine, televisión y teatro más emblemáticos de todo el mundo. Supo interpretar diversos papeles en casi 200 obras a lo largo de sus más de 60 años de trayectoria. Es uno de los pocos artistas que supo ganar un premio EGOT, es decir, un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

Entre sus papeles más destacados se encuentran el de Dr. Strangelove: como aprendí a dejar de preocuparme y a amar a la bomba (1964). Supo interpretar la voz de Darth Vader en la primera trilogía de Star Wars: Star Wars (1977), El Imperio Contraataca (1980) y El Retorno del Jedi (1983).

No solo participo de la primera saga, sino que también actuó en el papel de villano en otros filmes como La Venganza de los Sith (2005), Rogue One: Una historia de Star Wars (2016), Episodio IX: El Ascenso de Skywalker (2019), Obi-Wan Kenobi (2019) y la serie Rebels (2019). Además, supo ser la voz de Mufasa en El Rey León (1994) y en

en 2019.

En la pantalla grande participo de películas icónicas como Conan el Bárbaro (1982), Coming to America (1988), Patriot Game (1992) y Sneackers (1992). El artista supo actuar como invitado en reconocidos programas como La Ley y el Orden, Frasier, Housey Los Simpson. Además, también grabó la banda sonora de la campaña promocional que dice "This is CNN", para el reconocido medio de noticias por cable.

Logro ser nominado para los Óscar como mejor actor principal por el papel que protagonizó en The Great White Hope (1971). Y aunque en esa edición no pudo ganar la terna, en 2012 La Academia lo premio con un Óscar honorario recociendo su exitosa travectoria en el mundo del espectáculo. También fue nominadoen ocho ocasiones al Emmy, de los cuales gano en dos ocasiones.

Jones no solo se destacó por sus El artista nació el 17 de enero de excepcionales actuales en la gran y

#### Jones fue considerado como uno de los actores más emblemáticos

pequeña pantalla, sino que también lo pudo hacer en Broadway. Ganador de dos premios Tony gracias a los papeles que interpretó en The Great White Hope (1969) y Fences (1987). Además, la organización le otorgó un premio especial al actor en 2017, ya que se retiraba de los escenarios.

Hace dos años, en septiembre de 2022, la Organización Shubert rebautizó el teatro Cort, que cuenta con 110 años de antigüedad, como The James Earl Jones Theatre. Un homenaje gigantesco para una figura gigantesca. A la ceremonia de inauguración asistieron figuras del calibre de Samuel L. Jackson, Brian Stokes Mitchell yel alcaldede la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

Kenny Leon, director de obras en Broadway, ledijo a Associated Press en ese momento que no puede pensar en un artista que haya servido más a los Estados Unidos como lo hizo Jones. Si bien el actor no pudo asistir a la inauguración, por una cuestión de edad, la organización le dio una visita privada a las instalaciones del recinto que lleva su nombre.



James Earl Jones



# Los Soprano. "No sé quién mirará esta porquería"

El creador de la genial serie, David Chase, cuenta en un documental cómo se gestó la historia, la difícil elección de los actores, la puja con HBO y el misterio del capítulo final

Texto Natalia Trzenko



Tony (James Gandolfini) logró convertir los cliché de la mafia en un personaje de gran complejidad

MAX

o sé quién mirará esta porquería". De todas las revelaciones y anécdotas que contiene Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano, documental en dos partes en Max, una de ellas es esa frase que el director de fotografía del episodio piloto de la serie de HBO recuerda haber escuchado de boca de Chase, el creador de la ficción que transformó la TV, y es la más impactante.

A 25 años del estreno de Los Soprano, el guionista aceptó participar del documental dirigido por Alex Gibney porque, en sus palabras: "Dije que sería parte del documental, pero lo que no entendí es que sería sobre mí". Conocido por su laconismo y pesimismo rampante, en las casi tres horas de Uno de los nuestros, Chase sonríe tal vez dos veces con más amargura que alegría. El guionista se presta a una charla en un set que refleja el del consultorio de la doctora Melfi, la terapeuta de Tony Soprano. En el lugar del analista se sienta Gibney y en el del paciente está Chase, incómodo, pero más locuaz de lo que él mismo imaginaba que podía ser.

Entre material de archivo inédito y entrevistas con la mayoría de los protagonistas, el documental es un festival para los fanáticos de la serie y un interesante ejercicio de género, que juega a espejar a su objeto de estudio sin exagerar el didactismo ni perder de vista las Formar la familia complicadas emociones alrededor de la realización, el éxito v el legado de Los Soprano (el streaming da la oportunidad de volver a revisar el programa, cuyas seis

temporadas están disponibles en Max).

Tras recorrer la vida y la carrera de Chase antes de la serie y el modo en el que sus experiencias familiares y su crianza alimentaron el mundo de los mafiosos de Nueva Jersey y la invención de Tony Soprano -antihéroe que inauguró la era de antihéroes en la TV-, el documental acumula anécdotas y revelaciones que posiblemente ni los más aguerridos fanáticos de la ficción conocían. Lo que sigue son seis de las revelaciones más memorables.

#### Nadie los quería

Aunque sus amigos y colegas llevaban años insistiendo en que Chase escribiera algo sobre su madre, el entonces guionista nunca tenía el tiempo o el ánimo para hacerlo. Hasta que por fin se decidió a esbozar el guion de una película en la que un mafioso debe ir a terapia para resolver el tóxico vínculo con su madre. Pronto, esa historia viró hacia el formato televisivo, pero incluso en esa transformación el proyecto no lograba despegar. A un ejecutivo de la cadena CBS no le gustaba que el personaje principal tomara psicofármacos y el resto de los canales tenían objeciones similares. Solo HBO aceptó financiar el piloto, aunque la señal premium demoró diez meses en encargar la primera temporada.

Con el visto bueno de la señal de cable, Chase empezó a buscar a quienes pudieran darles vida a sus personajes. Para el papel de Carmela Soprano tenía en mente



Van Zandt, Gandolfini y Sirico, el trio mágico de la serie

a Lorraine Bracco, que tenía experiencia y era creíble como una mujer de la mafia gracias a su trabajo en Buenos muchachos. Pero justamente por haber interpretado ese papel en la película de Martin Scorsese Bracco no estaba interesada en Carmela. Lo que quería era interpretar a la doctora Melfi, quien para ella, según cuenta en el documental, representaba la fibra moral de todo el cuento. Para el papel de Tony, el guionista probó a cientos de actores y hasta a Steve Van Zandt, músico que al principio pensó que Chase lo había llamado para que se ocupara de la banda de sonido. "Sos actor, solo que todavía no te diste cuenta", recuerda Van Zandt que le dijo el creador cuando lo convocó para una prueba. No

estaba equivocado. Aunque el músico no se convirtió en el protagonista, su presencia frente a las cámaras era tan fascinante que Chase creó al personaje de Silvio Dante para él. Pero el puesto de Tony seguía vacante. Y si hubiese sido por James Gandolfini, así habrían quedado las cosas. Es que el actor se fue enojado en medio de su audición. porque sintió que lo estaba haciendo mal. Los directores de casting no estuvieron de acuerdo con él y lo invitaron a volver, pero esa vez el punto de reunión fue la casa de Chase y ahí consiguió el papel.

#### La última cena

Aunque en el piloto original de Los Soprano no asesinaban a nadie -derivaba de los años de Chase tra-

bajando para la TV abierta, donde la violencia que se podía mostrar en pantalla estaba extremadamente regulada-, una vez que la serie recaló en HBO, todos esos límites, como bien saben los seguidores del programa, quedaron atrás. Pero el creador de la serie nunca perdió de vista que la muerte de un personaje era también el final de un actor en las grabaciones y por eso con el paso de las temporadas y a medida que la trama se volvía cada vez más oscura, inició la tradición de invitar a cenar a quienes no sobrevivirían hasta la siguiente.

#### Lo que pudo ser

Después del inmenso éxito de las dos primeras temporadas, el representante de Chase le recomendó que dejara el programa para dedicarse a lo que siempre había deseado: hacer cine. Sin embargo, el guionista rechazó la propuesta porque estaba completamente fascinado con sus personajes y el mundo que estaba creando para ellos.

#### El botín secreto

Una de las consecuencias negativas del fenómeno de Los Soprano fueron los conflictos económicos entre HBO y Gandolfini. Antes de comenzar a grabar la tercera temporada, el actor reclamó la renegociación de su contrato, con el argumento de que otros intérpretes al frente de programas de éxito ganaban mucho más que él. La señal se resistía a darle los más de 20 millones de dólares que pedía y la pelea llevó a que se demoraran las grabaciones. La prensa del momento hablaba de la avaricia del actor. Finalmente, con un nuevo contrato (le aseguraba un millón de dólares por episodio), Gandolfini volvió a ser Tony Soprano: lo que nadie sabía es que tras ese duro trance el actor se sentía tan mal con sus compañeros que le regaló 30.000 dólares a cada uno. Quien se quedó fuera de la repartija fue Edie Falco. Al menos eso es lo que dice la actriz en el documental. cuando el director le menciona la anécdota que muchos otros le confirmaron.

#### El tiro del final

El debate sobre el último episodio de Los Soprano está vigente desde junio de 2007. Diecisiete años después del fundido a negro que dejó a medio planeta con la boca abierta frente al televisor, Chase carga con los reclamos, las quejas y la curiosidad por aquel final abierto que siempre se negó a explicar. El gran logro del documental es hacerlo hablar sobre cómo se gestó "Made in America", el inolvidable e inigualable capítulo final.

Sorprendentemente, el guionista, que además dirigió el episodio con el mismo equipo que había hecho el piloto, cuenta que su inspiración fue el film 2001: Odisea del espacio, de Stanley Kubrick.

"En la película, el astronauta empieza a verse a sí mismo cada vez más viejo. Esa secuencia siempre me hizo pensar en el paso del tiempo y en la cercanía de la muerte", describe Chase, sabiendo que ese detalle será analizado de ahora en adelante por los fanáticos que llevan más de una década reclamando una respuesta.

¿Tony está muerto? El guionista no lo dice, pero lo que sí se revela hacia el ingenioso final del documental es que la audiencia no fue la unica sorprendida con el famoso cierre. Según Bracco, ella estaba mirando el capítulo con Gandolfini, quien cuando llegó el momento del fundido a negro quedó tan sorprendido como el resto. "Lo vio y gritó '¿eso es todo?'". Él tampoco sabía nada", recuerda la actriz con una sonrisa nostálgica en Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano. Eso es todo. •





Poder elegir cuándo y cómo informarme \*\*



¿Qué valorás de tu suscripción?









ESCANEÁ EL CÓDIGO QR Y DESCUBRÍ LA PROPUESTA EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

LA NACION
El valor de ser suscriptor

### El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 11° | máx. 17°

Inestable
Tormenta en la mañana
y nubes por la tarde

#### **Mañana** mín. 11° | máx. 16°

Variable Con intervalos de nubes y sol durante el día

#### Sale 6.58 Se pone 18.43

Luna

Sale 11.33 Se pone 3.03 • Nueva 2/10

Creciente 11/9
 ○ Llena 17/9

Menguante 24/9

SANTORAL San Paciente. | UN DÍA COMO HOY En 1888, muere Domingo Faustino Sarmiento en Asunción del Paraguay. | HOY ES EL DÍA del Maestro en la Argentína.

#### Sudoku DIFICULTAD MEDIA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 3 | tr. | Z | 9 | 5 | 6  | 8 | I | L |
|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|
| 9 | τ   | 6 | Z | 8 | 4  | ε | 5 | Þ |
| L | 5   | 8 | 9 | I | 3  | 9 | 2 | 6 |
| 7 | 8   | I | 3 | L | t. | 6 | 9 | 5 |
| Þ | 6   | 9 | τ | 2 | S  | 1 | 8 | E |
| S | 4   | ε | 6 | 9 | 8  | Z | b | I |
| 8 | 9   | 1 | 5 | 6 | T  | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 3   | 5 | 8 | + | Z  | 1 | 4 | 9 |
| T | Z   | + | 4 | 3 | 9  | 5 | 6 | 8 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   |   | 6 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   |   | 2 |   |   |   | 3 |   |
|   |   |   | 1 | 9 | 5 |   |   | 8 |
| 1 |   |   |   | 6 |   |   | 7 |   |
|   | 8 | 7 |   |   |   | 6 |   | 4 |
| 5 |   |   |   |   | 3 |   |   | 2 |
| 9 |   |   | 3 | 1 | 4 |   |   |   |
|   | 5 | 3 |   |   |   |   | 1 |   |
| 7 | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 3 |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

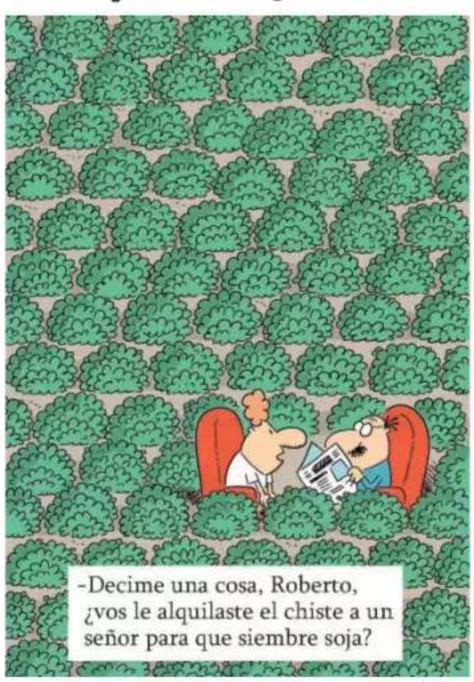

Hablo sola Por Alejandra Lunik

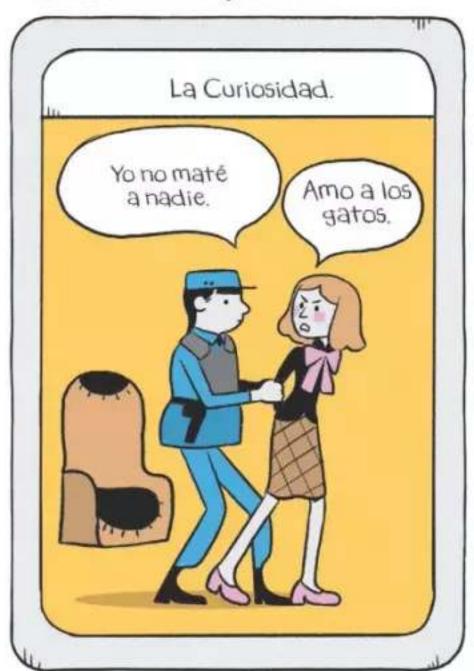

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

